### deportes

Messi festeja los 37 años en la selección, una tradición de dos décadas

El capitán celebra en la concentración albiceleste; el paso a paso de una costumbre que nació en 2005.

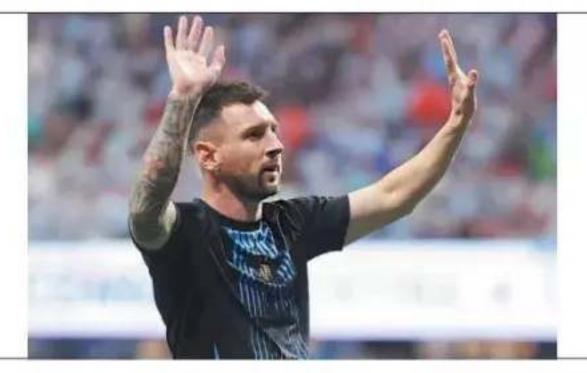

### Cuenta regresiva para el uso de la receta electrónica

-sociedad

Confirmaron que entrará en vigor el 1º de julio, con un período de adecuación para evitar problemas. Página 24

## LANACION

LUNES 24 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

## El Gobierno busca acelerar en el Senado la votación de la candidatura de Lijo

CORTE. Hubo contactos para llamar a audiencias públicas, paso previo al debate en el recinto

A poco más de una semana de su ingreso al Senado, el Gobierno busca acelerar la votación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para convertirlos en jueces de la Corte Suprema.

En el oficialismo reconocieron que hubo contactos con la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), titular

de la estratégica Comisión de Acuerdos, para que se active el mecanismo previo al debate de las nominaciones en el recinto del Senado.

Por eso, según reconocieron a LA NACION, la comisión se apresta a convocaralasaudienciaspúblicasen las que deben discutirse los pliegos.

El reglamento fija que se convo-

quen con 15 días de anticipación y luego la ciudadanía tiene siete días corridos para presentar impugnaciones y adhesiones.

El pliego de Lijo recibió una infinidad de críticas de entidades profesionales, empresariales y judiciales por demorar causas y por su patrimonio. Sin embargo,

el oficialismo avanzó con su nominación, con el acuerdo tácito del kirchnerismo.

El plan del Gobierno es lograr la aprobación de la Ley Bases este jueves en la Cámara de Diputados, para luego llevar el pliego de Lijo al recinto del Senado antes de fines de julio. Página 8

## Caso Loan: la investigación se centra en los dos detenidos acusados del rapto

HORROR. Allanaron varios inmuebles de la pareja, que se cree habría llevado al chico a Paraguay



El allanamiento en un departamento que alquila Carlos Pérez en Resistencia, Chaco; hallaron armas y municiones

PABLO CAPRARULO

En un contexto de creciente conmoción, los últimos allanamientos, en Nueve de Julio y en Resistencia, Chaco, marcan claramente el rumboquetomó, desde el viernes, la causa por la desaparición de Loan Peña en Corrientes. La investigación está

centrada ahora en el capitán de navío retirado Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, la pareja acusada de haber raptado al chico de 5 años para entregarlo a una red de trata que ya lo habría cruzado a Paraguay.

Pérez, Caillava y el comisario Walter Maciel-el primer responsable del caso-serán indagados en las próximas horas. Anoche, en una nueva marcha, los habitantes de Nueve de Julio reclamaron "que hablen" los detenidos. Página 20

En Nueve de Julio crece la desconfianza y esperan confesiones

José María Costa / Enviado especial

Página 21

## La industria tuvo un tenue repunte en mayo

PRODUCCIÓN. Analistas creen que abril pudo ser el piso de la caída; hay dudas

Varios relevamientos privados señalan que en mayo hubo una nueva, y tenue, mejora de la actividad industrial en la medición desestacionalizada contra abril, que marcaría un piso más allá de las aún fuertes caídas interanuales. Las expectativas de los empresarios habrían aumentado significativamente. La incógnita pasa por el freno de plantas y turnos durante este mes y en julio. Página 16

El Gobierno recaudó millones para obras que no se hicieron Ignacio Grimaldi. Página 17

### **EL ESCENARIO**

### Afuera también esperan definiciones

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

os argentinos no son los únicos que esperan pre-fase del gobierno de Javier Milei. Inversores, el FMI y gobiernos importantes socios comerciales de la Argentina tienen demasiadas preguntas y aguardan respuestas con cierta urgencia.

La etapa que debería empezar tras la inminente sanción de la Ley Bases es el punto de partida que miran con curiosidad e incertidumbre para tomar decisiones. Continúa en la página 11

### EL PULSO DEL CONSUMO

Fragilidad con ansiedad, nuevo clima de época

> Guillermo Oliveto PARA LA NACION-

> > Página 18

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar



### Luis Lacalle Pou

PRESIDENTE DE URUGUAY

"Me alegro de que pueda ganar la oposición, siempre. Capaz que no en mi país, en esta elección, pero la alternancia de poder es buena. Ahora, la alternancia en el poder no tiene por qué significar el complejo refundacional"

## Al borde de la apatía, Uruguay arranca la carrera para elegir al sucesor de Lacalle Pou

PRIMARIAS. El domingo próximo se decidirán los candidatos para las presidenciales de octubre; Álvaro Delgado es el favorito en el oficialismo; Yamandú Orsi, en el opositor Frente Amplio



Álvaro Delgado, principal candidato del oficialista Partido Nacional



Yamandú Orsi lidera las encuestas en el Frente Amplio

Ramiro Pellet Lastra LA NACION

Los uruguayos irán a votar el domingo próximo por sus candidatos en las elecciones primarias, calentando los motores de una campaña que conducirá a los comicios generales de octubre y el probable balotaje de noviembre, de donde saldrá el sucesor de Luis Lacalle Pou.

Aunque, bien mirado, si algo está costando mucho en esta campaña es calentar los motores. Entre los votantes de la derecha en el gobierno y del opositor Frente Amplio, a la izquierda, que busca volver al poder, reina más bien el desinterés. Como si la vida pasara por otro lado.

Como dijo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum, en un evento dedicado a las primarias: "Tenemos dos factores que de alguna manera conspiran contra una alta participación; el primero es el frío, en dos sentidos: el frío que puede haber na Cosse, representante del ala más el 30 de junio y el frío que está tenien- a la izquierda del Frente Amplio. Se do esta campaña electoral".

El segundo factor es la coincidencia de las primarias con los partidos por la Copa América, de la que Uruguay es uno de sus máximos ganadores históricos, y el comienzo de las vacaciones de invierno.

¿Seráque el fútbol y el frío derrotarán a las urnas? En todo caso, como explicó a LA NACION el analista político Adolfo Garcé, no se trata de una actitud habitual entre el votante uruguayo. "Estamos en una campaña electoral rara para Uruguay, porque este es un país como la Argentina, muy pasional, donde los partidos políticos importan, nos encanta votar, y sin embargo no hay clima de campaña", señaló.

En este clima sin efervescencia, los uruguayos de todos modos se juegan mucho, en especial los mayores aspirantes a quedarse con las primarias y el premio mayor, a fin de año, para ceñirse la banda presidencial en marzo de 2025.

El socio principal de la coalición de gobierno, el Partido Nacional, tendrá casi con certeza como candidato a Álvaro Delgado, exsecretario de la Presidencia y mano derecha de Lacalle Pou. En una interna que se considera resuelta, le saca varios cuerpos de ventaja a su principal adversaria, la economista Laura Raffo.

Del otro lado, en el Frente Amplio, la lucha es más cerrada, entre Yamandú Orsi, exintendente de Canelones y delante en las encuestas, y Carolina Cosse, la actual intendenta de Montevideo. Ambos han estado al mando de los dos principales distritos electorales del país.

De estos nombres surgirá el próximopresidentetraselfinaldelmandatodeLacallePou,quemantieneunnivel de aprobación de casi el 50% pero no puede presentarse a la reelección. En todo caso, Lacalle Pou deberá dejar pasar al menos un período presidencial, como hicieron Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, y Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, que volvieron cinco años después.

"Elfavoritismode Delgadoresponde en gran parte a la buena imagen del presidente. Lacalle Pou está bien evaluadoy Delgado ha sido desde hace años su otra cara, por lo que recibe ese efecto arrastre. Es un político muy experimentado, solvente, que tuvo un protagonismo muy grande durante la pandemia", dijo Garcé.

Delgado se presentó desde el comienzo como el candidato de la continuidad, con el objetivo de "asegurarle al país un nuevo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional", y prometiendo un "segundo piso de transformaciones".

Por su parte, Yamandú Orsi, líder en las encuestas de las primarias frentistas, tiene la venia de José Mujica, el carismático expresidente de trato campechano y posturas conciliadoras que, pese a su edad y a un diagnóstico de cáncer, sigue presente y con peso en la política.

Orsidijodías atrásen un mitin partidario que el Frente Amplio "está de pie", yllamóa militar en el últimotramode la campaña, ya pensando en lo quevendrádespués de las primarias del domingo. "Tenemos que ser un tsunami de votos allá en octubre que nos lleve a tener mayoría parlamentaria", alentó a sus seguidores.

Primero deberá superar a Caroliestima que cuanta menos gente vaya a votar, más chances tendrá Cosse. Aunqueestá 15 puntos abajo, la participación de la militancia más ideológica mejoraría sus posibilidades.

"Es probable que una concurrencia pequeña empareje la contienda, y en cambio una votación interesante para el Frente Amplio deje a Orsi como candidato", dijo a LA NACION el sociólogo Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de la consultora Opción.

Decara a la selecciones de octubre, el Frente Amplio aspira a volver a la cumbre después de tres mandatos consecutivos (2005-2020) y de la derrota cinco años atrás a manos de la actual coalición de gobierno. Sería la primera presidencia luego de la ola de dirigentes históricos que lo instalaron como una fuerza determinante de la política uruguaya.

La coalición de gobierno también se ilusiona con repetir, y cree tener elementos a sufavor. Porzecanski señaló que en las encuestas, "cuando se miden únicamente partidos, sin nombres de candidatos, el Frente Amplio está mejor posicionado. Pero cuando se miden candidatos concretos, la coalición está arriba".

Así las cosas, dice por su parte Garcé, "hay cierto consenso de que vamos hacia otro balotaje que se definirá con una infinitésima cantidad de votos". En la segunda vuelta de 2019, Lacalle Pou se impuso por 37.000 votos, una pequeña multitud que llenaría poco más de la mitad de las tribunas del estadio Centenario.

"Va a depender de cómo son las fórmulas, cómo se desarrollan las campañas y qué respuestas dan los partidos a las principales preocupaciones. Qué responden sobre la seguridad, por ejemplo, la principal preocupación de los uruguayos. La película electoral se llamaría 'Máxima incertidumbre", señaló.

En esa película queda por ver cuánto pesará en los electores un gobierno que atraveso con exito la pandemía, debió vérselas con una de las peores sequias de la historia y, contodo, dejaría un crecimiento este año de cerca del 3%. Pero desde luego con puntos menos memorables, como la inseguridad, el alto costo de vida y una serie de escándalos en el entorno presidencial. Pero falta mucho. Las primarias serán el primer mojón de un largo calendario. •

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024 EL MUNDO 3

## La caída de un poderoso líder comunista lleva tensión a la coalición de Boric

CHILE. El alcalde Daniel Jadue fue detenido e imputado por los delitos de corrupción relacionados con la pandemia; distancia de camaradas y del mandatario

### Víctor García PARA LA NACION

SANTIAGO, Chile.- En marzo de 2021, en medio de la pandemia, las encuestas que perfilaban al próximo gobernante de Chile tenían un claro favorito: Daniel Jadue, alcalde comunista del municipio de Recoleta. "Tenemos una gran carta presidencial", celebraba su líder Guillermo Tellier, expectante ante su oportunidad histórica de llegar a la Moneda.

Sin embargo, tres años más tarde, la historia terminaría siendo completamente distinta y aquel impulso se desvanecería. Jadue perdería las primarias del bloque Apruebo Dignidad y Gabriel Boric se convertiría en presidente; su rol se minimizaría en el interior de la coalición de gobierno y luego sufriría el peor golpe de su carrera política: encerrado en prisión preventiva bajo múltiples acusaciones vinculadas con corrupción.

¿Los cargos? Cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal. Todos asociados a la compra de insumos para enfrentar el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, entidad de la que Jadue fue presidente y que transformó en una de sus iniciativas más emblemáticas.

Desde el 3 de junio, el alcalde y excandidato presidencial está cumpliendo la medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde recibe visitas sistemáticas del presidente del Partido Comunista chileno, Lautaro Carmona; de su hija Nur Jadue; del economista Hugo Fazio, y de su pareja, la abogada Anjuli Tostes, aquien se le permitió llevar su almohada.

En el encierro, Jadue bebe café con cardamomo durante buena parte del día e intenta mantenerse en movimiento. "Tiene una rutina lo más cercana a lo normal y tiene todos los recursos para enfrentar estos espacios más solo", contó el timonel comunista, Carmona.

La caída del líder de izquier da generó de inmediato una situación incómoda para el gobierno de Boric, considerando que el Partido Comunista mantiene un activo rol en la actual administración. De hecho, la vocera Camila Vallejo es otro de los históricos rostros de la colectividad, a lo que se suman el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Todos, hoy con relaciones distantes con Jadue.

"Estoañade una nueva arista a los múltiples problemas que ha tenido que enfrentar el gobierno del presidente Boric, y algunos de los cuales no han podido manejar. La aprobación del gobierno se ha mantenido en un umbralen torno al 30%, y que ocurra este episodio con un partido que integra la coalición obviamente que lo perjudica", dijo Gonzalo Al-

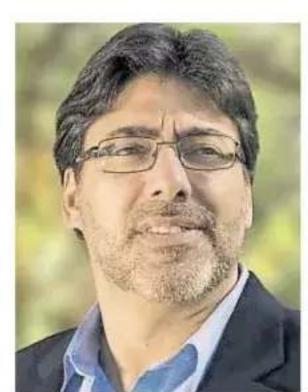

Daniel Jadue

ARCHIVO

varez, profesor asociado de la Universidad de Tarapacá.

"Pero también desde la perspectiva del gobierno, de la presidencia, esta puede ser una oportunidad. Desde su candidatura, Boric se desmarcó de la izquierda más tradicional y también evidenció cierta independencia política respecto de esa izquierda que podría representar, en este caso, la figura de Daniel Jadue. La de ese miembro del Partido Comunista vinculado con el chavismo y más tradicional", añadió Alvarez.

Para Boric, de igual modo, la situación no le ha sido indiferente y sus reflexiones ante la prisión de Jadue también han generado ruido interno. "Creoque las instituciones en Chile funcionan y no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país", dijo el mandatario.

"Tengo una buena opinión en general de la labor transformadora que llevó adelante Daniel Jadue en Recoleta y del pensar fuera de la caja", añadió el presidente chileno, lo que también generó críticas por parte de la oposición.

De igual modo, para el analista y cientista político Mauricio Morales, el escenario generado por la detención de Jadue ha reflejado la brecha que existe entre los distintos actores que participan en el oficialismo. "Es una raya más para el tigre. La coalición del gobierno es evidentemente una familia disfuncional. Se dividieron por los indultos que entregó el presidente a fines de 2022, también por las pensiones de gracia, por el anuncio respecto al aborto. En el caso de Jadue, la división es entre el PCy el resto de la coalición, pero también dentro del PC. La generación más joven ha guardado silencio y no ha suscripto a la tesis de la persecución política", analizó el académico.

"Elgobierno, en tanto, defenderá a muerte la independencia del Poder Judicial y la institucionalidad democrática. En este clima deberá desenvolverse el gobierno, que no estan distinto de lo que vivido hasta ahora considerando la conflictiva relación entre los partidos que lo respaldan", agregó Morales. •

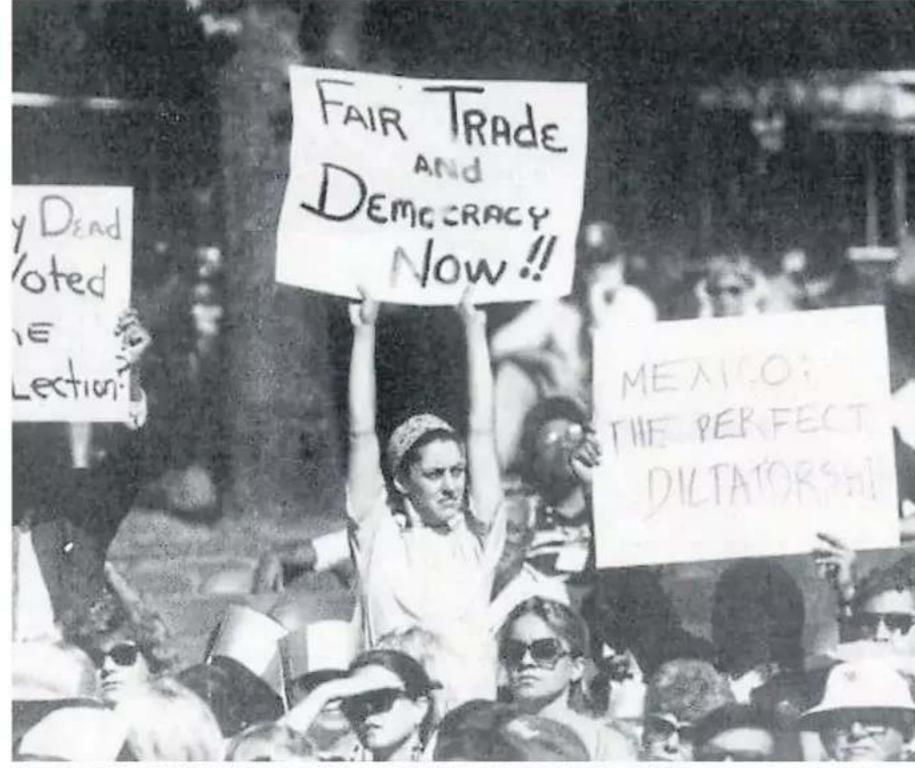

Una joven Claudia Sheinbaum, en 1991, en California, protesta contra el Nafta AL GREEN/THE STANFORD DAILY

## La vida de Sheinbaum en California ofrece pistas sobre el vínculo que mantendrá con la Casa Blanca

MÉXICO. La presidenta electa estudió cuatro años en ese estado y habla con Biden en inglés; suele expresar reservas sobre los beneficios del Nafta

### Natalie Kitroeff

THE NEW YORK TIMES

CIUDADDEMÉXICO.-Aprincipios de la década de 1990, una joven científica llamada Claudia Sheinbaum semudócon su familia de la Ciudad de México al norte de California para estudiar en el Laboratorio Nacional Lawrence, en Berkeley.

Sheinbaum vivió en una residencia de la Universidad de Stanford con sus dos hijos pequeños y su primer esposo, que preparaba un doctorado en ese centro de estudios. Durante cuatro años, la futura presidenta de México fue una inmigrante académica en un campus estadounidense.

Según las personas que la conocieron, se sentía cómoda en el mundo académico estadounidense. "Hubieran sido profesores, hubieranpodido hacer sus vidas acá", dijo Alma González, una amiga cercana de Sheinbaum en California. "Pero decidieron regresar".

Tres décadas después, Sheinbaum tomará posesión en octubre del gobierno de México. Al mes siguiente, los estadounidenses elegirán entre Joe Biden, un mandatario que estabilizó las relaciones con México, o Donald Trump, un líder que menospreció a ese país. En un momento tan decisivo, la estancia de Sheinbaum en Estados Unidos y su trato con funcionarios estadounidenses a lo largo de su carrera brindan pistas cruciales sobre cómo podría llegar a manejar las relaciones con Washington. A continuación, cinco detalles que hay que saber.

### Vivió en California

De 1991 a 1994, Sheinbaum vivió en California investigando el uso de la energía en México. Ella, su primer esposo y sus dos hijos vivían en una casa modesta, que tenía de vecinos a estudiantes de distintos países. El laboratorio donde estudiaba estaba a pocos pasos del campus de la

Universidad de Berkeley, institución conocida por su activismo social, lo que le permitió a Sheinbaum asomarse a un lado diferente de la vida estadounidense.

### Protestó contra el Nafta

Sheinbaum asistió a clases en la Universidad de California impartidas por Jorge Castañeda sobre las relaciones entre Estados Unidos y México. "Disfrutaban del área de la bahíadondevivían. Al mismo tiempo, eran los típicos mexicanos de izquierda que no estaban contentos con Estados Unidos", dijo Castañeda, que más tarde se convertiría en canciller del gobierno del mexicano Vicente Fox.

La controversia más apremiante en aquel momento era la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), criticado por la izquierda porque creía que "les pondría fin a la industria y agricultura mexicanas", según Castañeda.

Cuando el presidente mexicano Salinas de Gortari dio un discurso en Stanford, el diario de la universidad publicó una fotografía de Sheinbaum protestando con un cartel que decía en inglés: "¡Comercio justo y democracia ya!".

El tratado de comercio, que entró en vigor en 1994, fue revisado durante el gobierno de Andrés Manual López Obrador, Sheinbaum expresó escepticismo este año sobre los beneficios a largo plazo del acuerdo original, pero no parece que pretenda frustrar el acuerdo contra el que protestó hace tres décadas. En abril, dijo publicamente que era "factible hacer una revisión a mano. sin grandes problemas".

### La experiencia migrante

Una de las mejores amigas de Sheinbaum en California fue Alma González, docente que migró a Estados Unidos para encontrar un empleo mejor pago. Las dos mujeres compartían la nostalgia por su

hogar. "Entendía muy bien todo el asunto de realmente estar acá, de añorar México", dijo González, que en ese momento tenía miembrosdesufamilia indocumentados. Esta experiencia podría explicar en parte por qué Sheinbaum "ve el futuro de los migrantes mexicanos en Estados Unidos como el asunto migratorio más importante con el que necesita lidiar", afirmó Andrew Seele, presidente del Instituto de Política Migratoria, una organización de investigación no partidista con sede en Washington.

### Su estrategia de seguridad

En años recientes, los grupos criminales en México expandieron su dominio en el país. Funcionarios estadounidenses afirman que la coordinación en materia de seguridad podría mejorar con Sheinbaum. Como jefa de gobierno de la Ciudad de México, empleó una estrategia diferente a la de López Obrador, proporcionando fondos a la fuerza civil policial y no a los militares.

Sheinbaum aumentó los salarios de los policías y su gobierno colaboró con las agencias del orden público de Estados Unidos para confrontar a grupos criminales, según expertos estadounidenses. Los homicidiosyotroscrimenesviolentos cayeron en picada.

### Habla inglés

Cuando Sheinbaum tuvo su primera comunicación telefónica con el presidente Joe Biden este mes, decidió dirigirse a él en inglés, sin intérprete, y desde ese momento los dos líderes se comunicaron mano

"La relación entre Estados Unidos y México es tan profunda y tan multifacética que ser capaz de comunicarse de manera directa, sin intérpretes, puede ser importante", dijo Shannon O'Neil, una especialista en México en el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. •

4 | EL MUNDO | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

## Netanyahu presiona a Biden por la entrega de más armas

DEMORAS. El premier israelí volvió a criticar a la Casa Blanca por los retrasos en el suministro de municiones cuando su ministro de Defensa inició una visita crucial a Washington

TEL AVIV.—El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó
ayer nuevas quejas por la presunta
demora en el suministro de municiones para la guerra en Gaza por
parte de la administración de Joe
Biden en medio de la llegada a Washington de su ministro de Defensa
para mantener reuniones con altos
funcionarios de la Casa Blanca para
tratar la próxima fase de la guerra de
Gaza y la escalada de hostilidades en
la frontera con el Líbano.

Algunos medios de comunicación israelíes habían presentado la visita del ministro Yoav Gallant, aunque planificada, como un viaje de "reconciliación" destinado a suavizar las recientes tensiones con el aliado más crucial del país. El gobierno de Netanyahu y la Casa Blanca mantienen profundas diferencias sobre la conducta de Israel en Gaza, y Netanyahu arremetió contra Estados Unidos la semana pasada por retener municiones.

Netanyahu redobló ayer sus críticas en declaraciones transmitidas en hebreo antes de su reunión semanal de gabinete en Jerusalén al afirmar que apreciaba el apoyo norteamericano a Israel durante ocho meses de guerra, "pero a partir de hace cuatro meses, hubo una disminución dramática en el suministro de armamentos".

"Durante largas semanas recurrimos a nuestros amigos estadounidenses y les solicitamos que se aceleraran los envíos. Lo hicimos una y otravez", dijo Netanyahu, añadiendo que también había intentado trabajar a puerta cerrada.

"Recibimos todo tipo de explicaciones, pero la situación básica no cambió", continuó, y añadió: "Algunos artículos llegaron esporádicamente, pero las municiones en general se quedaron" en Estados Unidos.

Los comentarios se producen pocos días después de que Netanyahu publicara un video combativo, en inglés, en el que criticó a la administración de Biden por, dijo el líder israelí, retener armas y municiones cuando Israel estaba "luchando por



El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, al llegar ayer a Washington

su vida" contra Irán y otros enemigos comunes.

Los funcionarios estadounidenses dijeron en ese momento que encontraban el video "desconcertante" y que no sabían de qué estaba hablando Netanyahu. Mientras el primer ministro israelí se quejaba de "cuellos de botella", la Casa Blanca sostuvo que había retrasado solo un envío de bombas de 2000 libras por preocupaciones sobre su uso en zonas densamente pobladas de Gaza.

Muchos israelíes estaban igualmente desconcertados por la decisión del primer ministro de iniciar una pelea pública con la Casa Blanca con duras críticas provenientes incluso de su propio partido conservador, el Likud.

Yuli Edelstein, legislador del Likud y presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, dijo que estaba "sorprendido" por el video y que las diferencias de opinión con Estados Unidos no deberían manejarse "a través de videoclips".

### Las mañas del premier

Algunos analistas políticos israelíes han sugerido que las medidas de Netanyahu podrían ser un intento de intervenir en la política estadounidense antes de las elecciones presidenciales de noviembre y darles a Donald Trumpylos republicanos un palo con el que vencer a los demócratas. Está previsto que Netanyahu se dirija en una sesión conjunta del Congreso el próximo mes.

Otros expertos, sin embargo, han dicho que la afrenta pública de Netanyahu probablemente tenga más que ver con la política interna de Israel en medio de crecientes señales de tensión en su coalición de línea dura, la más derechista y religiosamente conservadora en la historia de Israel.

"Si hay alguna lógica en una medida completamente ilógica, hay que ver todo esto a través del prisma de Netanyahu, con su supervivencia política como su objetivo final", dijo Reuven Hazan, profesor de ciencias políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Netanyahu estaba "complaciendo a los extremistas de Israel en el corto plazo", añadió, "y probablemente creando daños para el Ejército, para las relaciones con Estados Unidos y para el país en el largo plazo".

Netanyahu defendió sus acciones, y dijo que las hizo públicas basándose en "años de experiencia y el conocimiento de que este paso era vital para abrir el cuello de botella", y agregó: "Estoy dispuesto a absorber ataques personales en nombre del Estado de Israel".

También sugirió que su crítica pública podría estar dando frutos. "A la luz de lo que he escuchado durante las últimas 24 horas—dijo—, espero y creo que este problema se resolverá en un futuro próximo".

Sus nuevos cuestionamientos y el viaje de Gallanta Estados Unidos llegan en un momento crítico. El Ejército de Israel ha indicado que quiere poner fin a los combates en Gaza y potencialmente dirigir su atención a su frontera norte con el Líbano, después de semanas de intensificación de los ataques entre el Ejército israelí y Hezbollah, la milicia libanesa respaldada por Irán.

La Casa Blanca ha estado trabajando para tratar de encontrar una solución diplomática para evitar una conflagración en toda regla entre Israely Hezbollah. Biden también ha invertido tiempo y capital político respaldando una propuesta israelí de una tregua en Gaza que implica un intercambio de rehenes –incluidos algunos con ciudadanía estadounidense– por prisioneros palestinos. Hamas expresó importantes reservas sobre la propuesta y las conversaciones se encuentran en un punto muerto.

Gallant fue invitado a Washington por su homólogo, el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin, según la oficina de Gallant. También dijo que tenía previsto reunirse con el secretario de Estado, Antony J. Blinken, y otros altos funcionarios estadounidenses.

"Estados Unidos es nuestro aliado más importante y central", dijo Gallant pocoantes de su partida. "Nuestros vínculos son cruciales, y quizá más importantes que nunca en este momento", añadió.

Gallant y Netanyahu son los mismos rivales que se han enfrentado abiertamente en los últimos meses, incluso cuando supervisan conjuntamente las operaciones militares de Israel. Mientras el premier arremetía contra la Casa Blanca, también se involucraba en disputas cada vez más públicas con sus altos mandos militares y sus socios de coalición de derecha. •

Agencias DPA, AP y AFP

### La ultraderecha francesa saca más diferencia en los sondeos

ELECCIONES. El partido Reunión Nacional, de Marine Le Pen y Jordan Bardella, obtendría el 36% en las legislativas; Macron no renunciará

PARIS.- Cuando falta una semana para la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, la extrema derecha lidera los sondeos y busca llegar a la mayoría absoluta, por delante de la alianza de izquierda y del bloque oficialista.

Reunión Nacional (RN, extrema derecha) y sus aliados, entre ellos el presidente del partido conservador Los Republicanos, Éric Ciotti, obtendrían entre 35,5% y 36% de los votos, según dos sondeos publicados el domingo.

La RN y sus aliados se sitúan por delante del Nuevo Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda (de 27 a 29,5%) y de la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron (de 19,5 a 20%).

El presidente de la RN, Jordan Bardella, se esfuerza en moderar la imagen del partido, al igual que su líder, Marine Le Pen, que quiere borrar la herencia de su padre, Jean-Marie Le

Pen, conocido por sus comentarios racistas y antisemitas. "Quiero reconciliar a los franceses y ser el primer ministro de todos los franceses, sin ninguna distinción", afirmó Bardella en una entrevista al Journal du dimanche (JDD).

Ante la perspectiva de un gobierno de ultraderecha, miles de personas se manifestaron en París y otras ciudades francesas para denunciar el "peligro" que supone la RN para los derechos de las mujeres.

Durante la protesta, asociaciones feministas y sindicatos criticaron el "feminismo de fachada" del partido ultraderechista.

El diario Le Monde publicó también una carta de 170 diplomáticos y exdiplomáticos en la que advierten que una victoria de la RN "debilitaría a Francia y a Europa" en un momento "en que la guerra está con nosotros".

El temor a una victoria de la RN

llevó a la oposición de izquierda a unirse.

El Nuevo Frente Popular es una coalición liderada por socialistas, ecologistas, comunistas y La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) y que incluso ha sido aplaudida por el expresidente socialista François Hollande, que se ha presentado como candidato a los comicios.

El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, se ha negado a "eliminarse o a imponerse" como primer ministro si la izquierda gana la segunda vuelta el 7 de julio.

La alianza de Macron busca posicionarse como la alternativa contra los "extremos", en referencia a RN y LFL

"Nuestro país necesita una tercera fuerza, responsable y razonable, capaz de actuar y tranquilizar", afirmó la presidenta de la Asamblea Nacional (Cámara baja) saliente, Yaël Braun-Pivet, en el diario La Tribune. En los sondeos, la popularidad de Macron está en caída libre, aunque no llega a los niveles que tuvo durante la crisis de los "chalecos amarillos"en 2018: cae 4 puntos hasta situarse en 28% en el barómetro Ipsos para La Tribune.

También retrocede según la encuesta Ifop para el JDD, donde pierde 5 puntos hasta 26%.

La inesperada decisión del mandatario francés de convocar a elecciones legislativas anticipadas tras su fracaso en los comicios europeos del 9 de junio frente a la extrema derecha, que obtuvo el doble de votos que su alianza, supuso un "terremoto político" de inciertas consecuencias, según los expertos.

Macron, en el poder desde 2017, se ha visto confrontado a dificultades para llevar a cabo su programa desde que perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las legislativas de junio de 2022.

Pero ha defendido la disolución de la Cámara baja como una opción necesaria para "clarificar" el panorama político. "Pueden darme su confianza, actuaré hasta mayo de 2027 como su presidente", escribió ayer el mandatario en una Carta a los franceses. El jefe del Estado asegura que su partido "es el único que puede bloquear el camino a la extrema derecha y a la extrema izquierda".

"No estoy ciego -continuó-, comprendí la medida del malestar democrático", y "tengo confianza en los franceses". De ahí la invitación a "analizar los programas, decidir e ir a votar, con conciencia y responsabilidad. La forma de gobernar "cambiará", continuó prometiendo, aludiendo claramente a un gobierno de coalición que reúna a "quienes tuvieron el valor de oponerse a las alas extremas". •

Agencias ANSA y AFP

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024



Voluntarios y policías de Crimea asisten a uno de los heridos en Sebastopol



Dos de las víctimas en Majachkalá, Daguestán

## Ucrania bombardea Crimea y Rusia acusa a EE.UU. de facilitar los golpes de Kiev

BLANCO. Misiles de largo alcance provistos por Washington alcanzaron Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de Moscú

MOSCÚ.— Por lo menos cinco personas murieron y más de 100 resultaron heridas ayer en un bombardeo ucraniano contra la península de Crimea, anexionada por Rusia, que señaló la "responsabilidad" de Estados Unidos en el ataque por suministrar armas a Kiev.

"La responsabilidad del bombardeo deliberado con misiles contra los civiles de Sebastopol recae principalmente en Washington, que suministró estas armas a Ucrania", pero también en las autoridades de Kiev, indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Los ataques sobre la ciudad portuaria de Sebastopol, que alberga el cuartel general de la Flota del Mar Negro de Rusia, "no quedarán sin respuesta", añadió. El Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin ha estado "en contacto constante con los militares" desde el ataque a Sebastopol.

Según el Ejército ruso, Ucrania usó cinco misiles Atacms y cuatro de ellos fueron "interceptados".

Enabril, Estados Unidos anunció que había enviado misiles Atacms demás largo alcancea Ucrania, que los reclamaba desde hacía mucho para poder golpear más allá de la línea de frente.

A finales de mayo, Washington aceptó que los ucranianos utilizaran armas estadounidenses para atacar, en determinados casos, objetivos militares en territorio ruso próximos a la ciudad de Kharkiv.

Esta decisión se tomó tras el lanzamiento, a principios de mayo, de una ofensiva terrestre rusa por sorpresa en esa región.

Ni Ucrania ni Estados Unidos reaccionaron al bombardeo en Sebastopol, que según el gobernador instalado por Moscú, Mijail Razvoyaiev, dejó cinco muertos, incluidos tres niños, y un centenar de heridos.

Al menos 124 personas resultaron heridas, según el ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko. Entre los heridos hay 27 niños, cinco de los cuales se encuentran en estado grave, según las autoridades. El Ejército ucraniano "golpeó Sebastopol en pleno día con misiles balísticos de racimo", declaró. Según él, los "restos" de misiles derribados cayeron en "las zonas costeras". Videos publicados por medios rusos muestran a personas en una playa huyendo tras escuchar explosiones.

Sebastopol es blanco regular de ataques y se sitúa en la península de Crimea, anexionada por Moscú desde 2014 y punto logístico clave para el Ejército ruso.

Ucrania, confrontada a una ofensiva rusa desde hace dos años, suele responder con ataques regulares a regiones rusas o zonas ocupadas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que la ex república soviética cometió "un ataque terrorista contra infraestructura civil en Sebastopol, con misiles tácticos estadounidenses Atacms cargados de bombas de racimo".

### NO DESCARTAN CAMBIOS EN LA DOCTRINA NUCLEAR

Rusia, la mayor potencia nuclear del mundo, podría reducir el tiempo de toma de decisiones estipulado en la política oficial para el uso de armas nucleares si Moscú considerara que las amenazas están aumentando. declaró el presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento. "Si vemos que los desafíosy las amenazas aumentan, significa que podemos corregir algo (la doctrina) en lo que respecta al momento del uso de armas nucleares y la decisión de hacer este uso", afirmó Andrei Kartapolov. El presidente Vladimir Putin afirmó el mes pasado que Rusia podría cambiar su doctrina nuclear oficial, que establece las condiciones en las que se podrían utilizar esas armas.

El ministerio detalló que cuatro misiles fueron derribados y el quinto cambió de trayectoria tras ser interceptado, lo que provocó que la carga explotara en el aire sobre la ciudad de Sebastopol.

En este contexto, Rusia bombardeó Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania situada en el nordeste del territorio. Los ataques dejaron un muerto y diez heridos, entre ellos, dos adolescentes, según el gobernador regional Oleg Synegubov.

La ciudad, cerca de la frontera rusa, ya había sido blanco de ataques el sábado, que dejaron dos muertos y unos 50 heridos, según las autoridades ucranianas.

Kharkivestá parcialmente privada de electricidad y su metro está "paralizado", declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reclamando una vez más el envío de sistemas de defensa antiaérea. El operador de electricidad Ukrenergo anunció que se prevén para hoy cortes de electricidad en toda Ucrania, debido a los daños que sufrió la red tras ataques rusos "masivos".

También un ataque ucraniano con drones causó un muerto y tres heridos en Graivoron, una localidad de la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, indicó el gobernador Viacheslav Gladkov. La región de Belgorod es blanco frecuente de ataques ucranianos. Kiev dice defenderse así de los ataques rusos contra su propio territorio.

Zelensky instó a los países aliados a ayudar a Kiev a intensificar sus ataques en suelo ruso. "Tenemos la suficiente determinación para destruir a los terroristas en su territorio" y "necesitamos la misma determinación por parte de nuestros socios", escribió el mandatario.

"Los sistemas antiaéreos modernos para Ucrania, como los Patriot, la instrucción acelerada de nuestros pilotos para los F-16 y, lo más importante, alcance suficiente para nuestras armas son realmente necesarios", dijo. •

Agencias AFP, DPA y Reuters

## Atacan una sinagoga e iglesias en Daguestán: nueve muertos

Un grupo no identificado también disparó contra un retén policial; mataron a un sacerdote y varios policías

MOSCÚ.—Al menos nueve personas murieron ayer en ataques de hombres armados contra sinagogas, iglesias ortodoxas y un retén de la policía en la república rusa de Daguestán, en el Cáucaso, informaron las autoridades.

En la década de 2000 Daguestán, una república rusa de mayoría musulmana del Cáucaso fronteriza con la separatista Chechenia, ya había sido blanco de una insurgencia islamista y las fuerzas de seguridad rusas actuaron enérgicamente para combatir a los extremistas en la región.

El Comité de Investigación de Rusia declaró que abrió una causa penal por "actos terroristas", sin dar más detalles.

El Comité de Investigación Antiterrorista indicó en un comunicado a la agencia de noticias RIA Novosti que se registraron ataques en las ciudades de Derbent y Majachkalá contra dos iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de control policial.

"Según las informaciones preliminares, un sacerdote y varios policías murieron", informó el ente a cargo de la investigación. "En total, en Majachkalá y Derbent, hasta ahora, murieron seis agentes de seguridad y 12 resultaron heridos", declaró a RIA Novosti la vocera del Ministerio del Interior regional de Daguestán, Gayana Gariyeva.

Gariyeva informó a la agencia que en Derbent murió un sacerdote de 66 años y que un policía local herido falleció posteriormente.

Por su parte, la Guardia Nacional rusa declaró que uno de sus oficiales había muerto en Derbenty varios otros agentes fueron heridos.

La emisora regional de Daguestán RGVK identificó al sacerdote fallecido como Nikolai Kotelnikov e informó que el religioso trabajó durante más de 40 años en Derbent.

Cuatro militantes fueron "eliminados" en Majachkalá, dijo el Ministerio del Interior de Daguestán.

Varios testigos reportaron que escucharon disparos cerca de una iglesia en Majachkalá y señalaron que hubo tiroteos en Derbent, informó la agencia estatal de noticias TASS. En videos publicados por los medios rusos, se podían escuchar disparos en las calles de Majachkalá, donde un importante dispositivo policíaco fue desplegado.

El representante de la Federación de Comunidades Judías de Rusia, Boruch Gorin, informóen Telegram que "la sinagoga de Derbent está ardiendo" y que el templo judío de Majachkalá también fue "incendiado y quemado".

"Noes posible acceder al lugar del incendio. Dos personas murieron: un policía y un guardía de seguridad", agregó.

Individuos armados dispararon contra un vehículo que transportaba policías, hiriendo a uno de ellos, en Sergokala, precisó el Ministerio del Interior regional a las agencias rusas. Las fuerzas de seguridad "eliminaron a cuatro atacantes", indicó esta misma fuente.

### Operaciones antiterroristas

Las autoridades rusas con frecuencia anuncian operaciones antiterroristas en la zona de Daguestán. El dirigente del gobierno de Da-

guestán, Sergei Melikov, escríbió en Telegram: "Esta noche, en Derbenty Majachkalá, desconocidos trataron de desestabilizar a la sociedad". En muchas ocasiones Rusia ha sido objeto de ataques reivindicados

En muchas ocasiones Rusia ha sido objeto de ataques reivindicados por la organización jihadista Estado islámico (EI), aunque su influencia es limitada en el país.

En marzo, un atentado reivindicado por el grupo EI en la sala de conciertos Crocus City Hall, en los suburbios de Moscú, mató a más de 140 personas.

Yel pasado 28 de octubre, Daguestán fue escenario de un acto abiertamente antisemita: en el aeropuerto de la capital, Majachkalá, decenas de personas tomaron por asalto la pista y la terminal después de que se anunciara el aterrizaje de un avión procedente de Israel, gritando "Allah uakbar" ("Dioses grande"), en lo que a todos les parecía una verdadera cacería humana, con ecos siniestros de un pogromo.

No hubo víctimas en ese ataque.

Agencias AFP y Reuters

6 | EL MUNDO

## El cambio climático pega en las billeteras de los consumidores

CALENTAMIENTO. Los precios de derivados como el aceite de oliva y el cacao se disparan debido a las olas de calor; "un mundo más caluroso será también más caro", advierten

Sarah Kaplan y Rachel Siegel

THE WASHINGTON POST

WASHINGTON.— Los miembros de r/Costco, el grupo de la red social Reddit dedicado a la cadena de compras mayorista Costco, no lograban digerirlo: los pesados botellones de aceite de oliva de marca propia de la empresa que venían comprando desde hacá años, ese que todos coincidían en que tenía la mejor relación calidad-precio del mercado, de repente habían pasado a costar el doble que de costumbre.

"¡Una locura el aceite de oliva!", comentó un usuario a fines del año pasado. "¿Por qué está tan caro?", preguntó otro miembro del grupo en marzo.

La disparada del precio de un básico de las alacenas podría parecer simplemente otro ejemplo indigesto de la inflación. Pero los economistas dicen que detrás de ciertos aumentos puede haber otro culpable, que en los próximos años influirá cada vez más en los costos: el cambio climático. En el hemisferio norte, por ejemplo, en lo que va del año todos los meses han sido los más calurosos de todos los tiempos, y es probable que junio, marcado por una ola de calor sofocante en gran parte de Estados Unidos, establezca un nuevo récord.

Un estudio realizado en marzo por científicos del Banco Central Europeo y el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático reveló que para el año 2035 el aumento de las temperaturas podría sumar hasta 1,2 puntos porcentuales a la inflación global anual. Y los efectos ya se están manifestando: la sequia en Europa está achicharrando los olivares, las fuertes lluvias y el calor extremo en Africa Occidental están pudriendo las plantas de cacao y los incendios forestales, las inundaciones y los desastres climáticos, cada vez más frecuentes, también empujan al alza el costo de los seguros.

Mientras las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad del hombre siguen causando un caos planetario, los investigadores anticipan otras consecuencias económicas, como aumentos temporales de precios e incremento de la inflación a largo plazo, sobre todo si los picos de calor se vuelven más frecuentes.

El aumento de las temperaturas impondrá condiciones insuperables para los cultivos y los trabajadores. Los temporales y las sequías prolongadas afectarán las cadenas de suministro y generarán disrupciones en el flujo del comercio internacional. El aumento del riesgo y la incertidumbre encarecerán las pólizas de seguros de todo, desde una casa hasta un nuevo negocio.

"Se trata de efectos realmente importantes... y van a empeorar", advierte Max Kotz, economista climático del Instituto Potsdam y autor principal del estudio de marzo. "La forma más clara de limitar esto es simplemente intentar desacelerar el cambio climático en sí mismo".

Según los expertos, por ahora es dificil precisar el efecto del cambio climático en los precios generales, más allá de unos pocos productos, porque en este momento hayvarios otros factores que están empujando los costos, incluidas las guerras



Desde el aceite de oliva hasta el cacao, aumentaron los precios en los supermercados

GLASSDOOR COM

en curso y las disrupciones en las cadenas de suministro.

Sin embargo, entre los economistas casi no hay dudas de que un mundo más caluroso también será un mundo más caro.

### En las góndolas

Según datos del FMI, este año el precio mundial del aceite de oliva alcanzó un máximo histórico.

Los expertos dicen que esa marca de referencia está indisolublemente ligada a otro récord indeseable: 2023 fue el segundo año más caluroso que se haya registrado en Europa.

A principios de 2023, la inusual calidez del invierno en Europa interfirió con la capacidad de los olivos para dar frutos. Y en el verano, cuando las temperaturas alcanzaron los 43,3°C, las pocas aceitunas que crecieron se cayeron antes de madurar. El aire abrasador drenó la humedad de la vegetación y de los suelos, hundiendo a gran parte del continente en una sequía inédita y haciendo que las plantas marchitaran y murieran.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, esas temperaturas tan altas—que según muestran los estudios habrían sido "prácticamente imposibles" sin el cambio climático causado por el hombre—redujeron la producción de aceite de oliva de Europa a casi la mitad de sus niveles habituales. Y como la Unión Europea produce más del 60% del aceite de oliva del mundo, esa escasez se hizo sentir en todo el planeta.

Los alimentos son los productos más vulnerables al aumento de precios provocado por el clima, señala Kotz. Las plantas pierden más agua a través de sus hojas, dejan de echar flores y frutos, y finalmente no logran realizar la fotosíntesis. Los cultivos, la ganadería y la pesca

son muy sensibles a los cambios en sus entornos, y se sabe que durante las olas de calor las criaturas marinas mueren directamente cocinadas por la temperatura del agua.

Por lo general, los productores logran absorber los aumentos de precios inducidos por el clima, minimizando el efecto en los precios de góndola. Pero el economista agrícola profesor emérito de la Universidad de Illinois Jerry Nelson dice que esas estrategias de adaptación serán menos efectivas a medida que los efectos del cambio climático se vuelvan más frecuentes y severos.

Nelson señala que el cacao, que este año también alcanzó precios récord, es un cultivo que podría ser muy vulnerable a futuros aumentos de temperatura. La mayoría de las plantas de cacao son genéticamente muy similares, o sea que es menos probable que tengan mutaciones que las ayuden a afrontar un cambio en las condiciones ambientales. Además, las altas temperaturas y la humedad extrema en África Occidental también hacen que el trabajo de los agricultores sea cada vez más peligroso para su salud.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático-una coalición de las Naciones Unidas formada por los principales climatólogos del mundo-proyecta que cada vez más los desastres afectarán a varias regiones agrícolas al mismo tiempo, generando escasez de alimentos en todo el mundo. Un estudio reveló que si el mundo se calienta 1,5°C por encima de la temperatura global preindustrial -un umbral que el planeta probablemente supere en los próximos diez años-, la probabilidad de pérdida simultánea de cosechas en las principales regiones productoras de maiz podría aumentar del 6% anual de las

inci cados GLASSDOORC

últimas décadas al 40% anual.

De todos modos, Nelson señala que es difícil predecir sus consecuencias económicas exactas, porque los precios de los alimentos se ven afectados por otros factores, además de la oferta.

"Se pueden hacer modelos predictivos de la fisiología de los cultivos en regímenes climáticos cambiantes en todo el mundo, pero en la demanda también están ocurriendo cambios de todo tipo, poblacionales, de ingresos, de preferencias culturales, que en realidad no están incorporados en ninguno de esos modelos predictivos", apunta Nelson.

Pero estudiar el comportamiento de los precios de los alimentos durante eventos de clima extremo ayuda a los investigadores a empezar a desentrañar el vínculo entre el cambio climático y el ticket del supermercado. Para realizar su estudio, Kotz y sus colegas hicieron un relevamiento de los cambios en los índices de precios al consumidor en 121 países, comparándolos con los datos mensuales de temperatura de las últimas tres décadas. Después de ajustar sus cálculos en función de otros factores-recesiones globales, conflictos internos en esos países-, los investigadores descubrieron que por cada aumento de 1°C en las temperaturas de un mes determinado la inflación del precio de los alimentos aumenta aproximadamente un 0,2% en el transcurso del año siguiente.

Según ese mismo estudio, para el año 2035 el cambio climático podría impulsar la inflación anual del precio de los alimentos hasta en un 3,2%, una cifra que excede la meta de inflación general del 2% establecida por muchos bancos centrales, •

Traducción de Jaime Arrambide

### La ola de calor mató a más de 1300 peregrinos en Arabia Saudita

Casi la mitad de los fieles fallecidos son egipcios; la mayoría no tenían permisos

RIAD.— El gobierno de Arabia Saudita informó ayer que más de 1300 personas murieron durante la peregrinación del hach a La Meca debido al intenso calor y precisó que la mayoría de los fallecidos no contaban con un permiso oficial para participar del encuentro religioso.

"Lamentablemente, el número de víctimas mortales fue de 1301 y el 83% no tenían una autorización para realizar el hach y caminar largas distancias, expuestos directamente al sol, sin las condiciones adecuadas", indicó la agencia oficial saudita.

El hach a La Meca es uno de los cinco pilares del islam y todo musulmán que disponga de los medios necesarios debe realizarlo al menos una vez en su vida.

En los últimos años, el calendariolunar del islam hace que este rito coincida con el sofocante verano en Arabía Saudita y este año se registraron temperaturas de 51,8°C en La Meca.

Hasta ayer, las autoridades sauditas no habían realizado ningún comentario público sobre las muertes reportadas ni anunciaron su propio balance.

Un recuento hecho por las agencias internacionales de la semana pasada, basado en declaraciones oficiales y reportes de diplomáticos, estimó que se registraron más de 1100 muertos.

Un alto cargo saudita indicó que las autoridades habían confirmado 577 muertes durante los dos días de mayor actividad del hach, el 15 de junio, cuando los peregrinos se reunieron durante horas para rezar en el monte Arafat, y el 16 de junio, cuando participaron en Mina en la lapidación de las estelas que representan a Satanás.

Pero esta fuente había advertido que la cifra era parcial y no cubría todo el período del *hach*, que concluyó el miércoles.

Este año, esta peregrinación congregó a 1,8 millones de fieles, 1,6 millones de ellos procedentes de otros países, según las autoridades sauditas.

Los visados son otorgados por Arabia Saudita según un sistema de cuotas por país y, en casos como Egipto, sorteados luego entre los fieles.

Quienes salen beneficiados deben recurrir a agentes de viaje acreditados, generalmente costosos.

Por eso muchos fieles intentan evitar los circuitos oficiales, aunque se arriesgan a ser arrestados y deportados si son descubiertos.

Entre los muertos había más de 660 personas procedentes de Egipto, de acuerdo con dos funcionarios en El Cairo, donde las autoridades dijeron haber retirado la licencia a 16 agencias de viajes que facilitaron los traslados de peregrinos a Arabía Saudita.

Entre los muertos también había 165 peregrinos de Indonesia, 98 de la India y decenas más de Jordania, Túnez, Marruecos, Argelia y Malasia.

Las muertes no son inusuales en el hach, que en ocasiones ha reunido a dos millones de personas en Arabia Saudita para cinco días de ritos. En el pasado también se han producido estampidas letales y epidemias.

Agencias AP y Reuters



## +INFORMACIÓN LOS LUNES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

**CON EDUARDO FEINMANN** 



HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

**ODISEA** 

CON CARLOS PAGNI

## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar LOS PLAZOS
DE LAS
CANDIDATURAS

Guadalupe
Tagliaferri
SENADORA PRO

La Justicia, en la mira | UNA NOMINACIÓN CUESTIONADA

## El Gobierno busca acelerar en el Senado la votación del pliego de Lijo para la Corte

La Casa Rosada dialoga con la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Tagliaferri (Pro), para fijar la fecha de las audiencias; ese punto de partida marca el inicio de todo el proceso

Delfina Celichini LA NACION

A más de una semana del ingreso formal de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla al Senado, el Poder Ejecutivo busca acelerar su tratamiento en la Comisión de Acuerdos, que preside la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro).

Tal como estipula la Constitución, las nominaciones de los magistrados que ocuparán un lugar en
la Corte Suprema deben ser ratificadas por dos tercios de la Cámara alta, una mayoría difícil de obtener. Sin un plazo reglamentario
que cumplir, el Gobierno apunta a
tener los consensos cerrados antes
de iniciar el procedimiento parlamentario, que incluye un llamado
a audiencias públicas antes de que
las nominaciones puedan ser sometidas al pleno del recinto.

Si bien aún no están definidas las fechas de las audiencias, cerca de Tagliaferri aseguraron que "no se van a demorar mucho". Aseveraron, además, que la senadora está en conversaciones con referentes de la Casa Rosada.

"Son dos candidatos del Ejecutivo y es un tema relevante", indicaron a LA NACION, a pesar de las fuertes críticas que pesan sobre la postulación de Lijo.

A falta de un intervalo de tiempo detallado por el estatuto de la cámara, los plazos se consensuarán con la administración libertaria, que espera concluir el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal para emprender este nuevo desafío parlamentario.

Lo que sí estipula la letra chica del reglamento del Senado es que el llamado a las audiencias debe realizarse con 15 días de anticipación. A partir de ese momento, habrá siete días corridos para la presentación de impugnaciones y adhesiones. Con esa definición de tiempos, se especula que Tagliaferri recién tendrá una resolución para finales de julio.

Según pudo saber LA NACION, se harán dos audiencias por separado, una por cada nominación y en días distintos, "por la duración que pueden tener", aseguraron fuentes oficiales.

Para ello, se prevé que, una vez conseguido el *quorum* de la comisión e iniciado el debate del primer pliego, se pase a un cuarto intermedio y, al otro día, se discuta el otro.

Desde el anuncio de su candida-



El juez Ariel Lijo, el candidato más polémico de la dupla que propone Milei

tura, el pasado 20 de marzo, Lijo recibió una extensa lista de impugnaciones, impulsadas desde entidades profesionales y jurídicas hasta empresarias, pasando por asociaciones civiles y organismos internacionales, que apuntaron tanto a su desempeño como juez y a las acusaciones que recibió a lo largo de su carrera como a su falta de antecedentes profesionales y académicos para acceder al máximo tribunal.

el instituto Inecip lo definió como el magistrado "más ineficaz de Comodoro Py" y el que más demora en resolver las causas por corrupción. La Federación de Colegios de Abogados (FACA) concluyó que no tiene antecedentes para la Corte. El Colegio de Abogados de la Ciudad subrayó que su formación académica "no trasciende las fronteras de su título

de grado". Y también fue objetado por el Foro de Convergencia Empresaria, que agrupa a 64 entidades.

Las conversaciones entre el oficialismo y la oposición para que los pliegos pasen el filtro del Senado van por un carril diferente al de la Ley Bases. En esta nueva búsqueda de avales no aparece, por ahora, el ministro político, Guillermo Francos (jefe de Gabinete), una figura clave en el exitoso tejido de alianzas que logró destrabar la discusión de los primeros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

Tampoco figura la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien supo contener los arrebatos de insurrección durante la última sesión y cuya buena sintonía con los distintos espacios políticos del Senado resultó determinante.

A principios de mayo, Villarruel

encabezó una reunión para analizar un proyecto que propone sostener el equilibrio de género en la Corte Suprema de Justicia. Se mostró con la cordobesa Alejandra Vigo (esposa del exgobernador Juan Schiaretti), a quien recibió en su despacho junto a su par de la provincia de Río Negro, Mónica Silva, y las juezas Susana Medina y Teresa Day, que integran la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AM-JA), una organización que exige al Gobierno una presencia femenina para cubrir los lugares disponibles en el máximo tribunal. El gesto de la vicepresidenta se leyó como una diferenciación de las nominaciones del Presidente.

ARCHIVO

Esta asociación también presentó una impugnación contra los candidatos, con una carta dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Denunció "desigualdad estructural". Previamente, la titular de la Cámara alta ya había mostrado su disconformidad con la postulación de Lijo. "No me deslumbra", deslizó en una entrevista televisiva. Estos gestos no pasaron desapercibidos en la mesa chica que rodea a Milei y es probable que Villarruel tenga poco margen en esta negociación.

### Posibles interlocutores

Si bien se podría suponer que Cúneo Libarona es una pieza fundamental en el ajedrez político que definirá la suerte de Lijo y García-Mansilla, no es así. Según pudo saber LA NACION, su trabajo en este periplo terminó en el mismo momento en el que envió, junto al Presidente, las nominaciones al Senado.

La interlocución de la Casa Rosada con la Cámara alta la lleva una persona del círculo íntimo de Milei. Los reflectores señalan a Santiago Viola, el apoderado nacional del frente libertario que carga con acusaciones en la Justicia, pero que mantiene un vínculo de confianza con la secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario, Karina Milei. No obstante, cerca de Viola niegan que esté al frente de esta tarea.

Lo cierto es que la postulación de Lijo genera incomodidad entre propios y ajenos. Como juez federal, lleva causas sensibles para un amplio espectro de dirigentes políticos cuya voluntad podría verse trastocada, a favor del nominado, por estas sutilezas judiciales.

Será clave la postura del bloque kirchnerista, que cuenta con 33 de 72 senadores, fundamentales para obtener los dos tercios necesarios para prestar acuerdo. Hasta ahora, los legisladores que responden a la expresidenta Cristina Kirchner no adelantaron qué postura tomarán.

Lijo fue postulado para ocupar el lugar que dejó vacante en el máximo tribunal Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021, cuando renunció. García-Mansilla, en tanto, es candidato para suplir la vacante que dejará en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda, tras cumplir los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.

A pesar de que en Unión por la Patria no descartan de plano el acompañamiento de la nominación de Lijo, estiman poco probable que sea en reemplazo de la jueza Highton de Nolasco, por el incumplimiento del cupo femenino. García-Mansilla, en cambio, es un candidato indigerible para una buena porción de esta bancada.

No obstante, LA NACION contó que Lijo confirmó a sus interlocutores que ya tiene los votos en el Senado para ser miembro de la Corte Suprema. Con terminales políticas en diferentes sectores de la oposición, el Gobierno delegó en el juez nominado la búsqueda de sus propios avales en el Congreso. Antes de pasar el filtro del recinto, sin embargo, deberá someterse a un nuevo escrutinio de la ciudadanía, que podrá volver a presentar, en el marco de la Comisión de Acuerdos, sus impugnaciones. •

POLÍTICA 9 LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024



## Encuentro de último momento para restituir privatizaciones y Ganancias

El oficialismo busca consensuar con los aliados de la Cámara de Diputados para evitar un nuevo revés en los artículos modificados por el Senado

### Delfina Celichini

LA NACION

El Gobierno abre una nueva ronda de conversaciones con la oposición dialoguista en Diputados. Con la idea de estamparles este jueves la sanción definitiva a la Ley Bases y el paquete fiscal, el oficialismo se reunirá hoy, a las 17, con Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal para sondear las voluntades respecto de los puntos en los que pretende insistir en la redacción original o aceptar lo que votó el Senado. Fundamentalmente, apuesta a restituir el paquete de privatizaciones, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y la reforma en Bienes Personales.

La cumbre, de la que participarán el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, será en el Salón de Honor del Palacio Legislativo. Allí también se congregarán los referentes de los bloques amigos con los que la Casa Rosada anhela culminar el periplo legislativo de los proyectos fundacionales de Javier Milei, aunque sin perder en ese proceso puntos nodales para su proyecto económico.

Es que tanto en la UCR como en Hacemos Coalición Federal hay un sector que se rehúsa a acompañar las intenciones del Ejecutivo sin chistar. Si bien en Pro mantienen la sintonía con el Gobierno, se muestran reticentes a acompañar algunas de las cláusulas que el oficialismo negoció en el Senado, como el incremento del 3% al 5% de las regalías mineras que pactó con los patagónicos. "Tenemos que ver cómo armamos un dictamen de mayoría que exprese un mix de aquello en lo que queremos insistir y qué aceptar", observó un referente del radicalismo respecto del objetivo de la reunión de esta tarde.

En la Ley Bases, la administración libertaria machaca con volver a incorporar Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina al compendio de privatizaciones. Este punto divide a la UCR en Diputados, con 34 miembros, donde debaten si deben respetar, o no, los acuerdos de sus pares senadores con el Gobierno. Frente a esta disyuntiva, la bancada radical de la Cámara alta solicitó "acompañamiento a los cambios propuestos". No fue suficiente para aplacar las diferencias dentro del partido centenario, donde el propio presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, votó a contrapelo de sus compañeros de bloque.

En Hacemos Coalición pasa al-



José Rolandi

ARCHIVO

go similar. Las posiciones sobre este punto son disímiles y hay un sector que buscará salvar de la liquidación a la aerolínea de bandera. "Tenemos que contar fino", se sinceró uno de los diputados de este espacio que se encarga de puntear los detalles con los referentes del Ejecutivo. Antes de la cumbre con Rolandi e Ibarzábal, el bloque que preside Miguel Angel Pichetto se congregará para pasar en limpio cada una de estas posturas. Será a las 14 cuando se pondrán sobre la mesa estas diferencias.

Respecto de Ganancias, la votación se presume muy ajustada. Si bien en el radicalismo están de acuerdo con la restitución de la cuarta categoría del tributo, muchos de los diputados que no responden a un gobernador se muestran reticentes a votar a favor de un impuesto que engrosará las arcas provinciales en favor de sus adversarios políticos. Recelan del hecho de que mientras ellos asumen el costo político de reimponer un gravamen que afectará a la clase media, los legisladores peronistas alineados con los mandatarios de sus provincias lo evitan.

"Le pedí al Gobierno que busque apoyo para restituir Ganancias entre los diputados kirchneristas. Los gobernadores de este partido se llevan un impuesto coparticipable y no asumen ningún costo, dado que no aportan votos a través de sus legisladores. Es mucho pedirles a diputados que no gobernamos nuestras provincias que seamos nosotros quienes tengamos que hacer los gestos", señaló la vicepresidenta del bloque de la UCR en Diputados, Karina Banfi. No obstante, no descarta de plano votar en línea con el Poder Ejecutivo.

La bancada de Pichetto también registra diferencias en este punto. Con una composición variopinta, donde conviven liberales con socialistas, sus principales referentes se muestran pragmáticos. "Que el Gobierno empiece a sondear los avales en los bloques que tienen disciplina partidaria y que nos avisen qué necesitan", indican. No apuntan a torcer todas las voluntades, pero podrían forzar algunas ausencias para allanar los objetivos del oficialismo.

El Gobierno quiere insistir, además, con la versión original de la reforma en Bienes Personales. En este punto pareciera no haber tantos reparos de la oposición dialoguista y esperan contar con los votos sin demasiada dificultad. La propuesta oficial disponía un aumento del mínimo no imponible actual de \$27 millones a \$100 millones, a la vez que establecía una reducción de las alícuotas en un intervalo de entre 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%).

Los cambios en este punto son claves para hacer más atractivo el blanqueo de capitales. De hecho, también se incluye un régimen especial que permite a los contribuyentes la posibilidad de pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales a tasa preferencial (0,45%) que congele su patrimonio. Además, promete estabilidad fiscal hasta 2038.

### La discusión constitucional

En paralelo al punteo de la letra chica, todavía hay quienes ponen reparos en la posibilidad de que Diputados pueda insistir en aquellos puntos que, en particular, fueron rechazados por el Senado. Se trata de Ganancias, Bienes Personales y la reversión de la moratoria previsional. Su argumento se cimenta en el artículo 81 de la Constitución nacional, que prevé que "ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año". Entre otros constitucionalistas de peso, esta postura fue respaldada por el jurista Andrés Gil Domínguez. Un sector del radicalismo, liderado por el exjuez provincial Fernando Carbajal, podría acompañar esta postura.

En tanto, los detractores de esta definición, entre los que se cuentan una porción de la UCR, Pro, Hacemos y el oficialismo, argumentan que el rechazo a un artículo configura en sí una modificación al texto, por lo tanto la cámara de origen puede insistir en la redacción original. A pesar de que la gran mayoría respalda esta interpretación constitucional, es posible que el kirchnerismo complique con ello el debate en el recinto e, incluso, acuda a la Justicia si estos puntos terminan convirtiéndose en ley. •

## Tras la crisis, en la Casa Rosada esperan que Pettovello relance su gestión

GABINETE. Pretenden "más anuncios que denuncias", pero la ministra reivindica su bajo perfil y sus cruzadas

Maia Jastreblansky LA NACION

Por efecto del paso del tiempo, Sandra Pettovello dejó atrás lo peor de la crisis que detonó con el despido de su secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre. La espuma bajó, pero la ministra de Capital Humano todavía no avanzó en un relanzamiento de su gestión, como están esperando algunos funcionarios de la Casa Rosada. Hay colaboradores de Javier Milei que se aferran a la presentación formal del plan nacional de alfabetización, que se está pensando para los próximos días, como un punto de inflexión. Esperan que sea el puntapié de una nueva etapa que tenga "más anunlaborador oficial.

Pero Pettovello reivindica el rumbo de su gestión, más enfocado en destapar "curros" que en lanzar medidas y programas. Ella está aferrada a mantener un perfil bajo, convencida de que constantemente quieren atacarla. No brinda entrevistas ni hace anuncios, pero tampoco habilita a que lo hagan sus secretarios, que manejan áreas sensibles. A la reemplazante de De la Torre y nueva titular del área social, Yanina Nano Lembo, casi no se le conoce la voz. Ella fue funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, pero llegó a la gestión libertaria por sus lazos con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE). Tampoco son voceros el secretario de Educación, Carlos Torrendell, o el titular de Trabajo, Julio Cordero.

Desde que en Comodoro Py desestimaron distintas denuncias radicadas por Capital Humano y luego de que la Justicia ordenara "un plan de distribución" de las controvertidas 5000 toneladas de alimentos, la subsecretaria legal del ministerio, Leila Gianni, no ofició más de portavoz. Ella venía haciendo un raid como principal espada mediática de la ministra, pero se recluyó a pedido de la Casa Rosada.

Según fuentes del Gobierno, esta semana está previsto el lanzamiento del plan nacional de alfabetización, principal *leitmotiv* de Torrendell. Si bien su contenido ya fue difundido, se está pensando en hacer una actividad con la ministra en una provincia, que proba-



Sandra Pettovello MINISTRA DE CAPITAL HUMANO

Tras la crisis por los alimentos y la salida de De la Torre, sumó a exfuncionarios de Mauricio Macri, con quien se reunió; la ministra fluctúa

entre amagar con renunciar y

aferrarse a su cargo.

blemente será difundida solo por redes sociales. "Ella está concentrada en denunciar los curros, pero tiene mucho valor para mostrar", dijo a LA NACION un alto funcionario nacional.

La ministra barrió con los funcionarios que venían de San Miguel, donde talla el senador provincial Joaquín de la Torre, hermano del exsecretario de Niñez y Familia. Ese municipio supo ser cantera para que la ministra tuviera tropa propia al inicio de la gestión.

En esta nueva fase, Pettovello incorporó, como nuevo jefe de gabinete, a Lucas Fernández Aparicio, dirigente de Malvinas Argentinas y secretario de Trabajo durante la gestión de Cambiemos. La ministra no lo conocía, pero llegó a él cios que denuncias", según un co- por consejo de Nano Lembo, que es allegada a la esposa de Aparicio, Paula Uhalde, también exfuncionaria del gobierno porteño.

> En el último mes, además de Fernández Aparicio y de Nano Lembo, la ministra de Capital Humano incorporó a Arnoldo Scherrer Vivas, otro exfuncionario de Mauricio Macri. Trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social que condujo Carolina Stanley v ahora asumió como subsecretario de Políticas Familiares.

> Luego de surfear la ola de renuncias en Capital Humano-se fueron más de 40 funcionarios-, y tras un confuso episodio en su domicilio por un supuesto intento de intrusión que luego los investigadores judiciales no pudieron corroborar, Pettovello se reunió mano a mano con Macri. Ella le relató los obstáculos que encuentra para avanzar contra los movimientos sociales y los gremios. Y él la escuchó, en un encuentro ameno de poco más de una hora.

> "Lucas es una persona que sabe", se limitó a decir Macri cuando ella le pidió referencias sobre Fernández Aparicio. Pero el expresidente no quiso abundar en recomendaciones de cuadros ni en consejos de gestión. "La idea de juntarse con Mauricio fue que ella saliera del encierro político. Pero Mauricio no intervino ni opinó demasiado", señalaron cerca del exmandatario.

> En Pro advierten que la incorporación de exfuncionarios de Cambiemos son casos aislados y que la reunión con Macri fue de ocasión. Pero ninguno de esos movimientos implica que ella se esté recostando en Pro para sumar experiencia a su gestión.

> Luego de que ella le planteara a la mesa chica presidencial la alternativa de pasar a la Oficina Anticorrupción (OA), Pettovello volvió a mostrarse, por momentos, abrumada por la tarea que tiene a cargo en su elefantiásico y sensible ministerio. "Un día dice que no quiere lidiar más con todo y al día siguiente, que de ahí no la van a sacar", comentó un importante colaborador del Gobierno.

> Cada vez que ratifica su continuidad, apela al apoyo de Milei, su principal garante y bastón dentro del Gobierno. Cerca de la ministra aseguraron: "Últimamente dijo que no piensa irse". .

### Gira por Europa | CUMBRE EN ALEMANIA





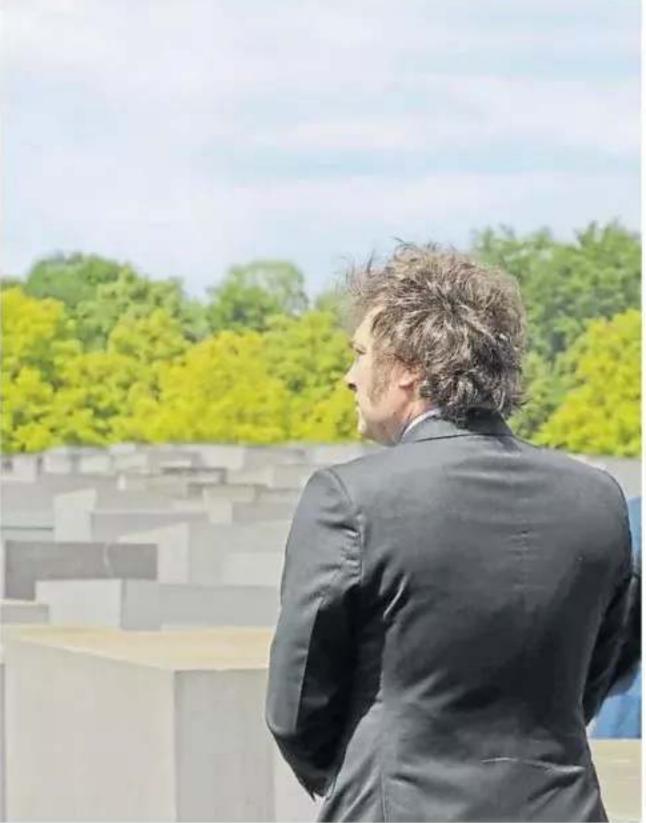

DPA Milei visitó el Monumento a los Judíos Asesinados en Europa PRESIDENCIA

#### Elisabetta Piqué ENVIADA ESPECIAL

BERLÍN.– En una Berlín marcada por la tranquilidad dominical, con sol y 20 grados, y en medio de otra pequeña pero ruidosa protesta frente a la cancillería federal, el presidente Javier Milei fue recibido ayer por el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, con una

agenda sustantiva entre países con una clara convergencia de política exterior y complementariedad económica entre ambos mandatarios. En lo que se consideró el punta-

pié inicial de una nueva etapa, fue su segunda cita con un mandatario europeo –esta vez de Alemania, la primera economía del bloque–después de haber estado con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en febrero pasado.

La gira continuará hoy en Praga, donde el jefe del Estado mantendrá una nutrida agenda de reuniones que incluye una entrevista con el primer ministro de la República Checa, Petr Fiala, y el presidente de ese país centroeuropeo, Petr Pavel.

Milei, de 53 años, y Scholz, de 66, en verdad ya se habían cruzado en la reunión del G-7 del fin de semana pasado en Apulia. Pero allí prefirieron no mantener un encuentro bilateral, ya que durante esos foros se suelen hacer más bien reuniones veloces, casi de pasillo, según dijeron a LA NACION fuentes informadas, sino que se priorizó una reunión con más sustancia y contenido aquí, en la capital.

"Lo ideal es que venga, queremos verlo acá", insistieron desde el lado alemán, que no por nada abrió las puertas de la cancillería federal un domingo, un gesto para nada menor.

Si bien al principio se preveía una reunión bilateral más institucional, con encuentro privado y conferencia de prensa conjunta, esto fue cambiado a pedido de la delegación argentina, algo que causó cierta perplejidad entre los alemanes.

Así, la reunión fue degradada a una bilateral ampliada a las delegaciones: es decir, sin momento privado entre los dos mandatarios, sino que fue un encuentro en el que, además de Milei, también participaron su hermana, Karina, secre-

## Apoyo de Milei y Scholz a Ucrania e Israel e interés alemán por el litio

El Presidente visitó al canciller de Alemania en un encuentro de convergencia en materia económica y de política exterior; la visita concluye hoy en la República Checa

taria general de la Presidencia; la canciller Diana Mondino; el diputado nacional de Pro y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Fernando Iglesias, y el embajador argentino en Alemania, Fernando Brun.

Después de haber recibido anteayer, en Hamburgo, un premio de una asociación ultraliberal, ocasión en la que pronunció un discurso de una hora durante el que fue aplaudido y ovacionado al grito de "¡libertad!", Milei llegó a la Kanzleramt, la cancillería federal, a las 12 hora local, en una caravana de autos negros escoltados por agentes en moto y que tuvo un momento incómodo.

Cuando llegó, Milei se encontró, del otro lado de la reja del moderno edificio con vista a la cúpula vidriada del Bundestag, un grupo parecido al que se desplegó en Hamburgo, con personas con pancartas que decían "Argentina no se vende". Con tambores, cacerolas y banderas rojas, empezaron a entonar un típico canto de izquierda y de las Madres de Plaza de Mayo: "Olé olé olá olá, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar".

Con sonrisa forzada, pero escuchando el ruido de la protesta, entonces Mileisaludó a Scholz, pero selo pudo ver evidentemente descolocado. Ese momento pudo ser captado por fotógrafos y periodistas acreditados, entre los cuales estaba LA NACION, ubicado en un corralito levantado frente a la entrada del edificio, donde se veían las banderas de los dos países más la de la Unión Europea, y lo esperaban guardias de honor y una alfombra roja. Violeta González, argentina que participó de la protesta, contó a LA NACION que los diversos grupos presentes, del Bloque Latino, Hijos y otros colectivos, desde hace tiempo que se prepararon en asambleas anti-Milei.

Scholz había llamado por teléfono a Milei el 8 de enero pasado para decirle que quería entablar una relación directa con él. La victoria de Milei, un *outsider* que aquí es llamado "el hombre de la motosierra" y tildado por algunos medios de "un huésped imprevisible" o un "showman", en efecto, generó un enorme interés y grandes titulares en la prensa local.

Másallá de las medidas económicos de shock, en Alemania quedaron sorprendidos por las posiciones de política exterior adoptadas por el Presidente, entre las cuales se destacan la salida de los Brics –el foro que reúne a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica–, la ratificación de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el apoyo irrestric-

to a Israel, después del ataque del 7 de octubre del año pasado, y a Ucrania en su guerra de agresión iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. Se trata de posiciones totalmente en línea con la política exterior alemana.

Alemania, por otro lado, en el marcodel nuevoreacomodamiento provocado por la guerra en Ucrania y las restricciones al acceso de energía y minerales críticos, ha puesto un nuevo foco sobre la Argentina.

Allí ya operan más de cien empresas alemanas con un stock de inversiones de 4250 millones de dólares. La Argentina es el tercer país con más inversiones alemanas en América Latina, después de México y Brasil, y el interés ahora está en las energías renovables, el gas licuado, el cobre y el litio, es decir, todo lo ligado a la transición energética.

"Alemania, que tiene a grandes empresas como BMW, que ya importan litio de Arcadium Litium, quiere poner un pie fuerte en el procesamiento de este mineral clave y hay varios proyectos. La Argentina podría tener nuevas cadenas de valor. Hay muchos proyectos, hay 40.000 millones de dólares en pipelines de proyectos para los próximos diez años y por eso es muy importante el conocimiento de dos líderes que quieren trabajar juntos", expli-

có a LA NACION una fuente.

"Es un puntapié inicial para una nueva etapa, para trabajar en la inserción en nuevas cadenas de valor, con más comercio y más sofisticado", agregó.

Aunque Scholz no pasa por su mejor momento, ya que recibió un revés en las elecciones europeas del 9 del actual, cuando el SPD, su partido, quedó tercero detrás de la ultraderecha de Afd, en Alemania saben que Milei llegó "haciendo sus deberes", con la aprobación en el Senado de la Ley Bases y con buenas expectativas de que pase lo mismo en breve en Diputados.

Durante el encuentro, los dos mandatarios hablaron de todos los temas mencionados y, además, del proceso de acceso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al respecto, "Scholz confirmó de manera clara el apoyo del gobierno alemán", indicó un comunicado de prensa del Gobierno, que sostuvo asimismo que los líderes conversaron sobre la situación en Venezuela "y la preocupación por el desarrollo irregular y plagado de fraude de las próximas elecciones".

"Aunque es de una familia política distinta, un socialdemócrata, Scholz necesita de Milei, ultraliberal de derecha, por la coalición en contra de Putin en su guerra con Ucrania, además, porque la cuestión de la energía es vital para Alemania porque necesita reducir su dependencia de China, por eso es una cuestión de mal menor", comentó a LA NACION Michael Maier, editor del diario Berliner Zeitung, consultado sobre el significado de este primer encuentro.

Milei voló ayer a Praga, última etapa de su gira europea. Allí, en el momento más institucional de la gira y en el primer viaje de un presidente argentino a la República Checa, en ocasión del centenario de las relaciones diplomáticas bilaterales, además de recibir otro premio, el tercero, de un instituto liberal, será recibido por el primer ministro Petr Fiala y tendrá un encuentro con el presidente Petr Pavel en el espectacular castillo de la capital, con honores militares y declaración a la prensa. •

POLÍTICA | 11 LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### **EL ESCENARIO**

## Afuera también esperan definiciones

### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

### Viene de tapa

La gestión y la sucesión de viajes presidenciales no han disipado interrogantes y, en muchos casos, los han profundizado.

Los conflictos que Milei abre o disfruta de potenciar en sus discursos, entrevistas frecuentes con periodistas amigables y durante sus tours privados internacionales, signados por el credo ideológico que predica, se contraponen o relativizan las actividades oficiales o semioficiales que despliega en el país y en el exterior. Contra lo que se dice, el curso de acción no es lineal.

La visita a Alemania, con sus reuniones acotadas, después de otro ruidoso paso por Madrid, donde sus amigos de derecha volvieron a arroparlo y a usufructuar su popularidad, es un ejemplo que va camino de convertirse en un patrón. Esa diplomacia presidencial ha logrado mucha visibilidad e impacto, pero hasta ahora no se ha traducido en beneficios palpables para el país. Aunque eso no se logra tan fácil y menos tras otro giro de 180 grados dado por un país que se caracteriza por los bandazos y la imprevisibilidad.

En este proceso es evidente, además, que el producto más promovido y mejor vendido en el exterior ha sido Javier Milei, como evangelizador libertario, primero, y como jefe de Estado, luego. Mucho más que la Argentina. No debería extrañar, entonces, que la ex Fundación Exportary la Marca País hayan salido de la Cancillería para pasar a la Secretaría General de la Presidencia, en manos de Karina Milei. ¿Será esta la traducción en los hechos de la máxima mileísta de que el intercambio comercial es una cuestión entre privados y no del Estado? Más interrogantes.

Las rígidas definiciones en el plano discursivo que alcanzan su clímax en el enrolamiento carnal con los Estados Unidos y el vínculo con los países democráticos de Occidente, así como la negativa a relacionarse con países autoritarios, han mostrado varias flexibilizaciones en el transcurso del primer semestre de Gobierno. Especialmente, en la última parte de esta etapa.

Por un lado, sobresale la reciente decisión de viajar a China para cumplir con una condición impuesta o, simplemente, agradecerle a Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista y presidente de la República Popular (en ese orden), la generosa renovación por dos años del préstamo por el equivalente a 5000 millones de dólares que había contraído Sergio Massa y que se vencia durante este mes y el próximo.

Al mismo tiempo, asoman las disputas abiertas con gobiernos democráticos europeos y el apoyo a partidos de la derecha radical y nacionalista de esos países, mientras la Cancillería intenta revitalizar las negociaciones por el siempre postergado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Sin embargo, no es el único plano en el que asoman disonancias entre lo que dice y hace el Presidente y lo que se propone e intenta hacer el Ministeriode Relaciones Exteriores, en manos de Diana Mondino, a quien Milei se ve obligado a darle respaldo verbal con tanta frecuencia como, en la práctica, le retacea funciones y participación en temas de su área.

"No hay conflicto, la Cancillería si-



Karina Milei, el Presidente y el canciller Scholz, ayer, en Berlín

gue el rumbo que marca el Presidente. Solo que a veces debe atemperar algunas situaciones, recomponer relaciones o restañar vinculos que el discurso presidencial a veces altera

porque él tiene funciones y objetivos de distinto orden, tanto internos comoexternos. Esoes normal, aunque ahora puede verse más expuesto y agudizado", explica con su mejor prosa diplomática un experimentado embajador que ocupa un cargo relevante en la actual gestión.

El esfuerzo retórico no logra, sin embargo, disimular las complicaciones e incertidumbres que debe sortear a diario la plana mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho, aunque en los pisos superiores del edificio de Esmeralda y Arenales relativizan la salida de la ex Fundación Exportar y de Marca País, admiten que hay que esperar a ver qué pasa con algunas acciones y recursoshistóricamentevinculados a esas áreas para saber si la Cancillería salió perdiendo en este y en otros temas. De ello dependerá en parte la pax lograda con el cuerpo diplomático, merced a la reducción de embajadores políticos y a la designación de diplomáticos de carrera en cargos superiores de "la casa". Algunas luces de alarma están titilando.

### Brasil, el enemigo íntimo

La Cancillería es también por estos días caja de resonancia y centro de inquietud creciente por la relación con Brasil, primer socio comercial de la Argentina. A la mala relación desde un comienzo entre Milei y Lula da Silva se han sumado dos hechos que ensombrecieron mas el horizonte. Justo antes de una cita crucial que puede tener muchas consecuencias, como es la reunión de presidentes de los países del Mercosur, que se hará el próximo 4 de julio en Asunción, Paraguay.

La extrema distancia que deliberadamente se prodigaron el argentino y el brasileño en la Cumbre del G-7 escenificó el estado del vínculo entre ambos, agravado por un hecho reciente, como es la presencia en la Argentina de 86 seguidores de Jair Bolsonaro requeridos por la Justicia de ese país.

Los prófugos están acusados de haber atacado las sedes de los tres poderes de Brasil en lo que se consideró un intento de golpe de Estado, el 8 de enero de 2023. Fue apenas una semana después de que Lula asumiera su tercer mandato presidencial, tras imponerse sobre el amigo ultraderechista de Milei en unas elecciones cuyo resultado Bolsonaro intentó desconocer.

El gobierno argentino solo ha confirmado la presencia en el país de esos 86 ciudadanos brasileños, pero mantiene un ruidoso silencio respecto de si serán extraditados o se les concederá asilo. El caso encierra un dilema para un gobierno que acusó de "golpistas" y "terroristas" a los manifestantes que protagonizaron actos de violencia frente al Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, mientras sus pares de la derecha internacional demandan la protección de los violentos seguidores de Bolsonaro.

Ese caso solo viene a sumar tensión a una reunión como la de Asunción, que ya venía cargada de prevenciones respecto de la dinámica del bloque. "El Gobierno pretende avanzar en acuerdos con otros bloques o países, con o sin el Mercosur. Aunque el reglamento del bloque establezca que solo se pueden hacer esos acuerdos por unanimidad, si Brasil insiste en oponerse va a quedar en minoría y veremos qué hace", advierte un alto funcionario de la Cancillería que dice interpretar los deseos del Presidente, aunque no desconoce la necesidad del país de mantener su vital vínculo con el gigante continental.

### Inversores con preguntas

La complejidad de las relaciones internacionales abre otro capítulo a la hora de evaluar el flujo de las inversiones que desvelan al Gobierno y, en particular, al equipo económico, por considerarla la palanca imprescindible para salir de la crisis.

Algunos inversores endulzaron hace unos los oídos del ministro Luis "Toto" Caputo al mencionarle las ventajas que tendría la Argentina por su adscripción a ultranza al libre mercado y al rigor fiscal, en contraposición a la consolidación de la deriva brasileña hacia una mayor laxitud en el gasto público y al estrechamiento de sus relaciones con China y el resto los países que integran el grupo de los Brics, al cual Milei desistió de sumar al país. Todo ello con el trasfondo de que las relaciones sino estadounidenses atraviesan el momento más tenso e incierto de las últimas dos décadas.

"El cambio en la presidencia del Banco Central brasileño, por el fin del mandato del presidente que había puesto Bolsonaro y la asunción de un lulista, junto a la expansión del gasto público, aumenta el interés por la Argentina y abre más oportunidades. A eso se suma la situación de México, que en los últimos meses de la presidencia de Manuel López Obrador ha profundizado su derrotero populista, con un avance sobre las instituciones y un deterioro de las cuentas públicas para facilitar el triunfo de su candidata, Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno es una gran incógnita", les explicóa Caputo y su equipo un gran inversor argentino, radicado en Manhattan, con fuertes intereses en el país.

No obstante, la gente de negocios admite que todavía hay demasiados interrogantes por despejar. La sanción de la Ley Bases es un alivio, aunque es una condición necesaria pero no suficiente para quienes evaluan si "enterrar" o no acá fondos en inversiones de largo plazo. La seguridad jurídica, la sustentabilidad políticosocial del Gobierno y la política cambiaria conforman el triángulo mayor de las dudas externas.

"¿Cuándo van a levantar el cepo cambiario?" no solo es "la pregunta" que se hacen a sí mismos inversores y empresarios, sino que algu-

nos titulares de fondos de inversión se la hicieron en persona hace unos días al equipo económico.

Lo que a varios de los argentinos presentes les pareció un gesto naif, por considerar obvio que no tendría respuesta en ese ámbito, para otros fue menos un interrogante que una demanda perentoria.

No pocos de ellos coinciden con la mayoría de los economistas locales en que el Gobierno está ingresando en un callejón de difícil salida en la medida en que prolonga y se le complican las condiciones para ponerle final cepo. Numerosos conocedores del ministro de Economía entienden que el fracaso que protagonizó en la gestión de Mauricio Macri le dejó aprendizajes valiosos, pero también cicatrices que lo limitan. La audacia en algunos planos se contrapone a una prudencia extrema en otros. "Y ahora, para peor, siente la respiración del maximalista Federico Sturzenegger en la nuca". Milei tiene la última palabra y Caputo lo sabe.

En este escenario cobran más relevancia las demandas del Fondo Monetario Internacional para levantar el cepo y terminar con el dólar preferencial para los exportadores (lo que encierra una devaluación más pronunciada), además de los renovados planteos sobre la calidad del ajuste, para darle sustentabilidad social y política.

La incomodidad que generó en el gobierno libertario la difusión del último reporte de los técnicos del FMI, aun endulzado con halagos a los resultados macroeconómicos, fue tal que llevó al ministro de Economía a negar airadamente una aceleración del ritmo devaluatorio y el Presidente se sintió obligado a expresar su apoyo a Caputo con los términos más soeces. Y eso es mucho decir.

Sin embargo, eso no fue todo: funcionarios del Gobierno y aun destacados economistas liberales parecieron por un momento haberse contagiado de kirchnerismo o trotskismo para gritar "FMI go home" y "no vengan a molestar". Aunque parezca insólito, algunas circunstancias pueden hacer que la admiración de Milei por Manuel Belgrano no sea lo único que comparte con Cristina Kirchner. Delicias del arte de gobernar.

La pirotecnia verbal no impide que se sepa que el reclamo fondomonetarista para que se presente un plan de segunda generación ha sido escuchado.

"Toto sabe que el robot que armó para llegar hasta acá no lo va a llevar más adelante y está preparando un conjunto de medidas para la segunda fase. Es cierto que Kristalina [Georgieva, titular del FMI] le pide un programa para habilitar fondos frescos y es probable que él no lo tenga, pero es posible que alcance con lo que están elaborando para que les habiliten los ocho mil o diez mil millones de dólares que el Gobierno espera y necesita", afirma un habitual interlocutor de las autoridades del organismo multilateral.

El FMI también necesita una narrativa para justificar su apoyo y asistencia a la Argentina.

Pero, en verdad, loque demandan en el país y en el exterior son definiciones precisas sobre cómo abordará la segunda etapa el gobierno de Milei para llegar a una orilla que todavía queda lejos. •

## El peronismo cordobés retuvo la intendencia de Río Cuarto

ELECCIONES. En la primera prueba de fuego para Llaryora, su candidato, Guillermo de Rivas, se impuso al radicalismo, pese a que el PJ fue dividido; Milei no presentó postulantes



El ganador Rivas y su esposa, anoche, junto al gobernador Llaryora

### Primero Río Cuarto



RESULTADOS

DE LA VOTACIÓN

MESAS ESCRUTADAS: 99.05%

Hacemos Unidos por

Río Cuarto

Guillermo

de Rivas

**37,17**%

Fuente: Junta Electoral de Rio Cuarto

### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.-Con una participación de 55,6% del electorado, el peronismo local retuvo la capital alterna de Córdoba, Río Cuarto. Una ciudad que siempre le fue esquiva hasta que, en 2016, la conquistó, y desde entonces gobierna. Con el 37% de los votos, Guillermo de Rivas, apoyado por el gobernador Martín Llaryora, se impuso por algo más de 12 puntos sobre el radical Gonzalo Parodi (24%), quien había decidido como estrategia "municipalizar" su discurso.

El gobernador participó de los festejos en el Club Estudiantes del "Imperio del Sur", como se conoce a esta importante ciudad cordobesa. La Libertad Avanza (LLA) no presentó postulante pese a la buena performance que tuvo en el balotaje Javier Milei.

El triunfo fue oficializado por el ministro de Gobierno de Llaryora, Manuel Calvo, cuando todavía no había datos oficiales. Destacó que era el resultado de un trabajo "en equipo liderado por Llaryora" y de la gestión del actual intendente, Juan Manuel Llamosas.

El día frío y nublado, que, además, cerró un fin de semana extralargo, acompañó la apatía de los riocuartenses. Las anteriores elecciones de intendente fueron en plena pandemia, en 2020, y apenas concurrió el 50% del padrón. En 2016, la participación fue del 62%.

HACEMOS UNIDOS

Llaryora rechazó desde siempre un acuerdo con la también candidata Adriana Nazario, la última pareja de José Manuel de la Sota, quien está vinculada al massismo. Nazario terminó en el tercer lugar, con el 21% de los votos. La decisión de apuntalar a De Rivas en soledad

implicó el riesgo perder con un peronismo dividido. El exmandatario Juan Schiaretti, en la recta final, sumó su aval por las redes sociales.

Para Llaryora, esta era una prueba importante, la primera elección que afrontaba sin Schiaretti al mando. Ensucirculointimoseentusiasman con que el resultado lo presente como un "hacedor de intendentes", en referencia a que también impulsó a Daniel Passerini en la ciudad de Córdoba. También se convencen de que deben profundizar la "construcción" del cordobesismo.

El candidato de Primero Río Cuar-

to, Parodi, recibió el apoyo del senador Luis Juezy del diputado Rodrigo de Loredo, pero se inclinó por "municipalizar" la elección, convencido de que era la mejor estrategia ante la "estructura provincial" que debió afrontar. Hubo funcionarios provinciales instalados en la ciudad desde mitad de esta semana.

Si ganaba Parodi se esperaba el desembarco de algunas de las figuras del centenario partido, incluido el exdiputado y actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti. Finalmente estuvieron el presidente del partido provincial, Marcos Carasso, y De Loredo. Hasta ayer mismo, en la UCR estaban convencidos de que sería una elección "peleada" ante ese peronismo dividido.

Entre los otros siete candidatos que compitieron ayer estuvo Mario Lamberghini, del Partido Libertario, apoyado por el legislador provincial de LLA Agustín Spaccesi, pero no por el oficialismo partidario. La Casa Rosada buscó candidatos, barajó dos nombres y cuando se decidió por el empresario y corredor de rally Gastón González, no estaba en el padrón. Las prescindencia de Milei se dio en un contexto que le resultaba muy favorable: había sacado casi 7,5 votos de cada diez en la segunda vuelta presidencial.

A comienzos de mayo, cuando fue el cierre de listas, González explicó: "La Libertad Avanza ha decidido no presentarse en las próximas elecciones en Río Cuarto, ya que el tiempo para lanzar una campaña adecuada es muy breve. Agradezco profundamente haber sido considerado como candidato y estoy infinitamente agradecido por el apoyo incondicional de todos ustedes, ¡Esto recién comienza! VLLC. Vamos por el país que queremos".

Pablo Carrizo (Conciencia Desarrollista), Andrea Casero (Encuentro Vecinal Córdoba), Gustavo Dovis (Partido Humanista), Nicolás Forlani (Partido Respeto-Viva Río Cuarto), Rolando Hurtado (Pro) y Lorena Rojas (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad) son los otros postulantes que participaron de la elección que se llevó adelante con el sistema de boleta única.

El candidato del Partido Libertario, que también encabezó la lista de concejales, consiguió el 7% de los votos e ingresará en el Concejo Deliberante.

## Bullrich nombró como segunda a una exasesora de El Salvador

DESIGNACIÓN. Alejandra Monteoliva fue ministra de De la Sota; reemplazará a Ventura Barreiro, que fue desplazado por sospechas de corrupción

La especialista en seguridad ciudadana Alejandra Monteoliva ocupará el segundo casillero del Ministerio de Seguridad en reemplazo de Vicente Ventura Barreiro, quien fue desplazado por la titular de la cartera, Patricia Bullrich, por supuestos manejos irregulares en una licitación de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La medida fue confirmada por fuentes del Ministerio de Seguridad, quienes informaron que Monteoliva estaría jurando el cargo pasado mañana.

Monteoliva se presenta como una experta con larga experiencia en materia de seguridad y tiene como antecedentes haber sido ministra del área en la provincia de Cordoba. Durante su gestión se produjo en su currículum la experiencia en el amotinamiento de la policia provincial de principios de diciembre de 2013, hechoque marcó la ruptura definitiva entre el peronismo cordobés, liderado en aquel momento por el gobernador José Manuel de la Sora, y el gobierno nacional en manos de Cristina Kirchner.

La propia Monteoliva incluyó



Alejandra Monteoliva

Córdoba como "un momento crítico político e institucional para la provincia". "Tuve que afrontar el amotinamiento policial y los saqueos del año 2013, cuando la Nación dejó solos a los ciudadanos de toda la provincia. Esto -que fue tan duro DIEGO LIMA/ARCHIVO

aprendizaje orientado a las opera-

ciones policiales", sostiene. Después de aquella gestión, Monteoliva se unió a los equipos de Bullrich que ocuparon el Ministerio de Seguridad en la gestión presidencial de Mauricio Macri. Durante los cuatro años de la administración en lo personal- fue la oportunidad de Cambiemos acompañó a Bullpara potenciar profesionalmente el rich en la cartera de Seguridad, pri-

mero como directora nacional del Sistema de Información Criminal, que tuvo a su cargo la reconstrucción de las estadísticas delictuales a nivel nacional, y luego como directora nacional de Operaciones, área que tuvo a su cargo la articulación del trabajo entre el ministerio y las fuerzas federales.

Monteoliva fue asesora y consultora de las Naciones Unidas en diferentes proyectos vinculados con el área de seguridad. Desde el programa Infosegura, de Naciones Unidas, trabajó en la formación en seguridad ciudadana y justicia en El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belice y República Dominicana. También brindó asistencia técnica en el mapeo, caracterización y análisis de la gestión de datos de hechos de violencia sexual en El Salvador, el país que la semana pasada visitó Bullrich para interiorizarse sobre cárceles de alta seguridad. En Bolivia, Monteoliva integró como consultora el plan de Fortalecimiento del Sistema de Investigación Científica sobre Seguridad.

"Tiene experiencia como consultora en seguridad en países como

Honduras y El Salvador, donde trabajó en el exitoso Modelo Bukele"; y en gestión, tanto en Colombia como en nuestro país, donde me acompañó en mi anterior gestión como Ministra de Seguridad", repasó Bullrich, en diálogo con LA NACION.

Monteoliva ocupará el viceministerio que quedó vacante luego de que Bullrich, de manera sorpresiva, desplazara del cargo a Ventura Barreiro, hombre ligado al diputado nacional Cristian Ritondo.

Bullrich negó que la salida de Ventura Barreiro estuviera relacionada con motivaciones políticopartidarias. "No tiene que ver con Pro ni con la interna de Pro. Tiene que ver con algo que he pregonado toda la vida, la transparencia en la gestion", dijo la ministra en declaraciones radiales, aunque evitó dar mayores precisiones amparándose en que fue presentada una denuncia ante la Oficina Anticorrupción. La ministra acusó al ahora exfuncionariode "haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida" con el supuesto fin de favorecer a un grupo de empresas que participaban del proceso. •

## Ola de juicios por una filtración del gobierno anterior en la AFI

ESPÍAS. En 2020, mientras se investigaban seguimientos a políticos y periodistas, se difundieron datos secretos que generaron demandas civiles contra el Estado



Cristina Caamaño, extitular de la AFI, es una de las denunciadas en los juicios

ARCHIVO

### Candela Ini LA NACION

La filtración de información secreta que ocurrió durante la gestión del Frente de Todos y dejó expuestas las identidades de cientos de agentes de inteligencia no tuvo consecuencias penales, pero sí podría traer consecuencias para el Estado y para quienes son apuntados como sus responsables en el fuero en lo contencioso administrativo.

En 2020, mientras avanzaba el expediente judicial que investigaba los seguimientos a políticos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, se produjo una filtración de información secreta. Aunque en el mundode la seguridad y la inteligencia advirtieron los riesgos y peligros de la filtración, las consecuencias de ese incidente no se conocen. Una de las derivaciones, sin embargo, es un cúmulo de demandas civiles contra el Estado que tramitan en el fuero en lo contencioso administrativo iniciadas por decenas de agentes retirados que se consideraron damnificados.

Las demandas, que son al menos 60, están dirigidas contra el Estado

nacional, contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Ministerio Público Fiscal (MPF), la extitular de la AFI Cristina Caamaño y Santiago Sautel, responsable del portal Real Politik, que publicó el documento secreto.

La primera demanda le tocó al juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials, y por eso, si bien varias denuncias luego cayeron en otros juzgados, es probable que sea Cayssials quien tramite la totalidad de los expedientes, dijo a LA NACION una fuente judicial. Las sumas de dinero que reclaman los presuntos damnificados por daños y perjuicios son "simbólicas", según dijo a LA NACION uno de los abogados patrocinantes. El impacto de las demandas, en caso de que prosperen, podría estar en el contenido de la sentencia: un juez federal estaría declarando culpable al propio Estado por haber filtrado información secreta cuyos efectos se creen adversos para la seguridad nacional.

"Las consecuencias no son fáciles de medir. Pero los riesgos son altos. Para empezar, cuando hay filtraciones de este tipo, el crimen

organizado, ya sea por delitos narco o por terrorismo, se hace de la información. También los servicios de inteligencia extranjeros pueden cotejar sus bases de datos con los nombres de los agentes cuyas identidades fueron expuestas y eso puede traer problemas. Además, mucha gente que quedó expuesta queda en condiciones de vulnerabilidad y resentimiento", buscó explicar a LA NACION un hombre que conoce el funcionamiento de los servicios de inteligencia.

El libro de actas de gestiones administrativas 2016-2018 contenía, entre una cantidad de datos administrativos, identidades de agentes de la AFI retirados y en actividad. Sus nombres no estaban testados. Fue enviado por la entonces titular de la AFI Cristina Caamaño, sin resguardos de seguridad, a las autoridades judiciales de Lomas de Zamora que investigaban hechos denunciados por la propia Caamaño. La medida de prueba que dio lugar a este incidente fue pedida por la defensa de Gustavo Arribas. Los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona v Santiago Evherabide llevaban el caso judicial junto al

juez Juan Pablo Augé, aunque el expediente luego pasó a los tribunales de Comodoro Py.

El 16 de julio, Eyherabide pidió a la AFI que, previa desclasificación, le enviara, entre otros elementos, "un informe en caso de que posean libros de actas de las resoluciones decretadas en el período mencionado (2016-2018) y tema al que refieren". La AFI, mediante un escrito en el cual pidió que la información fuera preservada, respondió con el libro de actas completo. La respuesta fue enviada el mismo día en que la fiscalía hizo el pedido. El abogado de uno de los demandantes sugirió, con suspicacia: "Es sugestivo que la AFI respondiera el mismo día en que recibió el pedido con el libro de actas ya escaneado".

Según reconstruyó LA NACION, la fiscal Cecilia Incardona le pidió a Caamaño que informara si existía un libro de actas, pero no que le remitiera los nombres de los agentes que la AFI incluyó entre las 136 páginas de información que envió. Ese material, que Caamaño desclasificó y envió al juzgado (pidió el resguardo del material), fue cargado en el sistema LEX-al cual acceden las defensas y las partes querellantes- a pedido de Arribas y Majdalani. Y la información fue difundida, dejando al descubierto las identidades de decenas de agentes.

Tanto en intercambios formales, que quedaron registrados en el expediente que tramitaba en Lomas de Zamora, como en las respuestas a las demandas civiles, Caamaño e Incardona se pasaron la pelota. La extitular de la AFI dice que el material no fue bien preservado por los funcionarios judiciales, y cerca de la fiscal Incardona siempre dijeron que el material fue enviado sin que los nombres fueran testados, además de recordar que solo habían solicitado un informe y no el libro de actas completo.

Caamaño, Incardona, Eyherabide y Sautel fueron denunciados por agentes y, después de una serie de medidas de prueba, en mayo de 2022, la jueza María Servini los sobreseyó. El frente penal no prosperó, con un criterio similar al que se aplicó en la demanda de Antonio Stiuso contra Gustavo Beliz, Servini dijo que los datos revelados -la identidad de los agentes-no vulneran el bien jurídico protegido por el Código Penal.

En los artículos 222 y 223, el Código Penal establece penas para quien revelare "secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación" y para quien "por imprudencia o negligencia dierea conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio".

"Al tipificarse la norma de la violación de secreto, los legisladores jamás pudieron pensar que la filtración pudiera provenir del propio Estado y por ello no es punible cuando se afecta la seguridad de los agentes secretos", dijo a LA NACION una fuente judicial.

El hecho de que el Código Penal no incluya en esos artículos a la revelación de identidades protegidas por el secreto de inteligencia es uno de los puntos utilizados por los abogados de la AFI en respuesta a las demandas civiles.

LA NACION habló con uno de los exagentes que, por considerarse damnificados, iniciaron una de las demandas civiles, "Hoy no tengo libertad de movimiento y tengo que evitar viajar a países en los que cumplí funciones o trabajé en operaciones secretas de acuerdo con mi deber como agente. Nadie mira la dimensión humana de la demanda: como agente estás preparado para determinadas cosas, pero no para que tus jefes te entreguen".

Si bien hay decenas de demandas por daños y perjuicios, es baja la cantidad de expedientes en relación con el total de los nombres que fueron expuestos. Según supo LA NACION, muchos de ellos buscaron reinsertarse en el sistema y optaron por no demandar al Estado. No quisieron hacer olas. •

SÁBADOS campo NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 62.1.3 de la Resolución I.G.J.N. (G) 8/2015



Planes de Capitalización administrados por la empresa que: las adjudicaciones correspondientes al sorteo del Mes de Junio de 2024 se asignarán de acuerdo al resultado de la última jugada del sábado 29/6/24 de la Quiniela de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

Paraná, 24/6/24 El Directorio esco.com.ar

## El clima político de un distrito clave se altera por un posible caso Chocolate

contratos. Las denuncias de supuestos ñoquis en San Martín inquietan al municipio manejado por Moreira y Katopodis

### Javier Fuego Simondet LA NACION

El círculo político del distrito bonaerense de San Martín, en el noroeste del Gran Buenos Aires, está alterado desde el mes de mayo. La municipalidad, que controlan desde 2011 el intendente Fernando Moreira y el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, es el epicentro de la investigación de una trama que tiene puntos de contacto con el escándalo de las tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense que usufructuaba el puntero peronista Julio "Chocolate" Rigau. Allanamientos, secuestros de legajos, pedidos de detención y prohibiciones para salir del país para el jefe comunal y funcionarios se conjugaron para generar ruido en la oposición local y también en el peronismo.

En mayo y junio hubo allanamientos en la intendencia. En el último procedimiento se secuestraron legajos de 889 empleados incorporados en 2023, que la Justicia busca corroborar si son trabajadores verdaderos o empleados fantasma. La investigación comenzócon la denuncia de un beneficiario de una asignación social de la Anses que vio interrumpido ese pago porque, sin saberlo, figuraba como empleado municipal con un sueldo de unos \$300.000, por lo que ya no tenía derecho a percibir beneficios o planes.

Tomaron intervención en el caso la jueza federal Alicia Vence y el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc. Con el proceso en marcha, se prohibió la salida del país del intendente Moreira, quien firmó los decretos de designación del personal bajo la lupa y de otros cinco funcionarios involucrados en los procesos de contratación (José María Fernández, Daniel Rey, Viviana Saluzzo, Lorena Altamira y Marta Pastor). El 19 de abril, el fiscal pidió detenerlos a todos, pero la jueza no avaló la solicitud.

La presunta trama delictiva motivó enojos, críticas e inquietudes en el mundillo de la política local, que sigue con atención sus derivaciones. "Hubo pedidos de informes, de crear una comisión investigadora. También un pedido de interpelación que presenté. El intendente debe venir al Concejo a explicar lo que investiga la Justicia Federal. Tiene prohibido salir del país y el fiscal apeló la no concesión de la detención", afirma a LA NACION el concejal de Pro Andrés Petrillo.

"Es un caso de gravedad mayor que el de Chocolate. En ese caso, había connivencia entre el que cobrabayel que prestaba el nombre, que recibía una parte. Acá, las personas desconocían que estaban nombradas. Es imposible que el intendente no tuviera conocimiento de esta mecánica de caja negra", agrega, y concluye: "San Martín está descontrolado en personal. Tiene 8204 empleados; en 2011, cuando asumió Katopodis, había 3700".

En el Concejo Deliberante, 13 de los 24 concejales son del oficialismo, por lo que la oposición no tiene expectativas de que sus reclamos prosperen. "Fue una convulsión. Katopodis tiene una estrategia his-



Fernando Moreira INTENDENTE DE SAN MARTÍN

Es jefe comunal desde 2019, cuando reemplazó a Katopodis, su aliado político. En 2023, revalidó el cargo de intendente, con un triunfo con el 46,8%.



**Gabriel Katopodis** MIN. DE INFRAESTRUCTURA (PBA)

Es el líder político del oficialismo en San Martín. En 2011 ganó su primer mandato como jefe comunal y en 2019, el tercero, que completó Moreira.

tórica de bajo perfil. Que sea una causa federal los desconcierta [al ministro y al intendente]", sostiene otro dirigente opositor, que no cree que Moreira tenga mayores complicaciones en los estrados judiciales: "Está imputada toda la cadena de control de legalidad, van

a ir por ese lado". También desde la oposición, una fuente bien informada sobre el distrito sospecha que la interna del peronismo bonaerense puede tener injerencia en el caso. "Para mí, es la pelea Máximo-Kicillof, y, como Kato decidió ser ministro de Kicillof, le están pasando un vuelto. La causa parece estar floja de papeles. Ideológicamente, Moreiray Katopodis son horribles, pero no son de estas desprolijidades", puntualiza.

"En lo territorial, es un sacudón enorme para ellos. Les impactó en su estructura territorial. Lo que se destapó] es un esquema de trabajo. No había pasado algo así antes y lo salpica a Katopodis", sintetiza una fuente local que simpatiza con Javier Milei.

En el oficialismo de San Martín subrayan que "ni bien el municipio tomó conocimiento de irregularidades, hizo una revisión de todas las etapas administrativas y aportó a la Justicia toda la información requerida", que "las cuentas fiscales están y siempre estuvieron en orden, sumando permanentemente servicios" y que son "los primeros interesados en que esta situación se resuelva".

Además, fuentes del gobierno local remarcan a LA NACION que recibieron "el apoyo de todos los sectores políticos y sociales, agrupaciones, concejales y de la Cámara Económica sanmartinense", y que, "hacia dentro del peronismo, el apoyo fue público, incluso de quienes participaron de la interna en las elecciones".

En la variada paleta del peronismo distrital (donde Moreira y

Katopodis aglutinan a kirchneristas, massistas, camporistas y al Movimiento Evita, entre otros sectores) hay inquietud, aunque las fuentes consultadas despegan al intendente del caso que se investiga en la Justicia Federal.

"Hay que separar la figura del intendente de todo esto. Moreira se está comprando un lío. Es un tipo austero, que está en política desde hace 40 años. Los contratos salieron del Concejo [por el del denunciante y unos doce más que se investigan desde el inicio]. El presidente es Diego Perrella", afirma un dirigente de una de las tribus del peronismo en el distrito, que trae a colación el nombre de quien ya fue titular del Concejo entre 2011 y 2021, y regresó en 2023 al puesto. Anteriormente, fue jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social cuando el exintendente de Hurlingham Juan Zabaleta conducía esa cartera.

"Veo mucha preocupación, el tema pegó en la línea de flotación. Pero, para mí, Moreira se está comiendo un garrón. El no haría semejante cosa. En el peronismo no hay rupturas, aunque algunos ya dicen que hay que buscar a otro", describe una fuente kirchnerista del distrito.

### Fórmula del poder local

Moreira y Katopodis son una dupla de poder que gobierna San Martín desde 2011. El actual intendente ganó una banca de concejal en 1997, desde la Alianza, yen 2007 volvió a ser elegido concejal, desde el Partido de la Victoria. En 2011, aliados al kirchnerismo, Moreira revalidó su lugar como concejal y Katopodis ganó su primer mandato como intendente.

En 2013, Moreira fue elegido senador provincial por la primera sección electoral por la boleta del partido de Sergio Massa, el Frente Renovador; en San Martín, ese año ganó una banca de concejala la esposa de Katopodis, Nancy Cappelloni.

Para su reelección en 2015, Katopodis tuvo al frente de su boleta de concejales a Marcela Ferri, la esposa de Moreira y actual secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias del municipio. En 2017, Katopodis y Moreira se aliaron con el armado antikirchnerista de Florencio Randazzo y obtuvieron un concejal, Perrella, el actual titular del Concejo Deliberante.

En 2019, Katopodis ganó nuevamente como intendente, pero dejó el cargo para asumir como ministro de Obras Públicas nacional en el gobierno de Alberto Fernández. Moreira (por largo tiempo, su jefe de Gabinete) había sido el primer concejal en la lista y lo reemplazó. En 2023, con el 46,8% de los votos, Moreira retuvo la intendencia. Al igual que en 2021, la lista de concejales la encabezó Nancy Cappelloni.

"Moreira siemprefueel hombre detrás de Kato", define un experimentado dirigente de San Martín. "El katopodismo son Katopodis, Cappelloni, Moreira y Ferri. Son ellos cuatro, pero la imagen y los votos son de Katopodis. Moreira fue siempre más un estratega", considera un hombre de la oposición local.

## Caputo pidió la renuncia de un jefe de la UIF

LAVADO. Lo atribuyen a la decisión de involucrarse en el caso Insaurralde; el asesor presidencial lo niega

### Hernán Cappiello LA NACION

Una nueva crisis interna estalló en el Gobierno. Esta vez en el seno de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo supersensible que depende del Ministerio de Justicia, encargado de realizar investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a partir del intercambio de información de inteligencia financiera con el resto de los países del mundo.

Santiago Caputo, el asesor todopoderoso del presidente Javier Milei, le pidió la renuncia al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio, un abogado especialista en compliance, transparencia y prevención del lavado de dinero. Según dijeron a LA NACION fuentes del Gobierno, el funcionario planteó su dimisión, la que aún no fue aceptada. Allegados a Caputo dijeron a LA NACION que él no había mandado pedir la renuncia del funcionario, sino que Tessio se había alejado llante se dio en momentos en que por "razones personales", que fuentes gubernamentales vinculan con problemas salariales.

De todos modos, la ley de la UIF es clara al mencionar que si un funcionario del organismo deja el cargo, por dos años no puede asesorar a quienes son los sujetos obligados a reportar maniobras sospechosas, con lo que si ese fue el motivo del alejamiento, equivaldría a que como abogado Tessio se obligó a dejar de asesorar empresas en compliance y lavado, y dedicarse, de mínima, a otras ramas del derecho, como divorcios o asuntos laborales.

En estos momentos, la Argentina está siendo evaluada en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En marzo, el equipo evaluador, integrado por representantes designados por seis diferentes países miembros del GAFI, uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretarías ejecutivas de esa entidad y uno del Gafilat, visitó la Argentina durante 20 días para elaborar un informe.

El país debe mantener un estatus legal y de eficacia en los procedimientos que lo deje fuera de la lista gris del organismo, pues de lo contrario se verían afectadas su credibilidad y sus finanzas. Una decisión del Poder Ejecutivo tomada por un asesor del Presidente mina la idea de autonomía que, como organismo técnico, no político, debe tener la UIF para ser confiable de cara a sus colegas.

El pedido de renuncia de Tessio llegó luego de que la UIF se presentó como parte querellante en la causa en que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras su viaje en el yate Bandido en compañía de Sofía Clerici.

Si bien no hay ningún dato específico que conecte el caso Insaurralde y el pedido de renuncia, fuentes oficiales señalaron a LA NACION que Caputo le pidió explicaciones a las UIF por la presentación que hizo el organismo ante el juez federal Ernesto Kreplak, que subroga el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.

La UIF fue admitida como querellante, es decir, como víctima, en la causa. La decisión la tomó Kre-



**Manuel Tessio** 

plakante la solicitud de la UIF, que dirige Ignacio Yacobucci. El organismo es autónomo y autárquico por ley, pero funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y depende del Poder Ejecutivo.

La presentación como quereel juez Kreplak debía decidir si se quedaba con la causa en el fuero federal o si la enviaba a la Justicia provincial de Lomas de Zamora, donde Insaurralde tiene influencias sobre los magistrados del distrito donde gobernó.

Kreplak finalmente decidió quedarse con la causa, al entender que era prematuro decir que no se estaba tras un delito federal como el lavado de dinero. Ahora, con la UIF como querellante, la postura del fiscal Sergio Mola puede verse reforzada en el expediente. Los cuestionamientos habrían surgido porque, en un principio, el gobierno de Javier Milei había anunciado que ni la Oficina Anticorrupción (OA) ni la UIF iban a presentarse más como querellantes en causas penales, como sí lo hicieron los funcionarios que comandaron ambos organismos durante la gestión de Mauricio Macri. Con el regreso del kirchnerismo, esos organismos se retiraron de la querellas.

Sin embargo, tras este anuncio, Alejandro Melik, titular de la OA, dijo que se iban a mantener como querellantes en los casos en que se justificara por el monto del dinero involucrado en perjuicio del Estado o por el impacto institucional del caso. Se argumentó que iba a aplicarse un principio objetivo de racionalidad basado en criterios de repercusión institucional, social y económica. La medida también alcanzaba a la UIF.

La solicitud de explicaciones de Caputo y el pedido de renuncia generaron desconcierto en un organismo que tiene facultades para querellar y que tiene autonomía, más allá de su dependencia funcional. La autonomía es uno de los requisitos que hacen que la UIF sea confiable ante sus pares de otros países, que solo intercambian información financiera sensible de sospechosos cuando hay garantías de que la gestión de los datos será profesional y que no serán usados ni para tomarse revancha ni para proteger políticamente a nadie.

En lo que va de esta gestión, la UIF puede exhibir decomisos por dos millones de dólares en efectívo, 20 propiedades y más de 25 autos de alta gama, que buscan ser rematados para que el dinero sea aplicado a la prevención del lavado de dinero.

POLÍTICA | 15 LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

**EN OFF** | La trastienda de la política

Texto Jaime Rosemberg

## Florencia Peña, del universo K a los abrazos con un funcionario mileísta

La actriz y comediante recibió la visita del secretario de Cultura en su obra teatral

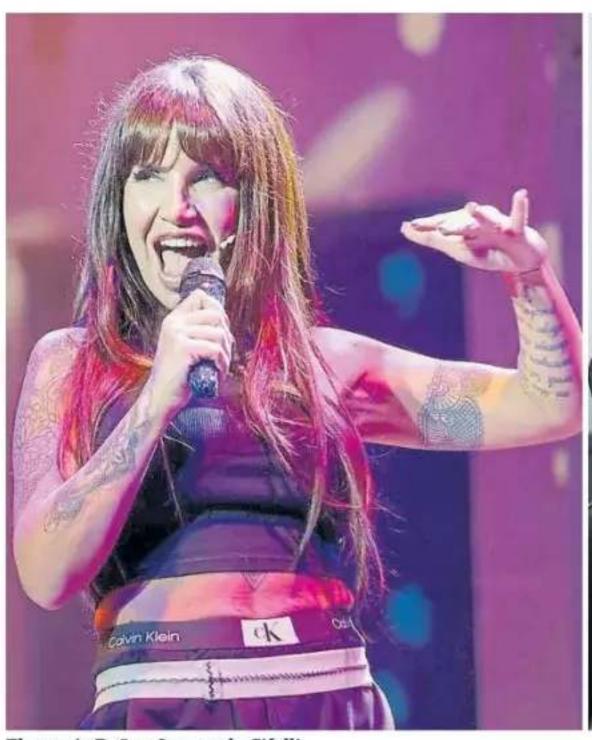



Florencia Peña y Leonardo Cifelli

ARCHIVO

Quién te ha visto y quién te ve, diría algún desprevenido en las butacas del Teatro Coliseo, donde el lunes pasado, por la tarde, se produjo un peculiar encuentro.

Florencia Peña, exitosa actriz y conductora, que nunca negó ni renegó de sus simpatías por el kirchnerismo, recibió a los gritos yabrazos al secretario de Cultura del gobierno libertario, Leonardo Cifelli.

ambos - Cifelli tiene una larga y fecunda trayectoria como productor teatral hasta su ingreso al Gobierno- es el mejor, hasta el punto de que Cifelli fue a ver

a Peña en la presentación de su obra, el musical Mamma mía, en el que la protagonista de Casados con hijos interpreta canciones del grupo sueco ABBA, muy popular en los años setenta y ochenta.

"Se llevan muy bien, Peña le presentó a todo el elenco e incluso lo aplaudieron", contaron sorprendidos en la Secretaría de Cultura, ya algo resignados a las críticas del mundo artístico ha-Según testigos, el vínculo entre cia el Gobierno luego de meses de ajuste, cierre de salas como el Incaay "ausencia" de plata para la cultura en distintos formatos.

El supuesto viraje de Peña, dicen quienes la conocen, no es tal.

La actriz no reniega de sus años de simpatía por Néstor y Cristina Kirchner -el fallecido expresidente la felicitó incluso por teléfono luego de una participación en el recordado 6,7,8-ni tampoco su apuesta en 2019 por Alberto Fernández, del que también se sentía cercana en lo ideológico.

Pero en los últimos meses, y más allá de sus críticas a la gestión actual, Peña cruzó la grieta en defensa de su excompañero de Casados con hijos Guillermo Francella, quien se manifestó esperanzado en el gobierno de Javier Milei. "No le cambiamos la vida a la gente, no soy funcionaria y Guillermo tampoco. Convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y los amo, y puedo trabajar y ser amigos", dijo en abril pasado, cuando lo que imperaba era un coro de actores y actrices identificados con el kirchnerismo que apuntaban contra el popular actory comediante.

"No hay plata no es un lema, es una realidad. Necesitamos una gestión eficiente de recursos y administración transparente. El camino es claro: casta o libertad", insiste Cifelli. Por lo visto, su defensa del Gobierno no interfiere en su vínculo con Peña. •

### Zulemita Menem y una Villarruel causó conmoción gestión directa con Scioli en "su" Partido Demócrata

Varias semanas después de volver a la Casa Rosada por el homenaje a su padre, Zulemíta Menem se encontró con un funcionario libertario al que conoce de sobra. Acompañada por Ramón Hernández, histórico secretario de su padre, Carlos Saúl Menem, Zulemita visitó en sus oficinas de la calle Suipacha al secretario de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli.

El clima, cuentan testigos, no podía ser mejor. "Feliz de encontrarnos con @zulemitamenem en medio de tantos recuerdos y afecto entrañable en la memoria de su papá. El tiempo es un gran ordenador y reivindicador", escribió el exgobernador kirchnerista, que empezó su carrera en el menemismo. El propio Scioli dio una pista de lo conversado: "Nuestro compromiso con la subsecretaria@yanmartinezok ocupará del asunto. •

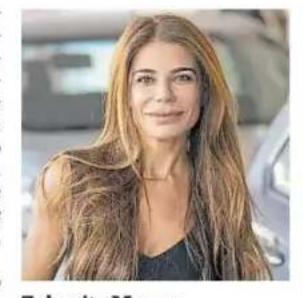

Zulemita Menem **EMPRESARIA** 

para poner en valor la histórica casa de Anillaco, atractivo turístico que se proyecta en la provincia". Sin hablar de cargos, la hija del expresidente le pidió que se incluyera la casa que ocupó su padre en los circuitos turísticos. Scioli, en tanto, aseguró que se Los dirigentes del Partido Demócrata, uno de los más antiguos del país y "renacido" luego del triunfo mileísta, no lo podían creer del todo.

En medio de su durísima disputa verbal con el dirigente social Juan Grabois, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresaba que "hacía tiempo" que había "renunciado formalmente" a ese partido, "sin usar los recursos del Estado para hacer política".

En medio de la sorpresa, algo de desánimo llegó a las filas demócratas, que tienen diputados nado y legisladores del Parlasur. Pero fue breve: Villarruel mandó a aclarar que renunciaba a la presidencia del partido en territorio bonaerense, pero que seguía afiliada al PD.

"Es mejor que haya renunciado para dedicarse a su tarea en



Victoria Villarruel VICEPRESIDENTA

nacionales, una banca en el Se- el Senado, pero manteniendo su afiliación partidaria", afirmaron fuentes partidarias.

> En otra semana en ejercicio de la presidencia-el presidente Milei regresará al país mañana-, y luego de sus visitas a Rosario y a Salta, Villarruel tendrá actividad intensa en el Senado. •

### A Iglesias nadie lo baja del avión presidencial

Una vez puede ser casualidad, pero ya dos se parece a estrategia y posicionamiento político, interpretan en el mundo diplo-

Días después de acompañar al presidente Javier Milei a la cumbre del Grupo de los 7 en Italia, el diputado Fernando Iglesias volvió a subirse al avión presidencial, en este caso para acompañar al primer mandatario en superiplo por España, Alemania y la República Checa.

Cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acompañó en su interna contra Horacio Rodríguez Larreta, Iglesias fue un escudero leal del entonces presidente Mauricio Macri, quien insistió en que llegara a una banca. "Tienen fluida relación con Patricia. pero el vínculo con los Milei lo generó él", se atajan en el bullrichismo.

Actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Iglesias formó parte de reuniones trascendentes como la de ayer, primer encuentro de trabajo entre Milei y el canciller alemán, Olaf Scholz. "Es bueno, institucionalmente hablando, que un representante del Parlamento forme parte de la delegación", dicen, lacónicos, en la diplomacia nacional. •

### Ocampo pregona ante radicales desorientados

Siempre cercano a su jefe político, Daniel "Tano" Angelici, Martín Ocampo desarrolla por estos días una ajetreada tarea como nuevo presidente de la UCR porteña.

La serie de recorridas por los comités radicales porteños incluye inauguraciones de edificios, designaciones de nuevos comuneros y, por supuesto, discutiry polemizar con la militancia, algo desorientada por la división partidaria que generaron recientes debates legislativos.

"Va por los comités dejando en claro que con [Javier] Milei no vamos a ir ni a la esquina. Pero tampoco con el kirchnerismo", dicen desde el espacio de Angelici, que en acuerdo con Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau accedió a la presidencia del centenario partido.

Las recientes coincidencias entre Lousteau y dirigentes del kirchnerismo en la oposición al gobierno libertario no lo inquietan. "Está haciendo un buen laburo de diferenciación, de marcar la cancha al Gobierno", dicen cerca de Ocampo, en defensa del senadory presidente del comité nacional, a contramano de gobernadores e intendentes radicales que afirman "no entender" sus diferencias con otros miembros de la UCR.

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Luis Cortina www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

LA INDUSTRIA **ENCIFRAS** 

Caída interanual

Fue el resultado del indice de producción industrial medido por FIEL en mayo

+1%

Suba intermensual Es lo que arrojó la medición desestacionalizadademayorespecto de abril, según FIEL

+5,3% Índice pyme

Fue la suba en mayo sobre abril, según la CAME. El interanual dio una caída de 19%

## La actividad industrial habría mostrado en mayo una tenue recuperación, según analistas

PRODUCCIÓN. Creen que, pese a las sucesivas caídas interanuales, abril habría sido el piso; pero hay dudas por el cierre temporario de plantas este mes y nuevas paradas en julio



Los problemas de aprovisionamiento de autopartes contribuyeron a la caída en las fábricas de autos

ARCHIVO

### María Julieta Rumi LA NACION

Si bien faltan algunos días para que se publique el índice de producción industrial de mayo que elabora el Indec (IPI manufacturero), algunos relevamientos privados indican que durante el mes pasado se habría vuelto a dar una mejora en la producción fabril respecto del mesanterior, lo que confirmaría que el piso del niveldeactividad en general se alcanzó entre marzo y abril pasados, por lo menos para algunos sectores.

Según el índice de producción industrial (IPI), que elabora la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en mayo se registró una caida interanual de 10,9% (en abril había sido del 14,9%), mientras que respecto de abril hubo un avance de 1% en términos desestacionalizados (en el anterior relevamiento la variación intermensual había sido una caída de 2,5%). "Los indicadores que permiten anticipar una reversión de la recesión industrial han mostrado mejoras, señalando que la industria habría

### Lorenzo Sigaut Gravina EQUILIBRA

"Nosotros estamos

viendo una caída muy profunda y, si bien va a haber recuperación, va a ser más lenta: no en forma de V corta, sino de U"

### Camilo Tiscornia

C&T ASESORES ECONÓMICOS

"La producción industrial del Indec, la construcción, el índice Construya de abril y mayo, y ahora la fundación FIEL, en mayo, son algunas señales tenues"

### Gabriel Caamaño

ESTUDIO LEDESMA

"Lo positivo es que la actividad marca un piso en general en marzo-abril. Lo negativo es que es muy bajo y que está alejándose lentamente"

### Lautaro Moschet FUNDACIÓN LIBERTAD Y PROGRESO

"La Argentina se está recuperando de una recesión bastante pronunciada. Este año va a ser recesivo, pero el próximo

pensamos que puede

crecer"

detenido su caída. En consistencia, desde niveles muy bajos y comparables a los observados en los peores momentos de caída de la actividad industrial del pasado, en mayo se ha registrado una ligera mejora en el indicador de difusión de la recuperael miércoles pasado.

Sin embargo, también alerta por el freno de plantas y turnos durante la tercera semana de junio y el anticipo de nuevas paradas en julio en actividades puntuales, lo que "ralentizará la recuperación cíclica de la industria".

En tanto, el índice que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa para la actividad fabril de las pymes, difundido ayer, señala que, si bien la actividad manufacturera de esas empresas cayó 19% interanual en mayo (en abril había caído 18,3%), en la comparación mensual desestacionalizada creció 5,3% (en abril había subido 3,1%). También se observó un aumento de 0,2 puntos porcentuales en el uso de la capacidad instalada respecto del mes anterior, que más por ese sendero", opinó.

igualmente se mantiene en valores bajos (70,3%).

Por último, el Instituto de Economía de la UADE, Ineco, dirigido por Fausto Spotorno, también publicó un relevamiento para mayo que afirma que "las expectativas industriales aumentaron significativamente, acercándose al límite que divide la zona de contracción de la de expansión". En concreto, el índice de expectativas industriales (IEI) dio 49,3, un aumento de 13,6 puntos con respecto al mes anterior. El indicador está diseñado para reflejar las perspectivas de crecimiento o caída de la actividad industrial. Va de 0a100. Cuando el IEI es superior a 50, indica que se espera una expansión en la industria, mientras que un valor por debajo de 50 indica que se espera una contracción de la industria.

En mayo, los rubros utilización de capacidad instalada (48.9), dotación de personal (47.7) y horas trabajadas (49.6) se encontraron en la zona de contracción, mientras que producción industrial (51.2) fue el único componente que se ubicó en la zona de expansión, tras varios meses sin ninguno en dicha zona.

### Señales tenues

Consultado por LA NACION, el directordeC&T Asesores Económicos Camilo Tiscornia dijo que, si se suman los datos que aparecieron de algunos sectores, hay una recuperación mensual desestacionalizada en abril y mayo. "La producción industrial del Indec, la construcción, el índice Construya de abril y mayo, ahora FIEL en mayo son algunas señales tenues, más allá de las variaciones interanuales que no aportan nada en un contexto de caídas importantes ya desde el año pasado", explicó.

Por su parte, Gabriel Caamaño, economista de Estudio Ledesma y deOutlier, señaló que el nivel de actividad está reaccionando marcando piso, pero muy abajo. "Por ahora no pareciera ser una V corta. Lo positivoesque marca pisoen marzo-abril, dependiendo del sector. Lo negativo es que el piso es muy bajo y que está alejándose de modo relativamente lento", describió, aunque dijo que hay que ver qué decisiones va tomando el Gobierno que puedan o no acelerar esa recuperación.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, cree que la recuperación va a ser lenta, que tendría forma de U y que el producto bruto interno (PBI) caería un 4% en 2024. ción", dice el informe que se publicó Y la situación podría no remontar en 2025: "Hay que ver cómo se plantean varios frentes de la economía, e incluso hay riesgo de La Niña, o sea, de sequía, y puede haber problemas con la cosecha gruesa".

Lautaro Moschet, economista de la fundación Libertad y Progreso, fue más entusiasta y dijo que el nivel de actividad está rebotando, y que si efectivamente se logra desregular la economía, a través de la sanción de la Ley Bases y el programa que, según él, tiene el Gobierno, el país va a tener condiciones para crecer de manera sostenida por varios años y a un ritmo bastante fuerte. "Este año va a ser, sin lugar a dudas, recesivo, pero ya para el próximo año pensamos que la Argentina va a poder crecer a un buen ritmo y de ahí hacia adelante continuar varios años

## Impuesto PAIS: el Gobierno recaudó \$855.000 millones para obras que no se hicieron

AHORRO. El 30% debe ir a infraestructura, pero solo se gastó el 1% de esos recursos; admiten que los fondos son parte del superávit fiscal

### Ignacio Grimaldi LA NACION

Para qué se usa la plata de los impuestos siempre es un tema sensible. Si se observaran resultados positivos de inversiones realizadas con fondos de la recaudación, se encontraría fácilmente el sentido del pago de los tributos. Sin embargo, cuando el fisco aprieta y el Poder Ejecutivo no ejecuta, comienzan los problemas.

La trama involucra al presidente Javier Milei y a los gobernadores, y unos \$855.000 millones del impuesto PAIS que se recaudar on para obras públicas que no se hicieron. Esta historia acumula varios capítulos, pero en el acto ante el Monumento a la Bandera, en Rosario, el jueves pasado, sumó uno nuevo cuando el mandatario santafesino. Maximiliano Pullaro, reclamó: "Señor Presidente: mirea este país, nos faltan obras de infraestructura".

tó la proporción de los fondos reque deberían usarse para financiar obras de infraestructura. Sin embargo, esos cientos de miles de millones de pesos, tal como indicaron fuentes oficiales, no se utilizaron. Es decir, quedaron congelados, al igual que las obras.

En 2020, el entonces presidente Alberto Fernández firmó el decreto 184, que establecía que el 30% de lo recaudado con el impuesto PAIS tenía la finalidad de financiar distintos tipos de proyectos. Según la normativa, 65% de ese 30% debía distribuirse para "obras de infraestructura económica". La actual administración modificó esa reglamentación mediante el decreto 193/2024, que lleva las firmas de Milei, del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y del ministro de Economía, Luis Caputo. Ellos elevaron el porcentaje de lo recaudado para aquel fin. Así, el rubro obras de infraestructura absorbería ahora el 94% de ese 30% del impuesto PAIS.

Según el sitio oficial Presupuesto Abierto, hasta el 18 de junio la Secretaría de Obras Públicas había registrado ingresos equivalentes



Paradójicamente, Milei aumen- Las obras no hechas afectan sobre todo a las provincias

ARCHIVO

de este impuesto. De hecho, la información describe que esos fondos corresponden a lo recaudado para "obras de infraestructura económica". El contraste llega cuando se analiza que la misma secretaría ejecutó\$8823,53 millones, que solo representanel 1% de los fondos que absorbió por el impuesto PAIS.

Aquí se abre un interrogante: ¿paraquésecobraunimpuestoque tiene una finalidad específica si la recaudación no se invierte en los términos que reguló el Presidente? Fuentes oficiales explicaron a LANAconqueel restante 99% de lo recaudadono se utilizó para nada, ya que forma parte del superávit fiscal.

Para ponerlo en perspectiva, los \$854.304 millones que no se gastaron equivalen a diez veces el costo de las obras pendientes en tres tramos del Camino del Buen Ayre, en el conurbano.

En paralelo, la suma de los superávits primarios mensuales de enero a mayo informados por el Ministerio de Economía asciende a \$6.465.462 millones. Por lo tanto, lo recaudado del impuesto

caudados con el impuesto PAIS a \$863.128 millones por el cobro PAIS para obras de infraestructura que no se gastó representa el 13,2% del superávit primario de los primeros cinco meses del año. Es decir, los resultados positivos en las cuentas públicas no dependieron del ahorro provocado por la retención de estos recursos, aunque estos hicieron su aporte.

Sobre estos fondos existen algunos señalamientos relevantes. Uno de ellos es que, en la medida en que se prolongue el impuesto PAIS, su recaudación dotará a la Secretaría de Obras Públicas de más recursos. Otra aclaración importante es que esa inyección de miles de millones de pesos tiene fecha de vencimiento, dado que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que modificaría el tributo luego de la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal. Incluso el gravamen se eliminaría una vez levantado el cepo cambiario.

Mientras tanto, esos aportes de los contribuyentes continúan en las arcas públicas y, con el desgaste inflacionario, perderán poder de compra en las contrataciones para obras públicas. •

## El sector turístico pidió que haya un feriado largo en agosto

MOVIMIENTO. Los empresarios destacaron el buen resultado de los últimos fines de semana de junio

### María Julieta Rumi LA NACION

Representantes de la Cámara Argentina de Turismo la (CAT) destacaron el movimiento turístico que se generó a raíz de los feriados del 17, 20 y 21 de junio pasados, con destinos que alcanzaron un 70% de ocupación hotelera, y le pidieron al gobierno nacional que convierta al próximo 19 de agosto en día no laborable para "acompañar al sector en la temporada baja".

"Hemos tenido un buen fin de semana en términos turísticos, consecuencia del gran trabajo que hemos realizado desde el ámbito privado adecuando los precios para que los argentinos pudieran disfrutar de este fin de semana", afirmó Gustavo Hani, presidente de la CAT, y agregó que es "fundamental" seguir fortaleciendo el trabajo público-privado con medidas y herramientas que permitan acompañar el contexto actual e impulsar la actividad.

riadoellunes 19 de agosto, para poder acompañar al sector en temporada baja, sabiendo que somos un motor que moviliza trabajo y oportunidades en todo el país", sostuvo Hani.

Esteaño el feriado del 17 de agosto por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín cae sábado y por ese motivo en principio no hay días no laborables durante ese mes, ya que no se mueve. Los empresarios del sector piden que se traslade al lunes siguiente.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó que, si se agregan los resultados de este fin de semana con los del feriado del pasado 17 de

junio, casi 2,6 millones de personas salieron de paseo, un 15,3% más que en los cuatro días que duró el fin de semana combinado de 2023.

En materia de gasto, igualmente este año fue más austero: incluso sumando las dos fechas, se gastaron en total \$384.869 millones (US\$418 millones), 4% menos en pesos, a precios reales, que lo que segastó en solo cuatro días de 2023. Una diferencia la aportó el turista internacional, que este año tuvo muy poca presencia y redujo el gasto per cápita.

### Estadías y gasto

Los turistas de este fin de semana extralargo tuvieron una estadía promedio de tres noches y gastaron \$56.500 diarios cada uno, por encima del desembolso realizado el fin de semana pasado, cuando, ante la baja demanda, hubo muchas más promociones y menos opciones recreativas donde gastar.

El tiempo este año fue menos "En este sentido, creemos que es amigable, con nevadas en la Pataimprescindible establecer como fe- gonia, tormentas en algunas zonas de Cuyo y el noroeste, temporales en el noreste y vientos fuertes en la costa atlántica. Aun así, hubo sol y también momentos de temperaturas templadas.

Aerolíneas Argentinas informó que entre los dos fines de semana largos viajaron más de 300.000 pasajeros.Los destinos más elegidos para la aerolínea de bandera fueron Bariloche, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Salta, Ushuaia, Tucumán y Neuquén.

En lo que va del año tuvieron lugar cuatro fines de semana largos, en los que viajaron 8,4 millones de turistas y gastaron \$1.369.395 millones (US\$1488 millones a dólar oficial del Banco Nación). •



El mal tiempo no desalentó a los turistas en Mar del Plata MAURO V. RIZZI



### **DISFUNCIONES SEXUALES** MASCULINAS

Novedoso tratamiento médico no invasivo y sin efectos adversos utilizando Ondas de Choque Focalizadas de Baja Intensidad bajo monitoreo elastográfico cuali-cuantitativo.

- Disfunción Eréctil Vásculo-Fibrogénica (rigidez escasa o nula)
- Fuga Venosa (pérdida precoz de la erección)
- Enfermedad de Peyronie (curvatura peneana)
- Retracción peneana
- Disfunción Eréctil Neurogénica (Post-Prostatectomía)

Los tratamientos son personalizados, sin limitaciones por la edad y requieren consulta previa de aptitud que incluye: Valoración clínica, ecografía 2D, ecodoppler color y elastografía 2D-SWE SSI cuali-cuantitativa.

Turnos (3) al 11-2878-4060, de L. a V. de 9 a 15 hs.

### SHOCKWAVE ARGENTINA

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618 3° "A" CABA info@shockwaveargentina.com www.shockwaveargentina.com

### EL PULSO DEL CONSUMO

## Fragilidad con ansiedad, el nuevo clima de época

Guillermo Oliveto

-PARA LA NACION-

Debajo de la superficie se está produciendo una sutil mutación en el humor social. No altera, todavía, la perspectiva estructural que tienen los ciudadanos sobre la situación del país y que registran las principales encuestas. A pesar de ello, no puede soslayarse la irrupción silenciosa de un condicionante nuevo que, a futuro, sí podría modificar las opiniones. Si durante los últimos seis meses el clima de época dominante fue la "recesión con ilusión", podríamos estar entrando en una nueva etapa: "fragilidad con ansiedad".

La ansiedad es un malestar contemporáneo que hoy crece de manera exponencial hasta batir récords, de manera simultánea, en los cines, las librerías y las series. Acaba de desembarcar entre nosotros. Si estamos hablando de la emoción que en la actualidad ocupa el centro estelar de la escena psicoanalítica y sociológica, sería un craso error no contemplar su potencial capacidad de impacto.

Quienes estudiamos y analizamos las conductas sociales, como lo hacemos con Sil Almada en W y Almatrends, estamos muy atentos a estos signos de la cultura, especialmente si se cruzan con las tendencias y el consumo.

Hay una fibra humana muy poderosa vibrando cuando Intensamente 2, de Disney Pixar, acaba de despertar abruptamente a una taquilla de cine que había caído 56% interanual en mayo y 38% en los primeros cinco meses del año. Se vendieron más de dos millones de tickets en apenas siete días para ver el nuevo suceso animado. Casi nueve de cada diez entradas del total de espectadores de todos los cines. En apenas una semana de junio, gracias a esta película, fue más gente al cine que en todo mayo o en todo abril, según las estadísticas de Ultracine.

El personaje estelar presentado en la segunda versión de la exitosa saga que se estrenó en 2015 es, justamente, Ansiedad. Llega para convivir con las emociones ya presentadas en aquella oportunidad: Alegría, Tristeza, Miedo, Asco y Furia.

Y no lo hace sola. Viene acompañada por Envidia, Aburrimiento y Vergüenza. Desde hace muchas décadas, hemos aprendido que, si hay alguien en la industria del entretenimiento que sabe de emociones humanas en las distintas épocas, esa es la maquinaria Disney.

Con su prosa tan rítmica como precisa y contundente, el filósofo alemán Walter Benjamin describía en su ensayo La obra de arte en la era de su reproducción técnica por qué es tan relevante prestar atención a lo que está sucediendo en esa manifestación tan humana que es el arte.

### Una percepción diferente

Decía: "En el curso de los grandes períodos de la historia, junto con las formas de vida de los colectivos humanos, también se modifica su percepción sensorial. La manera en que se organiza la percepción y el medio en el que acontece están condicionados no solo por la naturaleza humana, sino también por la historia. La época de las invasiones bárbaras trajo consigo no solo un arte distinto al de la antigüedad, sino también una percepción diferente".

Benjamin desarrolla luego una profunda explicación acerca de cómo la percepción social y el arte se corresponden en cada época,



El personaje Ansiedad es clave en la nueva versión de la película Intensa-mente 2

retroalimentándose entre sí para modificarse luego, de manera conjunta, cuando la historia muta y los tiempos cambian.

Bueno, hoy el arte y la cultura en un sentido amplio nos están diciendo: "Ansiedad".

Así como en 2013 la revista Time, llamó a los millennials, es decir, los nacidos entre 1981 y 1994, como la "Me, Me, Me, Generation", acusándola de narcisista, holgazana y renuente a asumir las responsabilidades de los adultos, la generación posterior también ha sido etiquetada. Los centennials, o "gen Z", (nacidos entre 1995 y 2010) fueron bautizados "la generación ansiosa".

En su controvertido best seller de reciente publicación, que lleva justamente ese título, el prestigioso psicólogo social norteamericano Jonathan Haidtacusa frontalmente a la tecnología de haber provocado una epidemia de salud mental entre los jóvenes y adolescentes.

Si bien fue cuestionado por otros académicos, que lo acusaron de basarse más en presunciones que en la rigurosidad investigativa, su obra ya tiene un gran valor en sí mismo: haber instalado un debate crucial en todo el mundo occidental.

En el informe "Gen Z" publicado recientemente por Almatrends Lab, se describe arquetípicamente a los integrantes de esta generación como autodidactas, creativos, ambiciosos, deseosos de tener éxito, autosuficientes, y acostumbrados a adaptarse al cambio, por haber nacido y crecido en un entorno cruzado por disrupciones globales como el 9/11, la crisis subprime y, recientemente, la pandemia.

Pero también se señala que los caracterizan la ansiedad y la fragilidad. Les cuesta procesar aquello que no se amolda a sus expectativas y se frustran con frecuencia. Aunque tengan 20 años, sienten que "siempre están tarde". Sucede que hay tanto por hacer, por vivir y por conocer que les resulta prácticamente imposible no verse abrumados por la multiplicidad de opciones, en apariencia, disponibles.

Fieles exponentes de la hipertrofia del deseo, hija de la vidriera virtual infinita, su lema generacional bien podría ser: "Lo quiero todo y lo quiero ya".

En abril de este año, The Economist puso el tema en su tapa. Señalaba en la nota lo siguiente: "A los científicos sociales les preocupa que después de pasar años de formación navegando por el mundo y sufriendo FOMO (fear of missing out, temor a perderse algo), los miembros de la generación Z ahora estén afectados por una epidemia de ansiedad y depresión".

Este mismo mes de junio, Netflix estrenó con gran éxito la miniserie Geek Girl. Si bien fue presentada como una propuesta juvenil, su contenido supera con creces la banalidad o los clichés. Por el contrario, se muestra con humor, pero también con crudeza, el oscuro submundo de la ansiedad y la fragilidad que genera entre los jóvenes la inevitable exposición que implica crecer y vivir en la era de la transparencia digital 7x24.

Así como el narcisismo estaba lejos de ser un fenómeno puramente millennial, endosarles la ansiedad únicamente a los centennials implicaría subestimar dos cosas. Por un lado, la capacidad que tiene esta generación de influenciar en los adultos, probablemente más que ninguna otra en la historia. Y, por otro, mentirnos a nosotros mismos.

Sí resulta plausible suponer que, por la falta de esa experiencia que solo traen los años y por cómo la tecnología ha moldeado su cerebro híbrido (físico/digital), tal la tesis de Haidt, cuenten con menos recursos para manejar esta emoción capaz de consumir enormes

Esta emoción entre las emociones, este mal de época global, juvenil y adulto es el que se está filtrando en la ilusión de una mayoría de argentinos dosis de energía y de vida.

Suponer, en cambio, que el tema noafecta al mundo adulto sería una necedad. Son muchos los intelectuales que lo vienen alertando hace rato. Entre ellos, probablemente el más insistente, sea el filósofo surcoreano Byung Chul Han, quien publicó La sociedad del cansancio en 2010. Por más que lo acusen de repetirse, él sostiene en su última obra, La tonalidad del pensamiento, que no lo entienden. Que sus libros no son repeticiones sino variaciones: notas que van desplegándose en torno a grandes conceptos, como si fuera un músico.

Podría decir, además, y con razón, que continúa señalándolo porque las cosas no solo no mejoran, sino que empeoran.

Pues bien, esta emoción entre las emociones, este mal de época global, juvenil y adulto es el que se está filtrando en la ilusión de una mayoría de argentinos.

### La irrupción de la ansiedad

En nuestro último relevamiento cualitativo basado en diez focus
groups que realizamos con ciudadanos de las diferentes edades y
clases sociales de las principales
ciudades del país, entre el 30 de
mayo y el 5 de junio pasados, y
que todavía estamos procesando
y analizando, nos encontramos
como primer hallazgo saliente con
que quienes tenían ilusión, ahora
están haciendo más fuerza para
sostenerla.

Frente al interrogante sobre cómo se sentían con la situación actual, surgieron respuestas como las siguientes.

Un hombre joven de clase alta decía: "Me pasa esto: ansiedad de ver los resultados. Uno ya no puede darse muchos gustos y tampoco puede ahorrar. Espero que podamos tener tranquilidad económica".

Una mujer joven de clase media alta planteaba algo similar: "Yo te puedo decir ansiedad por el hecho de que venga el resultado. Estamos ansiosos de que suceda alguna vez. Uno hace un esfuerzo increíble para poder cubrir los gastos con el mismo sueldo. Queremos ver el resultado pronto".

Una mujer adulta de clase me-

dia baja planteaba que la actual restricción económica había provocado un giro en sus hábitos y su mirada: "Yo siempre iba al supermercado y compraba lo que quería. Hoy no tengo esa libertad y eso me da ansiedad".

Por último, un hombre, también de clase media baja, decía: "Este último tiempo lo que tengo es ansiedad. Yo soy ordenado y no puedo tener un control mental de cuánto gasto, de cuánto voy a ganar, de cuánto voy a poder gastar. Eso me vuelve medio loco".

En la segmentación cualitativa de ese gran grupo de personas ilusionadas, que manifiestan seguir estando convencidas de su ilusión, nos hemos encontrado con tres grandes subgrupos: los "convencidos pacientes", los "convencidos dudosos" y los "convencidos asustados".

Los primeros afirman que "no podemos pretender que lo que se destruyó en 20 años se solucione en seis meses", que "van apenas 100 días, no dos años" y que "veníamos acostumbrados a una forma de vida que está cambiando".

Todo esto los hace cultivar la paciencia en lo personal y reclamarla en lo colectivo.

### "No se ven tantos cambios"

Los del grupo más dubitativo dicen que "se me empieza a hacer largo, no veo tantos cambios", pero, en simultáneo, son contemplativos: "Quizás es lo que necesitamos para que esto mejore de una vez por todas". Como síntesis de este grupo bien cabe esta tercera cita: "Estoy todo el tiempo en el sube y baja".

Por último, aquellos en los que la ilusión convive con el temor afirman: "No veo el cambio todavía. La veo difícil. Tengo incertidumbre todos los días". O se manifiestan preocupados porque no tienen "certezas de lo que puede llegar a pasar. De un día para el otro pueden cambiar las cosas".

Para condensar los sentimientos de este segmento de la población resulta útil este último textual: "Esperanza tengo. Sé que va a mejorar, el problema es el ahora. A mí me asusta un poco".

Trazando un paralelismo con la última encuesta nacional de la consultora Aresco, podríamos decir que esos ilusionados continúan siendo más del 50% de la población. El 53%, para ser exactos, que son los que aprobaban en mayo la gestión del gobierno nacional.

Esa investigación también distingue tres grupos entre los que apoyan la gestión: el 14,5% la evalúa como "muy buena", el 23,5% como "buena" y el 15% como "regular positiva".

Sin que necesariamente pueda hacerse una correlación entre ambas segmentaciones, dado que son metodologías de investigación y abordaje diferentes, una cualitativa y la otra cuantitativa, de modo analítico podemos trazar al menos un puente hipotético que encuentre puntos de unión entre esos tres recortes del gran mundo de los ilusionados.

Queda claro que la ilusión está, se mantiene y es mayoritaria. Pero tiene al menos tres modos diferentes de ser vivida. Y es ahí donde se cuelan la fragilidad que trae una larga y profunda recesión, que está lejos de pasar desapercibida, y la consecuente ansiedad. Siendo esta última emoción, como vimos, un factor distorsivo cuya condición intrínseca es acelerar el tiempo. •

## Fuertes críticas a las retenciones, que suman US\$203.000 millones

CAMPO. Un informe sobre la base de datos oficiales estimó ese aporte desde su aplicación, en 2002; renovado reclamo de las entidades por su eliminación

### Belkis Martínez

LA NACION

Un informe del economista Salvador Vitelli revela que el Estado lleva recaudados US\$203.000 millones en derechosde exportación (las llamadas retenciones). Apenas lo difundió su autor, en el sector agropecuario y la agroindustria calificaron de "obsceno" el gravamen que se cobra desde hace más de dos décadasenel país. La aplicación de esta carga fiscal, de acuerdo con los dirigentes rurales, ha provocado un desincentivo a las inversiones del sector en todo este tiempo.

El estudio parte de una 34 años. Sin embargo, este nuevo esquema de retenciones a las agroexportaciones comenzó a aplicarse a partir de 2002. Vitelli aclaró que los números surgen de los regis- el Régimen de Incentivo para tes de su aplicación en el gobierno de Eduardo Duhalde en la curva de los últimos 20 años, que son los de mayor recaudación fiscal mediante los derechos de exportación. "Si se le agrega el diferencial cambiario [son] US\$116.000 millones extras; US\$73.000 millones lo explican los últimos cuatro años", precisó Vitelli. Dentro de ese valor están contemplados solamente el complejo oleaginoso, el cerealero y el bovino.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina y el Centro de Exportador de Cereales (Ciara-CEC), indicó que el pago de los derechos de exportación del complejo exportador cerealero y oleaginoso "es obsceno" desde hace décadas, pero en particular en el complejo productivo industrial de la soja, donde sigue Y explicó: "Decimos que un extracción fiscal tan elevado como pernicioso. "Por



base de datos de los últimos La soja aporta un tercio de su valor

ARCHIVO/DIEGO LIMA

pezar bajando los derechos demás, y ahí llevar a todos a de retenciones", sugirió.

En esa línea, Carlos Castages que se note el crecimiento nani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), agregó que esa entidad siempre ha objetado todo lo que tiene que ver con los derechos de exportación por creerlos un impuesto total- mal utilizado", agregó. mente distorsivo. "Cuando uno mira la cifra que desde hacemás de 20 años el campo aportó, si ese dinero hubiera vuelto a la producción, hoy sería una realidad totalmente diferente. Entonces bregamos por que este nuevo gobierno introduzca un cronograma de reducción de retenciones. Realmente esto reactivaria en forma inmediata lo que es la producción de nuestro sector", precisó.

Además, dijo que "siempre hay que simplificar para que el ciudadano común que no está en nuestra actividad pueda saber de qué se trata". existiendo aún un nivel de camión que se ve en la ruta, cualquier camión que va cargado con, en este caso, soja, eso, este gobierno debe em- generalmente lleva alrede-

dor de 30.000 kilos. De esos de soja, igualándolos con los 30.000 kilos, 10.000 directamente el Estado los extrae. cero vía una ley. Tal como es Entonces, el productor eso tiene que sembrarlo, cuidar- se anunciaba en el Boletín tros que tiene el Ministerio Grandes Inversiones (RIGI), lo, cosecharlo y entregarlo a Oficial la reimplementación de Economía, por lo cual la tiene que existir una lev con puerto. Y con esos 20.000 ki- de las retenciones, como un idea de mostrarlos desde an- cronograma de eliminación los restantes debe vivir, pagar sus compromisos y comprar los insumos. Esto es dar una visión de lo injustos que son los derechos de exportación. Ante la falta de infraestructura -rutas en mal estado y caminos rurales destruidosse advierte que el dinero fue

### "La gran mentira!

En consonancia, Horacio Salaverri, presidente de Carbap, recordó que siempre se ha utilizado la famosa excusa de la aplicación de las reten- 175.000 millones de dólares. ciones para corregir lo que se denomina desacople de preciosinternos. "Hemos recaudadomás de US\$203.000 millones y hemos convivido con una inflación altísima, han volado los precios internos y básicamente los precios de los alimentos. La gran excusa, la gran mentira, el gran mito se ha caído. Las retenciones no sirven para nivelar el desacople de los precios internos", especificó.

mostrado, para Salaverri, es que las retenciones han teni-

do, en efecto, otro fin. "Claramente, ha quedado demostradoque si sirven para lo que han sido utilizadas: un mero instrumento recaudatorio. No obstante, con esto digo que ha habido un agravante: han desincentivado todos los procesos productivos. Ahora no queda otra cosa que sentarse en una mesa, estudiar lo que pasó, ver el fracaso de esto, los inconvenientes que ha causado en los procesos productivos, para decir que las retenciones deben desaparecer y que no hay justificativo para su aplicación. La retención es un pésimo impuesto, distorsivo. Lo único que hace es recaudar [e ir] en contra de los procesos productivos", resumió.

Un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA) del año pasado recordaba que el 4 de marzo de 2002 "impuesto transitorio, con el objetivo de asistir a los sectores más desprotegidos", tras la crisis de ese año. Un tributo que, en ese momento, fue aplicado como algo "excepcional", pero que sigue vigente hasta la actualidad y, peor aún, poniendo un freno al desarrollo, no solo del sector, sino también del país. En la entidad estimaron que en el período 2001-2022 los productores agropecuarios transfirieron al fisco en concepto de retenciones más de

"Sin embargo, la pobreza aumentó. En 2001 alcanzaba a 16.500.000 personas yen 2022 el número llegó a 20.200.000. Además, el último censo agropecuario determinó que hay 70.000 productores menos. Pasaron de 297.000 a 227.000 en ese período. Ese dinero podría haber sido destinado a hospitales, escuelas, infraestructura, atención a la población, pero esto no sucedió: se repartieron subsidios en vez Lo que sí ha quedado de- de promover la cultura del trabajo y la productividad", argumentó.

## El BM advirtió que el equilibrio fiscal no debe depender del agro

El organismo remarcó que las retenciones dañan la competitividad y el comercio

El Banco Mundial (BM) advirtió que "la sostenibilidad fiscal y las dietas asequibles sector", señaló el Banco. en la Argentina no tienen que lograrsea expensas de la competitividad" del sector agroalimentario y el comercio. En un nismo, dio una serie de recomendaciones. El BM destacó que países como México, Brasil, Nueva Zelanda y Australia han demostrado que es posible mantener la seguridad alimentaria interna mientras se abastecen mercados internacionales. Según el organismo, un modelo similar para preservar su competitividad global y promover la sostenibilidad económica.

dad global del sector agroa- dean "han venido cambiando limentario argentino es una constantemente", generando inversión en la sostenibilidad incertidumbre para los proeconómica del país", subrayó. ductores y exportadores. "Los Sugirió que reducir las res- cambios recurrentes en las tatricciones comerciales no sas de los impuestos a las exarancelarias "aumentaría los ingresos, que pueden ser reinvertidos en transferencias específicas a los consumidores", añadió.

Según el organismo, entre rios", explica el informe. 2011 y 2021 las exportaciones de agroalimentos cayeron un 1,3% anual, mientras su participación en los mercados internacionales disminuyó del 2,7% al 2,2%. En paralelo, otros países competidores empeño que la Argentina ha sivo", indicó. • Pilar Vázquez

mostrado recientemente en la producción y exportación agroalimentaria respecto de su potencial puede atribuirse en gran medida a las deficientes políticas macroeconómicas, fiscales y comerciales que han frenado el desarrollo del

Mencionó que los altos impuestos a las exportaciones [la soja tributa un 33%] diferencian a la Argentina de la mayoreporte difundido por el orga- ría de los países. De 84 países con datos disponibles, solo 19 aplican un impuesto específico a las exportaciones. Estas, según el BM, "se encuentran entre las medidas más distorsivas para recaudar ingresos fiscales debido a su impacto fuertemente perjudicial en la producción y el comercio, rala Argentina debería adoptar zón por la cual se utilizan en tan pocos países".

Destacó que lo que "complicaaún más las cosas" es que los impuestos a las exportaciones "Mantener la competitivi- y las regulaciones que los roportaciones y en los productos incluidos en la base imponible son una de las principales causas de la falta de inversión de los productores agropecua-

También advirtió sobre la aplicación de impuestos provinciales, como Ingresos Brutos. "Representa alrededor del 75% de los ingresos fiscales de los gobiernos provinciales, rara vez se utiliza en crecieron. "El magro des- otros países porque es distor-

### Remates

### Arte & Antigüedades



PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

## clasificados



### Sociedades y Compañías

### LA LAURA S.RL.

PUBLICACIÓN ART. 88 L.G.S. 19.550 De conformidad con lodispuesto por el art. 88, Inc. 3º de la L.G.S. 19.550, se hace saber que lasociedad "LA LAURA S.RL.\*, CUIT Nº 30-61611683-1, con sede social en calleVélez Sarsfield Nro. 360 de la Localidad de Las Perdices, Departamento TerceroArriba, Provin-

### Sociedades y Cías.

cia de Córdoba, República Argentina, inscripta en el RegistroPúblico de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo la matricula Nro. 8836-B;por Acta de Reunión de Socios nro. 115 de fecha 27/03/2024, se aprobó la Escisión de acuerdo al Balance Especial de Escisión del 31/12/2023, del quesurgen un Activo de: \$5.649.896.406,93; un Pasivo de: \$1.442.829.344,07 y unPatrimonio Neto de: \$4.207.067.062,86; destinándose para la constitución de dosnuevas sociedades que se denominarán "AGROAVAT S.A." con domicilio en calle 9de Julio nro. 702 de la localidad de Las Perdices, departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, República Argentina; con un activo de \$.2.827.964.942.89. Pasivo: \$. 724.431.411.46, Patrimonio Neto: \$.2.103.533.531,43 y "TANGOLAS.A." con domicilio

### Sociedades y Cías.

en calle Santa Rosa nro. 621 dela localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, Provincia deCórdoba, República Argentina, con un Activo de \$. 2.821.931.464,04; Pasivo: \$.718.397.932,61; Patrimonio Neto: \$. 2.103.533.531.43. Los acreedores podranejercer el derecho de oposición en el domicilio sito en calle Vélez SarsfieldNro. 360 de la Localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba Provincia de Córdoba, República Argentina, dentro de los 15 días desde la últimapublicación de este edicto, tal como lo dispone el art. 88, inc 5° de la L.G.S.19.550.

## economía

**DOMINGOS** CON TU DIARIO

## SEGURIDAD

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

### La búsqueda de Loan | EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN



Efectivos de la Policía de Corrientes rastrillaron ayer un campo de la expareja de María Victoria Caillava, una de las principales detenidas

## Se cierra el cerco sobre la pareja acusada de haber raptado al chico

La Policía Federal Argentina y la Policía de Chaco allanaron un departamento de la ciudad de Resistencia donde habrían estado el marino retirado Carlos Guido Pérez y su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava

Gabriel Di Nicola LA NACION

Allanamientos en Resistencia, en Chaco, yen Nueve de Julio, Corrientes. Procedimientos para cerrar el cerco sobre el capitán de navío (R) Carlos Guido Pérez y su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el matrimonio detenido el viernes a la noche acusado de haber trasladado en una camioneta y en un auto a Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido hace Il días después de un almuerzo en la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal.

En un departamento de Resistencia, alquilado hace un año por Pérez, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Chaco levantó ocho huellas que serán sometidas a peritajes genéticos y dactiloscópicos para determinar a quiénes pertenecen.

Fuentes con acceso al expediente explicaron a LA NACION que Pérez y Caillava viajaron desde Nueve de Julio, Corrientes, hacia Chaco el viernes 14 de la desaparición de Loan.

El matrimonio estuvo en la capital chaqueña hasta el sábado 15. cuando regresaron a Nueve de Julio. Viajaron en el Ford Ka bordó donde perros rastreadores hallaron "rastros de olor del niño".

El día de la desaparición de Loan, el 13 de este mes, Pérez y su esposa

habían estado entre los comensales del almuerzo que se hizo en la casa de la abuela del niño, Catalina Peña. A esa comida no fueron en el Ford Ka bordó, sino en una camioneta Ford Ranger, propiedad de Pérez.

Para el fiscal Juan Carlos Castillo. a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Goya, y su colega Guillermo Barry, que conduce la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), Loan no se extravió cuando fue a buscar naranjas con su tío Antonio Bernardino Benítez y con Mónica Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez -los tres primeros sospechosos detenidos- sino que se lo habrían llevado en la camioneta de Pérez hasta una casa de la localidad de Nueve de Julio y después lo habrían cargado en el Ford Ka para llevarlo a Resistencia y entregarlo a los integrantes de una red de trata de personas.

Ademásdedosoperativoshechos en Chaco, en Corrientes se hicieron tres allanamientos, donde por primera vez se utilizaron perros ende este mes, es decir un día después trenados en la búsqueda de restos

> Los procedimientos se realizaron en dos inmuebles vinculados a Pérez y a su esposa y en un campo propiedad de la familia de Jorge Bertone, expareja de Caillava.

> Este último campo linda con un basural, por lo que el rastrillaje, realizado por efectivos de la policía de



Loan Danilo Peña

Corrientes y canes, también se extendió a ese lugar. Antes del anoche-

ARCHIVO

encontraran rastros de Loan. Otra sospecha que circuló en las últimas horas entre los vecinos de Nueve de Julio fue el corte de luz que hubo la tarde del jueves 13, cuando Loan va estaba desaparecido.

cer, el operativo concluyó sin que se

Ese corte de energía eléctrica inutilizó durante aproximadamente dos horas la cámara de seguridad que enfoca hacia la ruta 123 y hacia la casa de Pérez y Caillava. Eso coincidió con el momento en que el matrimonio regresó a su vivienda desde el almuerzo en El Algarrobal.

"Se pudo determinar que Pérez y su esposa viajaron desde Corrientes a Resistencia el viernes 14, es decir, un día después de la desaparición de Loan. Lo hicieron en el automóvil Ford Kabordó, el vehículo donde se hallaron rastros de olor del niño". dijeron calificadas fuentes con acceso al expediente judicial.

### Baisha y Zaya

Uno de los allanamientos en Resistencia se hizo en el edificio Juan Pablo III, situado en Necochea al 900. Junto al personal policial participaron Baisha, una perra especialista en búsqueda de personas extraviadas con vida, y Zaya, perra entrenada en la búsqueda de restos humanos.

El personal policial se entrevistó con Sebastián Martín, el administrador del edificio. El testigo sostuvo que Pérez alquila el departamento 1A desde el año pasado y que suele utilizarlo los fines de semana. En Resistencia vive Brisa, la hija que el marino retirado tuvo con su exesposa, Julia Elena Zacarias.

El objetivo del procedimiento en el apartamento lA del edificio Juan Pablo III, en Necochea 915, Resistencia, fue buscar rastros de Loan.

Además del levantamiento de ocho huellas fueron secuestrados una pistola Browning calibre 9 milímetros, tres cargadores, 65 cartuchos calibre 9 mm y 190 cartuchos calibre 7,65 con sus respectivos peines cargadores, además de una notebook y una tablet.

"Se decomisó, además, un dispositivo DVR donde se almacenan las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio", agregaron las fuentes consultadas.

Los investigadores esperan obtener alguna imagen que confirme la presencia de Loan en el Ford ka bordó que salió de Nueve de Julio el viernes 14 y regresó a Corrientes un día después. Las filmaciones también servirá para reconstruir los horarios de llegada y salida del matrimonio bajo sospecha.

También fue allanada la propiedad, en Resistencia, donde viven la hija y la exesposa de Pérez, situada en Humaitá 1310, donde se secuestraron nueve teléfonos celulares, aparatos que serán sometidos a peritajes, 218.800 pesos y siete dólares, que finalmente fueron restituidos a Zacarías.

"El análisis de las filmaciones almacenadas en el DVR secuestrado en el edificio quedó a cargo de personal especializado de la Policía Federal Argentina. Se espera obtener algún dato o prueba que les permita a los fiscales Castillo y Barry reconstruir parte de los movimientos que hizo el matrimonio mientras estuvo en el departamento allanado", explicó a LA NACION una calificada fuente al tanto de los procedimientos hechos ayer por personal policial.

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024



Anoche, unas 300 personas se concentraron en la Plaza San Martín, de Nueve de Julio, para pedir por Loan

FOTOS DE ALEJANDRO GUYOT/ENVIADO ESPECIAL

## En Nueve de Julio crece la desconfianza y la gente espera que los detenidos "hablen"

Anoche hubo una nueva marcha en el pueblo, donde se vive un clima de consternación

José María Costa ENVIADO ESPECIAL

NUEVE DE JULIO, Corrientes.— La proverbial tranquilidad de este pueblo del interior correntino se trastocó dramáticamente con la desaparición de Loan Danilo Peña, el chico de cinco años buscado intensamente desde el jueves 13 de este mes. Los últimos acontecimientos calaron hondo aquí, y el clima es de consternación y sorpresa.

"Ahora nos miramos todos con desconfianza", dijo a LA NACION una vecina que anoche se dirigía hacia la Plaza San Martín, lugar donde cada día, a las 19, cientos de pobladores se concentran para pedir por la aparición con vida del niño del que habla todo el país.

El silencio y la calma de la multitud se interrumpen solo cuando los aplausos y el sonido de bombos retumban en las casas bajas de la localidad de 2500 habitantes.

La plaza es el lugar de vigilia y, también, donde los vecinos intercambian sensaciones y especulaciones. Anoche se repetía, como un mantra, una sospecha que, a esta altura, parece una obviedad: si a Loan se lo llevaron de la casa de su abuela, casi en las narices de más de media docena de adultos, es porque alguien cercano a él "lo entregó".

Anoche, entre los 300 presentes en la marcha, el clamor era "¡que hablen!". Los ciudadanos de Nueve de Julio esperan que los detenidos –gente a la que hasta hace tan poco se cruzaban en la calle–rompan su eventual pacto de silencio.

Cinco de los seis detenidos que tiene el caso estuvieron sentados a la mesa de Catalina Peña, la abuela de Loan, el mediodía del jueves 13, en el paraje El Algarrobal; el nene estaba entre ellos, junto con su padre. El primero que cayó fue Antonio Bernardino Benítez, tío de la víctima, imputado por "abandono de persona".

Pero el golpe más fuerte llegó el viernes, cuando fueron arrestados el comisario local Walter Maciel—el primero que intervino en la búsqueda—y el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, a quienes se acusa de haber raptado al chico después de aquel almuerzo y de haberlo entregado a una banda de tratantes que, eventualmente, ya habría sacado al niño del país con fines inconfesables.

En la línea de sospechas sobre la pareja, además de los allanamientos realizados en esta localidad, en un campo cercano y en dos domicilios de Resistencia, Chaco, en las últimas horas se convirtió en comentario entre los vecinos de Nueve de Julio una sugestiva circunstancia: un corte de energía eléctrica "cegó" durante aproximadamente dos horas la cámara de videovigilancia que enfoca hacia la ruta 123 y, sobre todo, hacia la casa de Pérez y Caillava.

Que haya cortes de luz no es inhabitual en la zona; lo singular es que el corte se produjo el jueves 13 a media tarde, justamente a la hora en la que la pareja habría llegado hasta allí después del almuerzo en el campo de la abuela Catalina. Quizás, con el niño en su poder.

Ayer, efectivos de la policía provincial realizaron un allanamiento en un campo del exmarido de Caillava, que está detenida desde el viernes por su presunta participación en la desaparición de Loan.

Se trata de una propiedad situada al norte de este poblado, en jurisdicción de San Roque, que pertenece a la familia de Jorge Bertone, expareja de Caillava.

### Operativo en un campo

Es el tercer allanamiento que se hace en Nueve de Julio y sus inmediaciones en las últimas horas. El sábado, los objetivos habían sido las propiedades de la exdirectora de Producción del municipio de Nueve de Julio y de su actual pareja, el contador y marino retirado que fue

### UN NUEVO CASO PARA BURLANDO

Anoche, durante la marcha en Nueve de Julio, César, uno de los hermanos de Loan Peña, confirmó a LA NACION que Fernando Burlando será el abogado de su madre. El joven dijo que María Noguera le había pedido que la represente en la querella, en la que hay seis detenidos, tres de los cuales serán indagados en las próximas horas por la Justicia Federal de Goya.

jefe de Auditoría de la Inspectoría General del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Por primera vez desde el inicio de los operativos tras el cambio de carátula del caso, en el último allanamiento fue utilizado un perro especialmente entrenado en la búsqueda de restos humanos.

Carlos Moreira, capataz del campo, dijo a LA NACION que se sorprendieron con la llegada de los efectivos policiales y aseguró que en los
últimos días no habían visto "nada
extraño", es decir, movimientos o situaciones que pudieran estar emparentados con la desaparición del
chico de 5 años visto por última vez
el jueves 13 en la casa de su abuela,
en el paraje El Algarrobal.

Desde temprano, efectivos de la policía de Corrientes realizaron un retén en los caminos que conducen tanto al establecimiento rural de Bertone como a un campo perteneciente a Caillava, mientras que una treintena de aspirantes de la fuerza hicieron rastrillajes en el campo, que linda con un basural.

En los perímetros de los allanamientos de ayer trabajó la brigada K9 de la fuerza provincial, con la utilización de Marley, un can adiestrado específicamente para el rastrillaje de restos humanos. Es el único de los 23 de la policía de Corrientes que está certificado para ese tipo de búsquedas.

Adiferencia de los perros entrenados para buscar personas, que necesitan de una prenda u objeto del desaparecido para guiarse por ese olor, los canes como Marley buscan un olor especial: el de un cadáver. Con su guía –que debe acompañarlo de cerca, para poder detectar las manifestaciones que haga el animal en caso de una detección positiva, que puede ser, por ejemplo, dirigirse a un lugar o sentarse–, "peinó" tanto el campo como el basural lindero.

Afortunadamente, en pos de las posibilidades de encontrar a Loan con vida, Marley no detectó en su recorrida el aroma de la muerte.

"A nosotros nos llaman muy pocas veces para que participe Marley en los operativos. El es muy bueno, pero siempre tenemos la esperanza de encontrar a las personas con vida", explicó uno de los adiestradores del equipo K9 correntino.

El binomio también participó, junto con más personal de la policía provincial, del recorrido general en el lugar y está previsto que continúe formando parte de los nuevos allanamientos y rastrillajes.

En su caso en particular, el objetivo era, además de detectar la presencia de un cadáver, si había alguna anormalidad en el terreno que sugiriera un cambio reciente, como tierra removida. Ese recorrido comenzó en una propiedad de la familia de Carlos Pérez. El camino fue dificultoso, porque debieron bordear lagunas que aparecen, en ocasiones, mimetizadas entre la vegetación típica de la zona.

Tras el último de los rastrillajes, que terminó cuando el sol comenzaba a caer y algunas nubes amenazaban con lluvia, los jóvenes que se forman para integrarse a la policía provincial se replegaron y se subieron a un ómnibus como los de transporte escolar.

Desde allí fueron trasladados hasta la comisaría de Nueve de Julio, que está a tres cuadras de la Plaza San Martín y es el lugar final de las marchas que cada noche interrumpen la tranquilidad de una población que aún no sale de su asombro y anhela la aparición con vida de Loan.

### La búsqueda de Loan | SEGUIMIENTOS Y PESQUISAS

## Un equipo especial analiza los movimientos de los principales sospechosos

Creado por orden judicial, está integrado por efectivos de la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal; harán trabajos de campo y peritajes de antenas de telefonía celular

### Gustavo Carabajal LA NACION

La Justicia Federal de Corrientes ordenó la formación de un equipo especial para investigar la desaparición de Loan Danilo Peña. Integrado por efectivos de la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal, ese comando se centró en allanamientos y operativos que se enfocan especialmente en dos de los detenidos por el caso: el marino retirado Carlos Guido Pérez v su pareja, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, acusados de haber raptado al chico de cinco años para entregarlo a una red de trata que ya habría cruzado al niño hacia Paraguay.

Según consta en el oficio 3003/24, enviado por la fiscalía federal de Goya a cargo de Mariano de Guzmán, los efectivos de las tres fuerzas federales deberán concentrarse realizar tareas de observación y vigilancia con el objetivo de determinar si la desaparición de Loan constituyó un delito de jurisdicción federal.

En el expediente Nº 2157/24, que se inició en el Juzgado Federal de Goya bajo la carátula "NN, sobre la averiguación de delito", el fiscal De Guzmán solicitó la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) -a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y del fiscal general Marcelo Colombo- con objeto de investigar posibles delitos de competencia de este fuero.

Luego de la reunión del equipo especial se asignar on las tareas que desarrollará cada uno de los grupos. Por ejemplo, los efectivos de la Policía Federal estarán a cargo del "barrido" de la santenas de telefonía celular desde Nueve de Julio hasta las ciudades de Corrientes y Resistencia, Chaco, para reconstruir el recorrido que hizo el matrimonio acusado en las horas posteriores a la desaparición de Loan.

La geolocalización irá asociada a la verificación de las comunicaciones de los sospechosos. Esto se considera de suma importancia porque permitiría identificar a quien eventualmente haya recibido al niño, según la hipótesis de los fiscales de Goya Guillermo Barryy Juan Carlos Castillo.

realizada por el Ministerio Público de Corrientes, se pudo saber que el sábado se realizaron dos allanamientos en las viviendas que Caillava y Pérez tienen en el centro de Nueve de Julio y en la zona rural.

Según fuentes de la investigación, en una de las casas, la policía correntina halló prendas de vestir con manchas rojizas. Esa ropa fue sometida a una serie de peritajes

con el objetivo de determinar si se trataba de sangre. Se hacían más peritajes para intentar determinar si hay rastros de Loan en esas viviendas.

### Un derrotero singular

Lo que sí se estableció fue el recorrido que hizo el matrimonio acusado. Los policías de Corrientes identificaron dos domicilios en los que estuvieron los imputados cuando viajaron a Resistencia. En uno de ellos vive Brisa Keyla Pérez Zacarías, hija de Carlos Pérez. El otro es un departamento que el exmarino alquiló el año pasado para visitar a su hija.

Ambos inmuebles fueron allanados ayer a la mañana. En uno de ellos, el departamento 1º A del inmueble situado en Necochea 915, Pérez y Caillava pasaron la noche del viernes. En la cochera de ese edificio estuvo estacionado el Ford Ka de la pareja. En el operativo, la Policía Federal y la de Chaco secuestraron una pistola Browning 9 milímetros y munición para armas de puño y para fusil. Los perros no habrían encontrado rastros de Loan, aunque los peritos levantaron ocho huellas que requieren investigación.

En el otro, donde Brisa vive con su madre, había varios teléfonos celulares y dinero en efectivo, pero, en principio, nada que tuviera relación con este caso.

Los investigadores saben que al día siguiente de la desaparición de Loan, el matrimonio acusado abandonó Nueve de Julio y se dirigió a la ciudad de Corrientes. Este recorrido sereconstruyó a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad de los peajes que registraron el paso del Ford Ka bordó de la pareja.

Se determinó que tras la desaparición de Loan, el 13 de junio, a las 14.20, el matrimonio circuló por 9 de Julio; parte del recorrido fue registrado por una videocámara de vigilancia. El resto de sus movimientos será reconstruido con los celulares y con la revisión de más cámaras de seguridad, además de las declaraciones de testigos.

A partir de una declaración incorporada en el expediente se pudo saber que a las 14.50 del 13, Caillava recibió un llamado de Laudelina, tía de Loan y pareja Con respecto a la investigación de Bernardino Benítez, uno de los tres primeros detenidos, que le avisaba que Loan no aparecía. Hablaron de la posibilidad de que el chico hubiese quedado encerrado en la Ford Ranger de la pareja. Caillava lo descartó.

Peritajes posteriores realizados con perros determinaron que había rastros del chico tanto en la camioneta como en el Ford Ka, donde también se encontró sangre. •

### Un derrotero bajo investigación

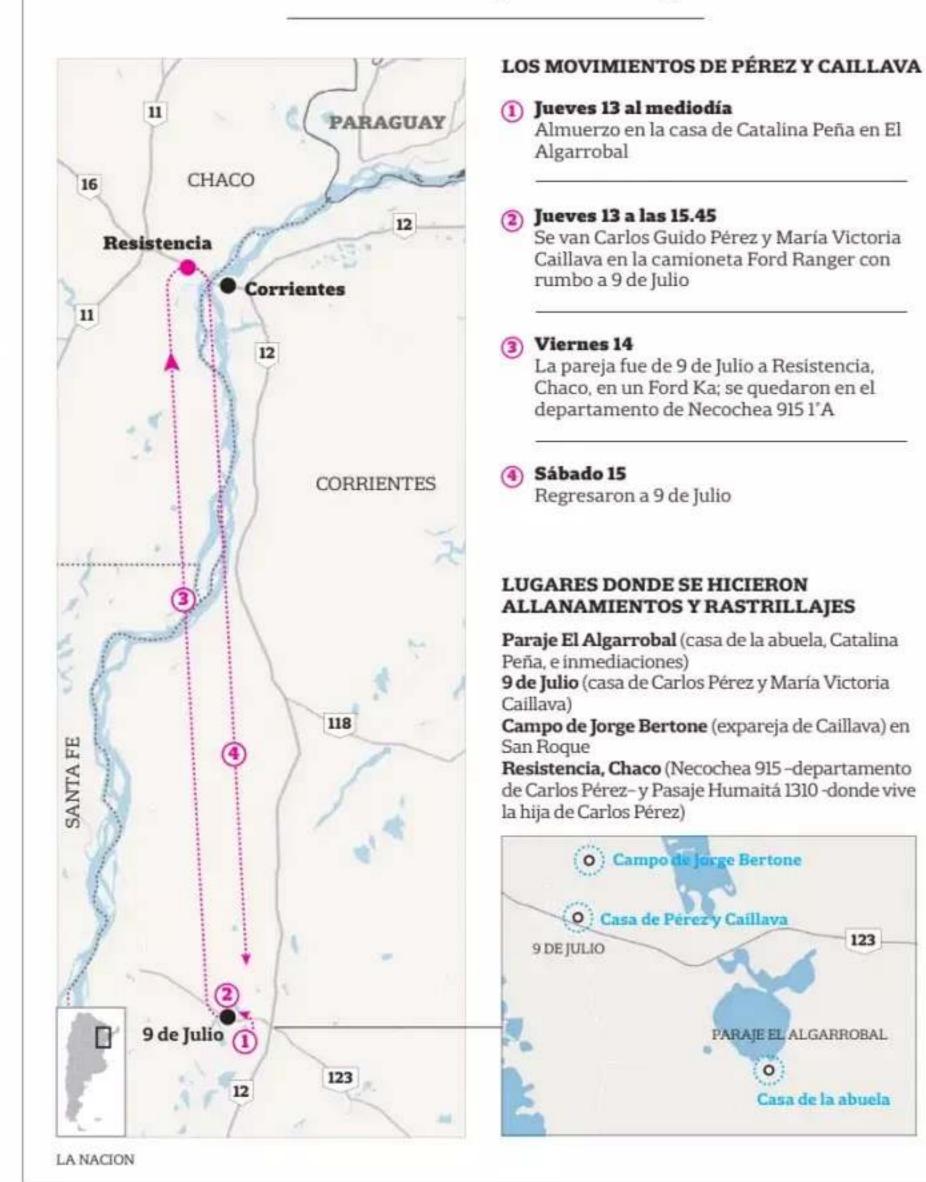

## Hay más de 100 chicos desaparecidos en la Argentina

Según la ONG Missing Children, se reciben unas cuatro o cinco denuncias por día; las similitudes con el caso de Guadalupe Lucero

La desaparición de Loan Danilo Peña tiene en vilo a la provincia de Corrientes y al resto de la Argentina desde el 13 de junio. Más allá de la conmoción, el caso pone de manifiesto una problemática de fondo de la Argentina: la desaparición de chicos. Según Missing Children Argentina, son 112 niños los que desaparecieron en las últimas tres décadas en el país, de los cuales al menos 74 son menores, mientras que el resto superan la mayoría de edad.

"Recibimos un promedio diario de cuatro o cinco denuncias (unas 1460 por año). Esas denuncias corresponden principalmente al Gran Buenos Aires. En su mayoría son adolescentes, mujeres, de 12 a 13 años", afirmó Ana Rosa Llobet, presidenta de la ONG, en declaraciones radiales.

Según Llobet, son cada vez más los chicos que deciden abandonar sus domicilios de manera voluntaria a raiz de conflictos familiares. Otro modus operandi que se ha incremento durante los últimos años son los "secuestros parentales", donde uno de los progenitores decide alejar a su hijo y/o hija del entorno familiar. En

último lugar, están los chicos que se extravían por descuidos. En la mayoría de los casos, resalta la titular de Missing Children Argentina, "estos niños aparecen pronto. Aveces, aparecen por iniciativa propia. Otras, los encuentra la policía". "Sin embargo, persiste ese porcentaje de chicos que novuelven, que no son encontrados y cuyas familias siguenes perando. Esa es nuestra preocupación", completó.

Con relación al caso Loan, Llobet afirmó: "La confusión es enorme. Todos los días aparecen datos nuevos. Tenemos esa sensación de que a Loan se lo llevaron. Y es un caso más de estos en que, de entrada, las cosas se hacen mal", sostuvo.

"A medida que transcurren los días, la posibilidad de encontrarlo sano y salvo se va complicando. Por supuesto que tenemos esperanzas, estamos a la expectativa y estamos consternados. Pero lamentablemente no es la primera vez que nos pasa con los casos que tenemos que, de pronto, empiezan a aparecer versiones distintas, y así es como tenemos la cantidad de chicos que tenemos en búsqueda desde hace muchos años".

Para la presidenta de Missing Children Argentina, existen similitudes entre el caso de Loan y el de Guadalupe Lucero, la chica de cinco años que desapareció el 14 de junio de 2021 mientras jugaba frente a la casa de su tía en el barrio 544 Viviendas de San Luis. "Al igual que ocurrió con Guadalupe, acá está todo mal hecho, todo hecho tarde, descartando hipótesis que no se debieron descartar. No queremos que Loan Peña sea un caso más de esos en que no se sabe nunca más qué pasó", sentenció.

Otro caso emblemático fue el de Sofía Herrera, de tres años. El 28 de septiembre de 2008 la niña se separó por unos instantes de sus padres mientras recorrian una estación de servicio cerca de la localidad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Desde entonces, no hubo rastros de ella. Fueron innumerables las teorías que se barajaron: desde que la pequeña cayó a un arroyo hasta que se la llevó un cóndor. A pesar de los peritajes, interrogatorios a los testigos y la colaboración de agentes del FBI, sigue desaparecida. •

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024 SEGURIDAD 23

### LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL CASO

Quién es quién en la trama de la desaparición

### LA FAMILIA



María Noguera MADRE

El martes, ante la búsqueda infructuosa, la madre de Loan denunció que alguien se había llevado al menor. Sostuvo que no había "que confiar en nadie" y luego reveló que el comisario Maciel le pidió desactivar la marcha de reclamo.



José Peña PADRE

El padre de Loan se mostró enojado con su cuñado, Antonio Benitez, que fue el que llevó al chico a buscar naranjas al campo donde desapareció. "Me tienen que pedir permiso a mí para llevarse a la criatura por ahí", cuestionó.



Catalina Peña ABUELA

En su casa se hizo el almuerzo del que participaron Loan y los detenidos. Alrededor de la vivienda estuvo concentrada inicialmente la búsqueda del niño, desaparecido supuestamente cuando fue a buscar naranjas con su tío y una pareja.

### LOS DETENIDOS



Carlos Pérez CAPITÁN DE NAVÍO RETIRADO

Participó del almuerzo en la casa de la abuela de Loan. Los investigadores sospechan que el menor pudo estar retenido en la vivienda de Pérez y su esposa, y luego habría sido entregado en el marco de un delito federal.



Daniel Ramírez AMIGO DEL TÍO POLÍTICO

Conocido como "Fierrito", es el único de los tres detenidos en la primera etapa de la búsqueda que no declaró. Lo iba a hacer el sábado, pero el giro de la investigación postergó la indagatoria. Luego, se negó a hablar ante la Justicia.



Victoria Caillava FUNCIONARIA MUNICIPAL

Directora de Producción de Nueve de Julio desplazada tras su detención, quedó implicada debido a que los perros hallaron rastros odoríferos de Loan en dos de sus vehículos. Con su marido, estuvo en el almuerzo previo a la desaparición.



Mónica Millapi PAREJA DE RAMÍREZ

Participó del almuerzo y, junto a Ramírez, fueron a recolectar naranjas con Loan. Millapi declaró el jueves. Según su abogado, Jorge Monti, cuando caminaban, Ramírez recibió una llamada y ella se quedó pendiente de eso.



Antonio Benítez TÍO POLÍTICO

Pareja de la hermana del padre, participó del almuerzo. Fue el primer detenido, acusado por abandono de persona, ya que fue quien decidió llevar a Loan a recolectar naranjas sin la autorización del padre del menor.



Walter Maciel COMISARIO DE 9 DE JULIO

Quedó en el ojo de los investigadores, que lo acusan de haber encubierto la maniobra del rapto del menor al demorar el inicio de la búsqueda y centrarse solamente en la hipótesis de la pérdida. Fue apartado del cargo el sábado.

## Armada: conmoción por la detención de un militar retirado

El capitán de navío Carlos Guido Pérez pasó a retiro en 2017; la fuerza entregó su legajo a la fiscalía

### Mariano de Vedia LA NACION

Un cimbronazo provocó en la Armada la detención del capitán de navio retirado Carlos Guido Pérez. de 62 años, implicado en la desaparición del niño Loan Danilo Peña, de cinco años, en Corrientes, en un caso en el que se investiga la hipótesis de la trata de personas. El menor, del que no se tienen noticias, fue visto por última vez hace once días cuando fue a almorzar a la casa de su abuela con su padre, en un encuentro al que asistió el militar.

El caso es seguido de cerca por las autoridades de la Armada, que le entregaron al fiscal que lleva adelante la investigación el legajo del marino y contador implicado en el caso, que fue dete- opinión pública podrían acelerar nido junto con su pareja, María Victoria Caillava, funcionaria del municipio correntino de Nueve de Julio. Aparentemente, ambos eran amigos de la abuela de Loan y compartieron el almuerzo del 13 de este mes.

"Como se hace en estos casos, la Armada va a colaborar con la Justicia respecto de cualquier tipo de información que sea requerida", afirmaron fuentes cercanas a la conducción de la fuerza, ante una consulta de LA NACION.

### Datos en contra

Uno de los principales elementos que salpican a Pérez y su pareja es que los investigadores encontraron rastros del niño en dos de sus vehículos. Llamativamente, el militar hizo declaraciones a los medios en los días posteriores a la desaparición de Loan, cuando la investigación se centraba en la hipótesis del extravío, y advertía sobre la facilidad de circular en las rutas cerca de las fronteras con Paraguay y Brasil sin ser requisados por controles policiales.

El marino habría admitido que circuló por esos caminos, rumbo a Corrientes y Resistencia, sin ser sometido a controles.

Según pudo saber LANACION, la fiscalía ya cuenta con el legajo del capitán Pérez, que nació el 6 de agosto de 1961 e ingresó en la Escuela Naval Militar en enero de 1980, durante la dictadura militar.

El capitán de navío implicado en la desaparición de Loan se graduó

como guardiamarina en 1982, el año de la Guerra de Malvinas. Entre otros destinos, fue director de Abastecimiento de la Armada. Pasó a retiro en septiembre de 2017 con el grado de capitán de navío, por decisión voluntaria, después de 37 años de servicio, incluidos los correspondientes a su formación en la Escuela Naval Militar.

Su último destino fue jefe de Auditoría de la Inspectoría General del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pertenece a la promoción III de la Escuela Naval Militar, donde también realizó su formación profesional como contador. En el escalafón profesional integró la promoción 69.

Voces cercanas a la Armada revelaron que el caso del marino generó un fuerte cimbronazo por el tipo de delito que está en juego. Advirtieron, detodos modos, que para que la Armada adopte una sanción disciplinaria habría que esperar una condena firme. Aunque la evolución del caso y su impacto en la eventuales decisiones.

### Sin antecedentes

En ámbitos castrenses no recuerdan antecedentes de similar impacto en las Fuerzas Armadas. "Hay casos de violencia de género, además de los oficiales procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. Pero es difícil encontrar un militar implicado en el delito de la trata de personas", evaluó una fuente castrense, al transmitir el impacto que generan las circunstancias que llevaron a la detención del capitán de navío Pérez.

Además del militar retirado y su pareja hay otros cuatro detenidos mientras sigue la etapa de la investigación: el comisario de Nueve de Julio Walter Maciel, quien estuvo en un primer momento a cargo de la pesquisa; Bernardino Benítez, tio del niño; Daniel Ramírezy Mónica del Carmen Millapi, imputados por abandono de persona.

La Iglesia también expresó su preocupación por el caso y reclamó celeridad en la investigación, ante la sospecha de que se trataría de un caso de trata de personas.

"La trata de personas es un delito grave que vulnera los derechos humanos y es responsabilidad de todos trabajar para prevenir, identificar y brindar apoyo a las víctimas. Es muy importante actuar de manera inmediata y es responsable hacerlo así", dijo el obispo auxiliar de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain.

### EL MENSAJE DE PATRICIA BULLRICH

Patricia Bullrich dijo que el Ministerio de Seguridad está trabajando "desde el primer día" con "todas sus capacidades" en el caso Loan. "No somos comentaristas del caso, estamos abocados a resolverlo", afirmó en su cuenta de la red social X.

"Hemos puesto a disposición personal especializado, perros, Policía Científica, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina para poder

encontrar al niño. En este marco, el Ministerio debe cumplir con el resguardo de la información para cuidar la integridad de la causa. No es que no demos información, sino que la preservamos de manera profesional para lograr el objetivo que es encontrar a la criatura", suscribió.

Bullrich pidió a la población que llame al 134 "para aportar cualquier información que sirva para esclarecer la causa".

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de Angeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

### REPARACIÓN

### Caño roto y restricción en Cantilo

Desde ayer, la Ciudad realiza un gran operativo de tránsito ante la rotura de un caño de agua de 400 milímetros de diámetro de la empresa AySA en la avenida Cantilo. Debido a este incidente, quedaron anoche dos carriles habilitados para vehículos, que debían circular lentamente, y era incierto si esta mañana podría levantarse la restricción.

## La receta electrónica será exclusiva desde julio, pero habrá 180 días de transición

CAMBIOS. Durante ese plazo, podrá aceptarse la versión en papel para evitar obstáculos en el acceso a medicamentos o estudios; restaría adecuarse un 30% del sistema de salud

### Fabiola Czubaj

En consultorios, farmacias, laboratorios de análisis clínicos o centros de estudios ya casi no se ven recetas u órdenes en papel a una semana de que empiece a regir en el país el uso exclusivo de sus versiones electrónicas o digitales. En esa cuenta regresiva, en la que resta adaptar a alrededor de un 30% del sistema de salud del país, según estiman las autoridades sanitarias nacionales, no serán los pacientes los que esta vez adviertan los "ajustes" pendientes para llegar a tiempo con la adecuación de las plataformas online de prescripción y la inscripción al día

De hecho, hoy, a las 15, los ministros de Salud de la Nación y las provincias se reunirán de manera virtual para definir el estado de situación del nivel de adecuación en cada distrito y allanar obstáculos, como la conectividad o los padrones de los matriculados actualizados, camino al 1º de julio.

de los profesionales.

También los responsables de las plataformas que médicos, centros de atención o profesionales ya vienen utilizando deberán terminar de incorporar, si no los tenían aún, la indicación por nombre genérico de los medicamentos y el diagnóstico para el cual se indica. Con todos los requisitos que incluye el modelo incorporado a la reglamentación de la ley de receta electrónica, accederán a un código único de identificación una vez que se reinscriban en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (Renapdis).

Hay, al momento, alrededor de 80 plataformas en uso, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación. A través de ese código, que opera también a los fines de seguridad informática, y los datos del profesional con matrícula al día en su ficha de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps), como así también del paciente, se apunta a evitar en la práctica el uso de recetas fraudulentas y garantizar la trazabilidad desde la prescripción hasta la dispensa.

El Renapdis, según explicaron desde la cartera sanitaria nacional, "unifica el registro de todas las plataformas existentes para mejorar los procesos de modernización e interoperabilidad entre sistemas" a partir del mes que viene. En tanto, la inscripción actualizada en el Refeps será "condición indispensable" para que los médicos puedan entregar una receta u orden electrónica.



La prescripción electrónica ya había sido aprobada por ley en 2020

El megadecreto presidencial de diciembre pasado ya había fijado el 1º de julio próximo como el plazo límite para "alcanzar la digitalización total en la prescripción y la dispensa de medicamentos" y órdenes médicas. La digitalización ya se había planteado con la sanción de la ley de recetas electrónicas y digitales en 2020, pero sin resultado.

Mediante el decreto N° 345, de abril pasado, el Poder Ejecutivo reglamentó esa obligatoriedad de uso en toda indicación para tratamientos, estudios u otras prácticas, como así también en las farmacias. donde ya se trabaja con sistemas online de dispensa y validación de coberturas.

"La receta electrónica será obligatoria en todo el país. No es un nuevo sistema que elimina las plataformas digitales que ya funcionan en el sistema de salud, sino que las amplía, las hace más eficientes, las integra y las estandariza", habían dicho a este medio, en ese momento, fuentes de la cartera a cargo de Mario Russo.

En diálogo con LA NACION, desde el ministerio habían anticipado como "segundo paso", tras reglamentar la ley vigente desde 2020, la integra-

### ADIÓS AL PAPEL: LOS BENEFICIOS

La migración del papel a los soportes electrónicos para la prescripción de medicamentos no solo facilitó en el mundo la recopilación de información sobre diagnósticos, indicación y uso de tratamientos, sino que también mejoró la calidad de la atención y la seguridad del paciente al reducir los daños atribuibles a errores asociados con la prescripción y dispensa de medicación.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países adoptar la versión electrónica para mitigar esos problemas. Otros beneficios son la estandarización de las plataformas informáticas válidas en el país, además de la uniformidad y la precisión al recetar por nombre genérico a partir de un diccionario nacional de medicamentos.

ción de todos los sistemas en uso para la trazabilidad de los tratamientos que se indican y utiliza la población. Esa es información clave para, por ejemplo, actualizar la canasta básica de medicamentos con cobertura o estimar carga de enfermedad, y que siempre estuvo dispersa por la alta fragmentación del sistema y ausente en el momento de tomar decisiones o asignar recursos en salud pública, como viene informando este medio.

ARCHIVO

### Reuniones

La semana pasada, entre los feriados, hubo reuniones en el Ministerio de Salud nacional con funcionarios de PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud para relevar la adecuación de las obras sociales y las prepagas.

Ante la consulta, el equipo a cargo de digitalizar sistemas e información sanitaria estimó que un 70% de coberturas y prestadores ya adoptaron la prescripción electrónica, con un 30% que falta incorporar y se encuentra principalmente concentrado en el sector público, incluidos algunos de los hospitales nacionales.

Hacia el interior de las provin-

cias, esas proporciones difieren y es lo que se revisará hoy en la reunión de ministros, junto con completar la adhesión de las jurisdicciones.

La conectividad, sobre todo en los lugares alejados de las ciudades o periféricos, y la actualización de los padrones de los profesionales en condiciones de emitir recetas u órdenes están entre los principales obstáculos a resolver en los próximos días.

"Toda implementación de sistemas digitales es traumática y depende del acompañamiento técnico" para solucionar los inconvenientes que puedan ir apareciendo, según enfatizaron a partir de las consultas que van recibiendo en la sala de situación abierta con las provincias.

Queda también por resolver la prescripción por vía electrónica de medicamentos más controlados, como los opiáceos u opioides. Ahí, la migración depende exclusivamente del Ministerio de Salud nacional, según concedieron en diálogo con este medio.

### Etapa de transición

Frente a este escenario, a partir del 1º de julio se abrirá una etapa de transición de 180 días para abandonar completamente el uso de papel aun cuando ya regirá la obligatoriedad de la prescripción electrónica a través de plataformas que estén habilitadas o camino a adecuarse a la reglamentación. Eso alcanza, también, a las farmacias.

"Queremos evitar que, por algún motivo que tenga que ver con la implementación, alguna persona no pueda acceder a un medicamento o un estudio que necesite. Por eso establecimos ese período, en el que prevemos que aún van a convivir el papel con las nuevas recetas y órdenes", señalaron desde Salud.

Se aguarda que, en los primeros días de esta semana, el Gobierno publique en el Boletín Oficial el plan de implementación que definió la Secretaría de Calidad en Salud, área a cargo de Leonardo Busso. Con eso, según se anticipó, en www.argentina.gob.ar/salud van a estar disponibles guías sobre la implementación de ese plan para los profesionales y las farmacias.

"Como en todo proceso de digitalización de la información, y a fin de garantizar el acceso a la salud, las implementaciones de sistemas digitales (y, en este caso, de recetarios electrónicos) deben contemplar un soporte alternativo para situaciones de contingencia o fuerza mayor", sostuvieron, por escrito, desde esa área.

Aclararon a la vez que, mientras las plataformas terminen de completar su inscripción definitiva en el Renapdis, "los profesionales que no cuenten con recetarios electrónicos podrán confeccionar recetas en papel y las personas, con esas recetas, podrán obtener sus medicamentos en una farmacia como hasta ahora".

Pero una vez que todas las plataformas estén al día en el nuevo registro, indicaron a LA NACION, ese recurso "permanecerá como condición de excepción en zonas de difícil acceso o sin conectividad". Este punto también está entre los que debatirán los ministros en la reunión convocada para hoy. .

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

## Argentinos y otros miles de fieles peregrinan hacia el santuario de Medjugorje

FE. Días atrás la Virgen envió otro mensaje en el que exhortó a rezar por la paz, en un nuevo aniversario de las primeras apariciones



La Iglesia Católica reconoce que el santuario de Medjugorje es un lugar de fe y conversión

SHUTTERSTOCK E

### Evangelina Himitian

Esta historia arranca hace 43 años. en un monte cercano a la aldea de 400 habitantes que era entonces Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, cuando todavía regía el comunismo en la región. Seis chicos de entre 7 y 17 años dijeron haber visto una aparición de la Virgen María, vestida como reina de la paz, que los exhortaba a orar por la paz. No fue sencillo que les creyeran en ese contexto, pero tres de ellos sostienen que continúan recibiendo esas visitas una vez por día. Y aunque al comienzo la Iglesia Católica puso en duda la credibilidad de esas apariciones, años después Medjugorje se convirtió en un lugar de oración y conversión. En 2019, el papa Francisco autorizó las peregrinaciones a Medjugorje, pero sin hacer un reconocimiento de las apariciones.

Hace un mes, un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitido por el Vaticano, impulsado por el fiel colaborador del Papa, el también argentino Víctor Manuel "Tucho" Fernández, apuntó que la Iglesia Católica no se va a pronunciar en este ni en otros casos (es un documento general) sobre los mensajes particulares que reciban los fieles, sino que simplemente indicará cuando esos mensajes sean contrarios a las enseñanzas de la Biblia y a la doctrina de la Iglesia.

De hecho, así como por muchos años la devoción a la Virgen de Medjugorje tuvo cierta resistencia en los caminos oficiales de la Iglesia, hoy el santuario de los Balcanes cuenta con un vicario enviado por Francisco para certificar que se trata de un lugar para peregrinar y rezar por la paz. Y ante el surgimiento de algún mensaje que pueda resultar contradictorio, se explica, es al vicario a quien hay que escuchar.

Mañana se cumple un nuevo aniversario de las primeras apariciones de esta virgen, que no es otra cosa que una advocación de la Virgen María. Como sucede anualmente, miles de personas peregrinan hacia el Monte de las Apariciones, entre ellas, muchos argentinos. Sin embargo, este es un aniversario particular. Como todos los años, se está rezando una novena, que se inició el 16 de junio; sin embargo, expresan los fieles, ese día en su aparición diaria a los videntes -según contaron ellos- la Virgen les pidió que rezaran especialmente por la paz "en medio de un fuerte olor a guerra que se percibe a nivel mundial", explica el padre Adrián Santarelli, fundador de la Comunidad de Belén, párroco de Santo Tomás Moro, en Vicente López, y uno de los primeros impulsores de la devoción a Medjugorje en el país.

"Ante este pedido de la Virgen de subir al monte y rezar especialmente por la paz, mucha gente decidió viajar literalmente hacia allí. Muchos otros, al no estar tan cerca, estamos impulsando por estos días encuentros diarios de oración con el compromiso de trabajar por la paz. Porque la paz no es un estado, es una tarea, un trabajo que Jesús nos encomendó", apunta el padre Adrián.

La primera vez que el sacerdote

escuchó sobre la Virgen de Medjugorje fue en 1987, cuando una joven croata de 20 años le contó lo que había escuchado. Ella decidió viajar a visitar a su familia y a conocer el santuario. "Fue, y cuando preguntó por los videntes le indicaron dónde estaban reunidos. Se acercó y ellos la recibieron. Gente muy sencilla, la invitaron a participar de la oración y estuvo con ellos en el momento del día en que reciben la aparición. Estaban rezando el rosario y, en un momento determinado, los seis entraron en éxtasis y recibieron una visión. Cuando vieron llegar a la joven, le dijeron que el día anterior la Virgen les había anunciado que iban a recibir una visita de muy lejos. Cuando ella volvió, trajo el mensaje a la Argentina y lo mismo pasó con otros; poco tiempo después empezó a crecer la devoción", explica el padre Adrián, que viajó por primera vez en 1994. "En esos años, estalló la Guerra de los Balcanes y la Virgen les había anticipado a los chicos que había que rezar por la paz", detalla.

Desde entonces, después del conflicto bélico casi todos los años el padre Adrián viajó a Medjugorje y llevó a muchos argentinos, incluso impulsó a sacerdotes y a laicos a viajar y conocer.

### En el país

"Los chicos que recibieron las visiones hoy tienen en promedio unos 60 años, están casados, llevan una vida normaly corriente, no se hicieron religiosos, solo que reciben esa visión. Actualmente, solo tres reciben las visiones; a los otros tres ya les fueron revelados los diez secretos que la Virgen les quería dar a conocer. Cuando eso ocurre, dejan de recibir las visiones", explica Carlos Lorenzo, que es un empresario jubilado, impulsor de las Marchas por la Vida y el referente de los grupos de oración del Centro Medjugorje en la Argentina.

"Desde la primera vez que visité Medjugorje, sentí algo muy especial. Por supuesto que uno no ve las apariciones, solo ves a una persona que está recibiéndola y cuenta. Pero yo viví una experiencia de transformación y decidí compartirla. Desde entonces, trabajo para impulsar, difundir y que más personas conozcan", expresa.

Así fue que Lorenzo decidió im-

pulsar la construcción de una capilla, San Ignacio Peregrino Nuestra Señora de la Paz, para esta virgen en el partido de Malvinas Argentinas, a la que todavía se denomina oficialmente "cuasi parroquia", situada en Los Eucaliptus 331, en Villa de Mayo. Tuvo que esperar varios años para entronizar la imagen. Pero finalmente, ante la enorme convocatoria que genera todos los años el santuario de Bosnia y Herzegovina, el Vaticano decidió reconocerlo como un sitio de auténtica conversión, reconciliación v movilización hacia la fe; después se instaló la vicaría para seguir de cerca lo que ocurría y en 2019 se autorizó la peregrinación hacia Medjugorje.

"El Vaticano reconoce que es un lugar de fey de conversión. Reconoció la autenticidad de las primeras visiones, pero también pone una advertencia porque de Medjugorje salieron profecías apocalípticas que no tenían ningún aval, impulsadas por personas que visitaron el santuario, pero no tienen ningún respaldo", aclara el padre Adrián.

En la Argentina el movimiento de fieles devotos de Medjugorje continúa creciendo. A fines de julio, en el Colegio Máximo de San Miguel se realizará un congreso internacional de fieles. Lorenzo es uno de los organizadores. También en 2013, una semana antes de que el entonces cardenal de Buenos Aires Jorge Bergoglio viajara a Roma, se realizaron diferentes encuentros por la visita de Iván, uno de los niños videntes.

Lo primero que hicieron los organizadores después de buscarlo en Ezeiza, cuenta el padre Adrián, fue decirle: "Te vamos a llevar a los dos santuarios más importantes de la Argentina". Y lo llevaron a conocer las canchas de Boca y de River. "Más allá de eso, fue muy interesante", recuerda. En ese momento, se consultó a Bergoglio si se podría hacer una misa en la Catedral, con la participación de Iván. Pero la respuesta fue que, al no estar todavía avalado por la Iglesia Católica, no iba a ser posible. Aunque, si lo querían hacer en un lugar público, no necesitaban pedir permiso. La única advertencia fue que no usaran la palabra vidente, sino "uno de los niños de Medjugorje", ya que en el contexto local la palabra vidente tiene otra connotación.

Así fue como se hicieron encuentros en el Luna Park y en la cancha de Argentinos Juniors, con una convocatoria de unas 11.000 personas, indican los organizadores.

Por estos días, la devoción a la Virgen de Medjugorje está más a flor de piel que nunca por este particular llamado a rezar por la paz mundial que habría hecho para que más gente se movilice hacia el Monte de las Apariciones, en sentido literal y figurado, durante el rezo de la novena. •

## Empiezan a restaurar el puente sobre el río Samborombón

OBRAS. Desde hoy y durante tres meses, la estructura de la autovía 2 será sometida a una reparación; habrá reducción de carriles

Cuando finalice el movimiento turístico por el fin de semana largo, una de las trazas principales de la provincia de Buenos Aires hacia la costa atlántica ingresa en un proceso de restauración en un punto sensible de la circulación, donde el tránsito estará reducido durante los próximos tres meses.

El puente sobre el río Samborombón de la autovía 2, que une la ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata, comenzará hoy a ser restaurado, lo que provocará una reducción de carriles. Durante el tiempo que dure la obra, se realizarán una ampliación del camino, y mejoras en la iluminación y en la estructura.

Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), la empresa concesionaria de la traza, de más de 400 kilómetros, informó la reducción de los carriles por los trabajos que se ejecutarán "con el objetivo principal de la puesta en valor y ampliación del puente sobre el río Samborombón".

La zona de obra será en sentido hacia Buenos Aires, en el kilómetro 92,6, y la medida estará vigente hasta fines de septiembre, cuando se espera que finalicen las tareas.

La decisión de iniciar la puesta en valor hoy tiene que ver con el intenso flujo vehicular que transitó por la autovía 2 durante toda la semana, con tres feriados. A pesar de que los trabajos estarán en plena realización durante las vacaciones de invierno, se espera que el impacto sea menor ahora, cuando gran parte de los turistas ya hayan pegado la vuelta a sus hogares. Muchos ar-

gentinos pudieron organizarse para disfrutar de los dos fines de semana largos consecutivos y lograron hacerse de nueve días seguidos de descanso. Hasta hoy, este es el último fin de semana extralargo del año.

El turismo se volcó a las rutas aprovechando la semana atípica con solo dos días laborables. Las rutas 2 y 11 registraron un intenso movimiento desde el miércoles por la tarde y la cantidad de vehículos en tránsito se acentuó con el correr de las horas.

Aubasa confirmaba que el miércoles al atardecer transitaban en sentido hacia la costa atlántica más de 1200 vehículos por hora a la altura del peaje de Samborombón. Luego se repartían entre quienes seguían hacia Mar del Plata y los que,

a la altura de Dolores, se desviaban para llegar a los balnearios que se extienden desde San Clemente del Tuyú hasta Santa Clara del Mar, todos sobre la ruta 11.

Frente al incremento de la circulación vehicular, durante las primeras horas del fin de semana extralargo se estableció la restricción vehicular para camiones y transporte de cargas con el fin de despejar el recorrido y permitir que los automóviles particulares tengan opción de circulación más fluida.

El aluvión de turistas a las ciudades balnearias repuntó este último fin de semana respecto del anterior y los cuatro días de descanso fueron un imán para muchos turistas. En algunas localidades, la ocupación hotelera y de alojamiento llegó a ser

del 80%.

Por otra parte, Aubasa informó que continúa con las obras en los partidos de La Plata y Coronel Brandsen para instalar un puente pasarela en el barrio Las Golondrinas, en el kilómetro 53, sentido a Mar del Plata, así como también la del Paraje El Chajá (km 71).

En ambas pasarelas se están terminando de colocar las barandas de seguridad y los cercos antivandálicos. Cuentan con un largo de 40 metros sobre la autovía, a los que se suman ocho metros de pendiente para el ascenso y descenso. Tienen dos metros de ancho y se encuentran totalmente enrejadas para evitar hechos delictivos y siniestros, con accesibilidad para personas con discapacidad. • 26 | SOCIEDAD | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

## Extremo: la Patagonia podría ser el punto más frío del planeta mañana

CLIMA. Así lo muestra un mapa que se hizo viral de temperaturas estimadas para ese día a las 6, aunque no se trata de un pronóstico real; alertas roja y amarilla para toda la región

El fin de semana largo llegó con temperaturas muy bajas y nevadas en el centro y sur de la Patagonia, así como en las áreas cordilleranas. Los datos oficiales indican que para los próximos días se esperan también condiciones extremas, con marcas por debajo de los -10°C.

Hace una semana que la ola polar se instaló en la Patagonia y obligó a desplegar operativos por tránsito restringido y caravanas en las rutas, suspensión de clases y el suministro de alimentos en barrios carenciados. En ese contexto, se viralizó una imagen sin escalas que muestra que a las 6 de la mañana de mañana la Argentina será el lugar más frío del planeta.

Se trata de un pronostico numérico, es decir, un simulador que grafica un mapa con temperaturas en un momento determinado, como una foto de las temperaturas en ese instante. "Es una herramienta para realizar pronósticos, pero no es un pronóstico real. A esa información le falta un análisis de un profesional", apuntó Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A la vez, este mapa está recortado: omite todo el territorio que está dentro de los círculos polares ártico y antártico, y tampoco muestra lugares como Rusia o Groenlandia, que son extremadamente fríos.

No obstante, todo el hemisferio norte está en verano y ante una situación de calor extremo, por lo que en este momento todos los países tienen temperaturas mucho más altas que las del hemisferio sur, que transita el invierno. Es decir, en este momento del año es más probable encontrar en esta parte del planeta temperaturas bajas.

"Si nos centramos en el hemisferio sur, el frío está en la Antártida, por lo que cualquier lugar de la Antártida va a ser más frío que la Argentina", remarcó Fernández. Quitando la Antártida, "compiten" por el lugar más frío en el hemisferio sur Chile, la Argentina, Sudáfrica y Australia.

"Teniendo tan pocos competidores, el que tenga en ese momento el ingreso momentáneo de aire frío es el que va a 'ganar'. En este momento, el ingreso de aire frío es en



Continúa la alerta roja por bajas temperaturas para Santa Cruz

Sudamérica", explicó.

Además, el mapa que se viralizó muestra que esas serán las temperaturas a las 6 de la mañana, horario en el que se suelen dar las temperaturas más bajas del día. Australia (a las 19) y Sudáfrica (a las 11) estarán transitando las temperaturas máximas en ese momento. Por lo tanto, el mapa está comparando temperaturas mínimas contra las máximas, por lo que muestra el valor más bajo de la Argentina, pero no el de otros países para el mismo día.

"Si a ese mismo mapa lo realizás con las mismas condiciones a las 15 de la Argentina, Australia va a estar en la madrugada y probablemente tenga temperaturas más bajas", ejemplificó Fernández.

Serán, de todos modos, semanas de mucho frío en territorio argentino. Con temperaturas mínimas entre los -5°C y -15°C, en la Patagonia continuará el frío intenso, como los días que se vienen registrando desde la semana pasada. Las máximas van a mantenerse bajo cero en gran parte de esa región, con oscilacio-

nesgeneralesentre los-5°Cy los5°C, indicó Fernández.

Hoy habrá una mejora temporaria de las nevadas, pero se esperan lluvias y nevadas nuevamente a partir de mañana a la noche. En Río Gallegos la máxima pronosticada es de apenas -1°C, mientras que la mínima es de -11°C.

Continúa la alerta roja por frío extremo en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, contemperaturas por debajo de los-10°C en algunas localidades. Este fenómeno está catalogado como "muy peligroso" por el Servicio Meteorológico Nacional y puede tener un efecto "alto a extremo" en la salud, por lo que la advertencia rige para cualquier persona, incluso las saludables.

Las localidades abarcadas en la provincia de Santa Cruz son Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike. Para Tierra del Fuego, el nivel rojo alcanza las zonas no costeras de Río Grande y Ushuaia.

En el resto de la Patagonia la alerta por las temperaturas extremas, según la última actualización, se mantienen en nivel amarillo. De acuerdo con el SMN, pueden tener "efecto leve a moderado en la salud". Pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, como niños y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

SSSERVICIOS

"El miércoles también puede haber lluvias en lugares de la Patagonia. En zonas donde hay gran acumulado de nieve, la lluvia derrite la nieve, por lo que puede haber desplazamientos, arroyos crecidos e inundaciones; no por la lluvia, sino por la nieve derretida", alertó Fernández.

### En vilo

En tanto, desde la Subsecretaría de Protección Civil de Bariloche advirtieron ayer por las heladas matutinas previstas para esta madrugada y se solicitó a turistas y locales extremar las medidas de precaución.

En muchas regiones de la provincia de Río Negro algunas rutas presentan hielo, por lo que se recomienda asimismo extremar los cuidados, por ejemplo, en la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, sobre todo en las zonas altas de la traza; también en la ruta 151 entre Cipolletti y Catriel. En tanto, en la ruta 23 entre Dina Huapi y Pilcaniyeu hay sectores con acumulación de agua y barro.

El paso internacional Cardenal Samoré estuvo cerrado el sábado, aunque fue habilitado ayer para todo tipo de vehículos. En esa zona es obligatoria la portación de cadenas. Hasta nuevo aviso, y debido a las condiciones hidrometeorológicas adversas, otros pasos fronterizos de la provincia de Neuquén se encuentran cerrados preventivamente, como Pino Hachado y Copahue.

Tras las condiciones adversas registradas durante el fin de semana, y en medio de la alerta amarilla del SMN para Neuquén, en el departamento cordillerano de Minas las autoridades de Educación resolvieron suspender este lunes las clases durante el turno mañana. La medida, que podría extenderse, afecta a los municipios de Andacollo, Huinganco, Las Ovejas y Los Miches.

Además de lo que ocurre en Río Negro y Neuquén, en la provincia de Chubut Vialidad Nacional sumó un camión barrenieve y ahora son 20 los que integran la flota para la cobertura del Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2024 (PI-MI). Además de ejecutar tareas de despeje de rutas, los camiones distribuyen sal en estado sólido para prevenir el congelamiento en rutas expuestas a temperaturas extremadamente bajas.

En tanto, en la provincia de Santa Cruz, Vialidad Nacional instaló cuatro puestos fijos invernales en la ruta nacional 3, entre Río Gallegos y el empalme con la ruta nacional 288. En esos puestos, el personal vial se encarga de quitar la nieve, realizar la distribución de sal y regar líquido antihielo, como así también asistir a usuarios de las rutas.

Y en Tierra del Fuego la alerta roja por bajas temperaturas extremas obligó a las autoridades a programar cortes rotativos en la electricidad. El ministro de Energía, Alejandro Aguirre, advirtió que el alto consumo por las bajas temperaturas afecta la presión de gas que está recibiendo la usina en la ciudad de Ushuaia.

"Estamos registrando una muy baja presión en el gasoducto que ingresa a la usina. Es una situación compleja que se genera por muchos factores, pero todos tienen que ver con el consumo por el intenso frío que está soportando gran parte del país, y en especial nuestra provincia", sumó Aguirre. •

Informes de Lucila Marin y Paz García Pastormerlo

## Anuncian más oferta de estudios superiores en Nordelta

CRECIMIENTO. A la Universidad de San Andrés se sumará la Universidad Austral; en la urbanización ya funcionan cinco colegios

#### Erica Gonçalves LA NACION

Dentro del nuevo centro de 38 hectáreas que se está construyendo cerca del acceso Bancalari, Nordelta incluyó un área que integrará la educación, la investigación y el conocimiento. Según señalan desde la urbanización, Área Beta será un espacio compartido en el que empresas, laboratorios de proyectos e institutos de estudios superiores generarán sinergias. La construcción del primer edificio está encaminado y se estima que estará terminado en 2026. El estudio alemán Sauerbruch Hutton realiza el proyecto.

Allí se instalarán dos universidades privadas: San Andrés – que este año empezó a dictar clases dentro de la megaurbanización – ocupará

dos de sus pisos y la Austral anunció que se instalará en una planta del edificio. Además, la institución indicó que empezó a construir un espacio propio en la misma manzana, que se llamará Espacio Nordelta de la Universidad Austral.

El crecimiento poblacional de la zona norte seduce a las universidades. Según la Asociación Vecinal Nordelta, solo en la urbanización viven alrededor de 45.000 personas y otras 15.000 ingresan diariamente para actividades laborales, estudios o compras. Al momento, 4000 alumnos asisten a los cinco colegios que están asentados allí: Northlands, Michael Ham, Marín, Northfieldy St. Luke's. Con el ingreso de las universidades, además de haber completado todo el ciclo de la educación obligatoria, la urbaniza-

ción se encamina a tener integrada la formación completa.

La Universidad Austral anunció días atrás que formará parte del proyecto. Además de ocupar un piso en la edificación que Nordelta está desarrollando, la institución empezó a construir un espacio propio. En los 300 metros cuadrados, habrá dos aulas de capacidad individual de 30 personas en donde también se desarrollarán algunos cursos de corta duración, como diplomaturas y posgrados, y también se dictarán clases virtuales. Además, contará con un espacio de coworking en donde los alumnos de otras sedes podrán trabajar en equipo y tomar tutorías. La institución prevé tener listo su edificio en octubre próximo para poder desarrollar ahí también los cursos de ingreso de las carreras que empiezan en 2025.

"Esteaño tuvimos l42 ingresantes que provienen del corredor Bancalari y de Nordelta. Representó un crecimiento del 125% respecto al año pasado", justificó la iniciativa Marcos Scoccimaro, director de Marketing y Admisiones de la Austral.

La Universidad San Andrés fue la precursora en estudios superiores en Nordelta. Este año abrió una sede, dentro del predio y a metros de la entrada de Bancalari, al que asisten alrededor de 100 alumnos. Allí se cursan materias iniciales que son compartidas por unas diez carreras universitarias, entre ellas negocios digitales, ingeniería en inteligencia artificial y administración de empresas. Los ingresantes cursan algunos días en Nordelta y otros en la sede de San Fernando. Según señalaron

desde la institución, cuando los dos pisos de Área Beta estén terminados, planean mudar las clases allí.

La Austral no planea por el momento dictar en Área Beta clases regulares de carreras de grado. Según señalaron, esos cursos seguirán desarrollándose en el campus de Pilar y en las sedes de ciudad de Buenos Aires.

"En la primera etapa que está en construcción vana ocupar dos pisos la Universidad de San Andrés, un piso la Universidad Austral y otro será ocupado por un Fab Lab y un área para emprendedores —dijo Diego Moresco, director ejecutivo de Nordelta—. Los dos pisos restantes serán destinados a espacios de coworking, actividades culturales y académicas. En el subsuelo habrá un auditorio para 150 personas". •

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

### Sepelios y Participaciones

AGREST, Graciela E. Martínez de. - A.D.A.R.B.A., Asoc. Damas del Rotary Club de Bs. As., lamenta profundamente la pérdida de nuestra querida Graciela recordándola con mucho cariño por su sensibilidad, generosidad y dedicación al servicio , dejando una huella indeleble en nuestra institución y un sentimiento muy especial en sus amigas. Que descanse en eterna paz.

AGREST, Graciela Martinez de. - Ana María Martinez Goitia de Insúa la despide con mucha tristeza, recordando los gratos momentos vividos con nuestros respectivos espo-

AGREST, Graciela Martínez de. - Lucrecia y Daniel Grassi la despiden con cariño y abrazamos a sus hijos Alberto y Martin en su tristeza.

AROCENA, Alberto, q.e.p.d. -Queridos Juan Carlos, Nancy y Valentino, un sentido abrazo. E. Etchemendy y Maria C.

BAUSILI, Mercedes. - Kitty y Anselmo Barcia acompañan a Margarita con todo cariño.

BIAIN ATUCHA, Maria Teresa. - El Estudio Titto, Paz y Asociados partícipa su fallecimiento, acompaña a sus hijos Pili y Nacho con mucho cariño y a toda su familia por la irreparable pérdida, rogando una oración por su memoria.

de ZABALETA, María Inés, q.e.p.d. - Sus hijos, Facu, Vale, Ine y Vero, nietos, yernos, sus Hnos. Pepe y Alicia y sus sobrinos la recordaremos con cariño y rogamos una oración en su memoria.

de ZABALETA, María Inés, q.e.p.d. - Te despedimos con mucha tristeza, recordando toda una vida compartida. Tus primas Elena y José, Ana y Max, Guillermina y Roberto, Tachi y Fede, hijos y nietos.

EFRÓN, José Valentín, Dr., Z.L. - Su esposa Elena, sus hijos Elenita, Sergio y Juana, Alejandra v Brian, Marcelo v María, nietos y bisnietas y Margarita y Karina, que lo cuidaron con cariño, despiden con inmensa tristeza al gran hombre que fue, admirable, padre amoroso y esposo integro. Agradecemos su ejemplo de vida, que nos guiará por siempre. Elevamos una plegaria en su memoria.

GARAU de ORIANI, Elena, Dra. - Por un descanso en paz junto a Papá, despedimos con inmenso amor a una amorosa madre, abuela, bisabuela y profesional. Tus hijas Andrea (Pablo), Constanza (Juan) y Paula, tus nietos Santiago, Agustín, Martina, Pedro, Maxime, Philippe, Magali, Sophie y tus bisnietos.

GIMENEZ, Eve Mabel. - El directorio y personal del Centro Privado de Ojos participan su fallecimiento, acompañando a su hijo Alberto Barandalla en este momento y ruegan una oración por su alma.

IRIBARREN, Alfredo, Dr. - El consorcio de Aguado acompaña a Graciela y a toda su querida familia en su tristeza.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Maria Inés y Alex Ingham y familia acompañan con cariño a Florencia, Roland y familia en este triste momento.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Enrique y Maria Waterhouse despiden al querido Alfredo y abrazan con mucho cariño a Graciela, las chicas y familia.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Juan Tomás Frias despide con dolor al querido amigo y distinguido colega. Acompaña con fuerte abrazo a Graciela y las chicas.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. Laura y Diego Félix San Martin despiden con muchisimo afecto a Alfredo y acompañan con cariño a Graciela, Florencia, Alexia y Solana.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. El Directorio de Colombo y Magliano S.A. participa con profunda tristeza su fallecimiento, y acompaña a su familia en este doloroso momento.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Raúl Lima y Ana Elena, acompañan con cariño a Graciela, hijas y familia y ruegan una oración en su memoria.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - El estudio Bomchil, sus socios, asociados y personal de administración participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. Soledad y Alberto Marina, Agustina y Juan Cirio, Marta Torossian, Connie Cozzolino y Néstor Díaz, Tatiana y Alberto Dormal, y Dolores Rueda acompañan a nuestra querida Alexia y a la familia Iribarren en ésta triste despedida.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Javier v Maria Eugenia Petrantonio despiden a Alfredo con cariño y acompañan a Graciela, Florencia, Alexia y Solana en este triste momen-

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Marcelo Salerno ruega oraciones en su memoria.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Susana Riva v sus hijos Carolina, Amadeo Luis, Santiago, Sofia, Adriana y Pedro acompañan con todo cariño a Graciela y su familia en estos momentos de dolor.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Serena y Juano, Tomás y Sofia Escalante (as.), lo despiden con gran admiración y cariño; acompañando con profundo sentimiento y corazón, a su querida amiga Solana, Alfredito, Eloisa y Marcus; junto a Grace, Florencia y Alexia, con sus respectivas familias. Pensando en su feliz reencuentro con Pipo, ambos quedarán por siempre en nuestro querido recuerdo.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Alberto y Mariano Molinari (as.) y familia despiden al querido Alfredo, con agradecimiento por tantos años de amistad. Acompañamos a Graciela y familia con todo nuestro cariño.

IRIBARREN, Alfredo. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as.) despiden con pena a Alfredo y acompañan con afecto a toda la familia Iribarren en este dificil momento.

IRIBARREN, Alfredo. - Máximo Bomchil lo despide con enorme tristeza y acompaña a Graciela, Florencia, Alexia y Solana con todo afecto y cari-

IRIBARREN, Alfredo - Alfredo estará siempre en nuestra memoria, con gran pena le decimos un ultimo adiós. Compartimos estos tan tristes momentos con Graciela, Florencia, Alexia, Solana y familia. Herminia, Severine, Baudouin y Chloe.

IRIBARREN, Alfredo. q.e.p.d., falleció el 21-6-2024. -Estudio Martínez Fernández acompaña con afecto a su família y ruega una oración en su memoria.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Silke y Alex Reynal, lamentan mucho su partida y acompañan a Florencia y su familia en tan triste circunstancia.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d., falleció el 21-6-2024. -El Rotary Club de Buenos Aires, su junta directiva y el Areópago Rotario consejo de ex presidentes, participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y distinguido amigo. Ruegan una oración en su memoria.

KELLY de LAMARQUE, Elsa. - Sus hijas Normi, Esteli, y Edu Bonialian, sus nietos y bisnietas, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

KELLY de LAMARQUE, Elsa. - Sus sobrinos Jorge, Lílian y Alicia Gilligan e hijos despiden a su querida tía y ruegan una oración en su memoria.

MAGIN MAYOL, Mario. - Tuté Vazquez y Flia. participan su fallecimiento, recordándolo con mucho cariño.

MARTINEZ de AGREST, Graciela. - Tus hijos Pablo y Graciela, Alberto y Luz y Martin y Sara, y todos tus nietos y bisnietos, te despedimos con mucho amor. Te daremos un último adiós en el Jardín de Paz a las 10 a.m. este lunes 24-6-2024.

MEKTOUBDJIAN, Cristina. -Betty Leiser acompaña a Walter y familia en tan triste momento.

MEKTOUBDJIAN, Cristina. -Néstor, Malena, Martina y Gastón abrazan a Wally y toda su familia con mucho afecto.

MUNIZ, Horacio Salvador, q.e.p.d., 20-6-2024. - La familia Taussig despide al querido Horacio agradeciendo sus generosos y sabios consejos, y acompaña a Elba y su família con sus oraciones.

OPITZ, Guillermo, q.e.p.d. -La asociación Buenos Aires Lirica, sus directivos y colaboradores, despiden con pena al maestro de varias generaciones de artistas argentinos y le agradecen profundamente su

OPITZ, Guillermo Ángel. - La Fundación Música de Cámara despide con dolor a su director artístico y alma mater. Sus socios, becarios y colaboradores junto con su presidente honoraria, Lucia Haubold de Carbi Sierra y la comisión directiva, Maria Victoria Durini, Horacio J. Sanguinetti, Juan Carlos Repila, Juan Lasheras Bunge, Luz María Carbi y Jorge A. Lorenzut ruegan una oración en su memoria. Gracias por tanto.

PERELMUTER, Luis. - Ezequiel Carballo participa el fallecimiento del querido Luis y acompaña a sus seres queridos en esta triste circunstan-

PEZZA, Myriam Elizondo de, q.e.p.d., falleció en Córdoba, el 21-6-2024. - Diego y Solange Garzón Duarte, Mauricio y Daniela Russo, Eduardo y Liliana Aragón, Claudia y Gabriela Maggi, Gonzalo y Verónica Maggi; y todo el personal Oilstone Energía S.A. acompañan a Gisela y Augusto, y a toda la familia Pezza en este doloroso momento y ruegan una oración por el alma de Myriam.

REMMER, Lilian de. - Felicitas Laplacette y Mario Guaragna participan con pesar su fallecimiento, acompañan con cariño a Mike, Nico, Alex y familia y ruegan oraciones.

RIXRATH de REMMER, Lilian, q.e.p.d. - Querida Ma y Omi, te vamos a extrañar mucho, siempre con una sonrisa por la alegría y energía que transmitiste a todo el mundo. Te queremos. Mike, Nico, Alex, Magda, Marina, Jime, Juan, Sofi, Jero, Trini, Emi v Pepe.

RIXRATH de REMMER, Lilian. - Con mucho cariño, acompañamos a Alex y familia en este triste momento. Alex, Juani y toda la familia Borchardt.

RIXRATH de REMMER, Lilian, q.e.p.d., falleció el 23-6-2024. - Los socios del Estudio Beccar Varela participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Miguel Remmer y família en este momento tan doloroso.

RIXRATH de REMMER, Lilian, q.e.p.d., falleció el 23-6-2024. - El Estudio Beccar Varela participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socio Miguel Remmer y acompaña a él y su familia en este triste momento.

ROCA, Ana María Sarán de,

q.e.p.d. - ¡Qué bien se está contigo! ¡Qué bien se está, Señor! Su marido Gonzalo Roca, junto a sus hijos Maximiliano y Florencia, Lucas y Eugenia, Mariana y Joaquín y Delfina Roca Sarán, y sus nietos, Duncan, Faustina, Facundo, Pilar y Clarita, que gozaron de su amor toda la vida; y quienes la cuidaron con tanto cariño, Graciela, Isabel, Geovana y Zena, participan de su partida a la Casa del Señor. Sus restos serán inhumados en el Cementerio de Olivos.

ROCA, Ana María Sarán de. q.e.p.d. - Marti Marinot y su familia despiden con tristeza a Ani y acompañan a Gonzalo y sus hijos con mucho cariño.

ROCA, Ana María Sarán de. -Jorge González Zuelgaray y Ana Roca acompañan con cariño a Gonzalo y ruegan una oración en su memoria.

ROCA, Ana María Sarán de, 23-6-2024. - La comisión directiva de ADACRE Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta acompaña con todo cariño al apreciado Gonzalo Roca y a sus hijos. Ana María fue una persona excepcional, cuya bondad y calidez siempre serán recordadas. Su legado de amor y dedicación perdurará por siempre. Rogamos oraciones.

SARÁN de ROCA, Ana Maria, q.e.p.d., 22-6-2024. - Sus cuñados Espíritu, hijos y nietos, Marcos y María Marta, hijos y nietos; Juan Bautista; Segundo y Carmen, hijos y nietos; Mariano; Anita y Jaime e hijas; Mercedes y Horacio, hijos y nietos y Santiago, acompañan a su hermano Gonzalo y sobrinos Maximiliano, Lucas, Mariana y Delfina y piden oraciones por su eterno des-

VALASSINA viuda de PIT-TANO, Inés Lucía, q.e.p.d., 23-6-2024. - Despedimos con mucho amor y enorme tristeza a la tan especial Tía Beba. Vamos a extrañar tu sentido del humor y tu divertida charla en cada reunión familiar. Tu hermana: Sara Valassina. Tus sobrinos: Valeria de Urraza y Juan de Urraza. Tus sobrinos políticos: Adriana Fiorino y Luis Di Pietro. Tus sobrinos nietos: Goran e Ivo Cozzi y Juana de Urraza. Tus sobrinos nietos políticos: Santiago y María Di Pietro, Mercedes Conti e Isabella D. Fiorino.

VALASSINA viuda de PIT-TANO, Inés Lucia, q.e.p.d., 23-6-2024. - Despido con amor a mi amiga hermana. Alicia Schettini.

VALASSINA viuda de PIT-TANO, Ines Lucía, q.e.p.d., 23-6-2024. - Despedimos con mucho amor a la Sra. Inés, quienes la hemos cuidado con cariño los últimos años. La queremos mucho y la vamos a extrañar. Rosmery Pereira, Adela Servin, Alba Graterol.

WILKINSON VIDELA, Roberto Carlos. - Despiden con amor a Roberto, su esposa Mecha, hija Débora, nietos Lola y Thomas.

WILKINSON VIDELA, Roberto Carlos, falleció el 23-6-2024. - Sus hermanos Alfredo y Verónica y sus sobrinas Stephanie y Cindy lo despiden con mucho cariño. Acompañamos a Mecha, Debbie, Lola y Thomas en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

WILKINSON VIDELA, Roberto, 23-6-2024. - Su sobrina Mariel Pellegrini Wilkinson lo despide con tristeza.

28 CULTURA LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Celina Chatruc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

UNA MUESTRA ITINERANTE

### El museo FOLA, en Córdoba

El Museo Itinerante de Fotografía llegará hoy a la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, donde abrirá mañana al público con entrada gratis. Impulsado por Gastón Deleau, la Fundación Alfonso y Luz Castillo y la Fundación Medifé, este proyecto ya llevó a 63 ciudades de 12 provincias obras de Sara Facio, Oscar Pintor, Helen Zout, Esteban Pastorino, Guillermo Srodek-Hart, Romina Ressia y Martin Weber, entre otros.

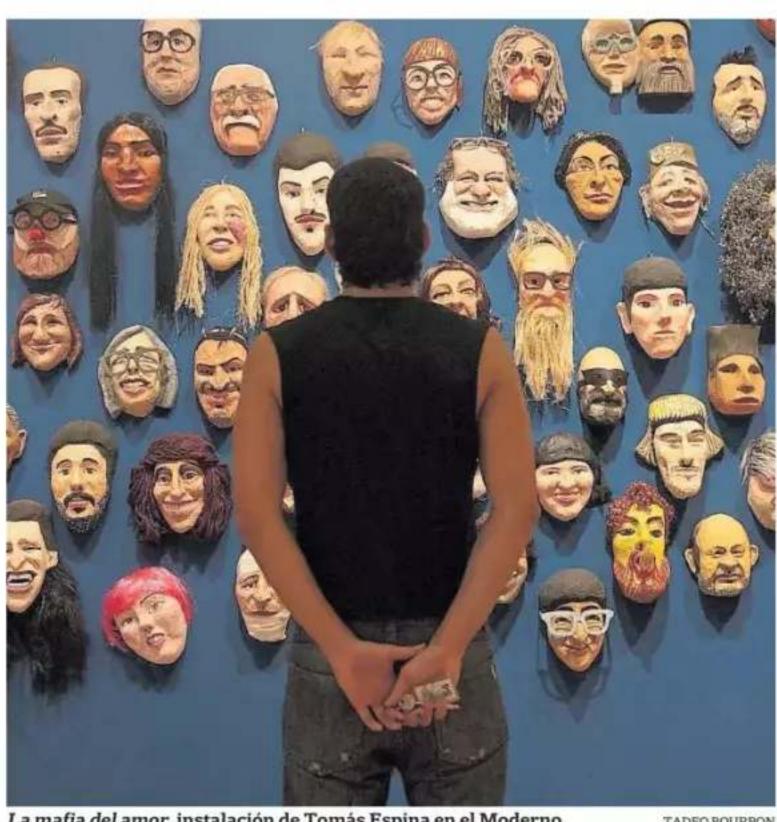

La mafia del amor, instalación de Tomás Espina en el Moderno



Carlos Bissolino con una de sus obras exhibidas en el Recoleta

SANTIAGO FILIPUZZI

### Celina Chatruc

LA NACION

"Conócete a ti mismo", dice la lámina, que evoca al oráculo de Delfos junto a un dibujo de un cuerpo humano y algunos de los organismos que lo componen. Realizada en la década de 1920 por la educadora y pedagoga Rosario Vera Peñaloza, y el equipo con el que trabajó en el innovador proyecto de creación del Instituto Bernasconi, forma parte de los materiales didácticos que integran el "primer museo argentino para la escuela primaria".

Se exhibe ahora en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires como parte de la muestra titulada El aprendizaje infinito, que rescata la labor de artistas docentes en la Argentina y los proyectos experimentales de "democratización del saber" impulsados en las últimas décadas. "Hoy la pedagogía es más interactiva: el maestro ya no es solo el que enseña, sino que aprende de los alumnos. Hubo un cambio en la jerarquización de los saberes", dice su curadora, Jimena Ferreiro, quien trabajó en colaboración con Alfredo Aracil, jefe del departamento educativo del museo.

A esa transformación que apela a los procesos creativos y no a la mera acumulación de conocimientos contribuyeron varias mujeres hoy recordadas a diario gracias a que las avenidas de Puerto Madero llevan sus nombres: a Vera Peñaloza se suman alli su discipula y heredera, Martha Salotti: Juana Manso, y Olga Cossettini. El aporte de esta última y de su hermana Leticia también tiene su lugar en la exposición del Moderno. Nacidas en Santa Fe y descendientes de una larga tradición de maestros italianos, ambas impulsaron desde la Escuela Serena de Rosario un movimiento pionero que buscó estimular la auto-

## De Pettoruti a Klemm y Kuitca: un múltiple homenaje a maestros creativos, con cariño

ARTE. Dos muestras, en el Moderno y el Recoleta, rescatan el trabajo de artistas y docentes que impulsaron métodos innovadores y colaboraron con la "democratización del saber"

nomía de los estudiantes a través del vínculo con la comunidad y la naturaleza.

Esta idea de salir de la institución para integrar saberes fue promovida también por Emilio Pettoruti, durante su gestión como director del Museo Provincial de Bellas Artes entre 1930 y 1947. La muestra rescata el Vagón de Arte, su proyecto para que la colección se volviera itinerante gracias a un camión que incluyera biblioteca, cine, radio y exposiciones de arte desplegables. Si bien el pintor no llegó a concretarlo, una versión de ese centro educativo ambulante diseñada por su colega Mariano Montesinos recorrería más tarde algunos municipios bonaerenses.

"El museo soy yo", dice la frase impresa sobre la remera que cuelga en la sala. Es la respuesta que solía dar Rafael Squirru, fundador del Moderno, cuando la institución aún no tenía sede propia. Eso no impidió que exhibiera obras de cincuenta pin-

tores argentinos: las embarcó en el buque Yapeyú y zarpó a exhibirlas en 22 ciudades de distintos países, entre septiembre de 1956 y febrero de 1957. Una iniciativa similar impulsaría décadas más tarde Gastón Deleau con el museo itinerante de la fototeca FOLA, que comenzó a rodar en un tráiler por el país en el verano de 2022 tras cerrar su sede porteña, y ahora está en Córdoba (ver aparte).

### Un conductor inolvidable

Otra forma precursora de conquistar nuevas audiencias para el arte fue la que encontró Federico Jorge Klemm con El banquete telemático. En un aparato televisivo de época se emiten cuatro episodios -grabados en el Moderno-de su célebre programa emitido por Canal (á) en los años 90. Cómo olvidar la forma casi performática en que oficiaba de conductor con su inigualable estilo, acompañado por el crítico Charlie Espartaco. La curadora recuperó también programas condu-

cidos por Marta Traba, discípula de Jorge Romero Brest, y un especial de Los visuales, con Eduardo Stupía. El artista se refiere allí al proyecto La línea piensa, impulsado junto a Luis Felipe Noé para visibilizar a dibujantes de todo el país.

Tanto Stupía como Noé y Guillermo Kuitca, promotor de las becas que formaron a varias generaciones de artistas, están representados en La mafia del amor, instalación de Tomás Espina conformada por máscaras de decenas de mentores que integran su propio Museo popular de arte argentino contemporaneo. "Esta comunidad de artistas -dice el autor-, sus textos, historias, anécdotas y obras me constituyen y apasionan más que cualquier otra obra que pueda hacer".

Entre los líderes de esa colectividad local representados en la exposición figuran por supuesto, entre muchos otros, Diana Aisenberg -queinaugura el jueves una muestra en Aldo de Sousa-, Marina De Caro,

Mirtha Dermisache y Emilio Renart, con sus originales métodos pedagógicos. Se incluyeademás Ramona, la revista de artes visuales sin imágenes concebida por Roberto Jacoby, Rafael Cippolini y Gustavo Bruzzone, que marcó un hito en la crítica y la difusión del arte argentino. También obras como las de Amalia Pica, inspirada en la teoría de los conjuntos; una instalación interactiva de Andrés Aizicovich, ganadora del Premio Braque en 2017, que alude a los vínculos de dependencia y colaboración en el proceso creativo, y una pared-pizarrón disponible para el público con consignas propuestas por Claudia del Río.

### "Él nos escuchó"

Todo lo mencionado es apenas una parte de esta muestra vinculada con la programación anual del Moderno, centrada en el tema "Arte es educación". Sin embargo, para quienes se queden con ganas de más emotivos homenajes, hay un bonus track: en el Centro Cultural Recoleta seacaba de inaugurar también Antología flotante, con 80 piezas realizadas en distintas técnicas y períodos por Carlos Bissolino. Fueron seleccionadas por seis de sus alumnos en la cátedra de Universidad Nacional de las Artes (UNA): Agustín Fernández, Sol Ganim, Rodolfo Marqués, Ramiro Oller, Juan Reos y Gonzalo Silva. "Él nos escuchó -dijeron a LA NACION, al definirlo como maestro-. Nunca hubo una bajada de línea, nos enseño a no forzar nada y a que hay muchasformasdehaceruna obra". •

### Para agendar

El aprendizaje infinito en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (avenida San Juan 350), hasta el 2 de marzo, y Antología flotante, de Carlos Bissolino, hasta el 3 de noviembre en el Centro Cultural Recoleta (Junin 1930).

OPINIÓN 29 LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

## **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

SEIS MESES DE LIBERTARISMO. El Presidente conserva el apoyo de la población; el desafío de hacer las reformas sustentables en el tiempo

## Enigmas y fantasmas históricos de un gobierno que se construye en la acción

Jorge Ossona

-PARA LA NACION-

espués de seis meses del comienzo de su gestión, el Presidente preserva, incluso incrementado, el apoyo de la mitad de la población y la expectativa de otro cuarto que, si no simpatiza con él, tampoco le desea un final infeliz. Rescoldos del estallido de un sistema político que perdió su brújula, la capacidad de trazar agenda, y que introyectó en sus espacios la vieja tradición del bloqueo recíproco a la manera de un estamento alienado de la realidad. Verosímil respecto de su gran acierto simbólico: "la casta".

Silenciosamente, la sociedad hizo su trabajo desconcertando a sus pretendidos representantes a lo largo de las tres secuencias electorales que terminaron entronando a Milei con un 56% de los sufragios: una cifra récord desde 1983. La sociedad no declamó, como entre los 30 y los 70, una ruptura institucional mediante una "mano dura" ni estalló en una revuelta masiva como en 2001. Instrumentó los dispositivos de la democracia. Sin duda, un auspicioso signo de madurez que hasta podría indicar los signos de cambios culturales profundos.

Una vertiente politológica asimila a Milei como un outsider análogo a otros líderes que abarcan todo el espectro ideológico: de Donald Trump y Jair Bolsonaro a Gabriel Boric. Pero sin el soporte de estructuras preexistentes, y capaz de alcanzar a todos los sectores sociales aun en las regiones de la pobreza del interior y de los grandes conurbanos. Nuestra historia política matiza, sin embargo, esa caracterización ceñida a las plataformas digitales. Salvando las distancias, y con los cuidados cronológicos de rigor, también Hipólito Yrigoyen y Juan Perón fueron, a su manera. outsiders.

Pero volvamos a posar la lupa sobre Milei y el mileísmo en procura de algunas pistas sobre su lógica administrativa e incluso de un balance provisional en lo que va de su gobierno. En primer lugar, el hiperpresidencialismo. Nada nuevo bajo el sol. La sociedad argentina es constitucionalmente presidencialista, y la horrorizan gobiernos vaciados de autoridad como los de Guido, Cámpora, Isabel, De la Rúa o Fernández, por solo mencionar gobiernos legales. ¿Cuál sería el sesgo original de Milei respecto de Perón, Alfonsín y Kirchner? Sin



duda, la sobreactuación mediática en 2.0 acorde con su temperamento que logra mantener la fe de sus seguidores más acendrados en torno del liberalismo, cuya vistosa iconoclasia trasciende las fronteras sociales y etarias. Cuestión que dice mucho sobre su compleja subjetividad sociocultural y que disimula mal una suerte de doble frecuencia.

Milei ataca a sus enemigos con la épica de un agitador justiciero: ratas, degenerados fiscales, delincuentes, comunistas y otras lindezas. Sin embargo, Guillermo Francos "rosquea", infatigable, con gobernadores, legisladores y asociaciones civiles. Diana Mondino hace lo propio en el orden internacional. Y hasta Luis Caputo se permite algunas concesiones filokeynesianas. He ahí una primera pista. Tranquilizadora para aquellos que de buena fe se tomaron demasiado en serio sus consignas autocráticas, motosierra en mano. Aunque todavía incógnita respecto de sus costos para dotar de un marco legal sustentable en el tiempo a sus

La vistosa iconoclasia del liberalismo trasciende las fronteras sociales y etarias, cuestión que dice mucho sobre su compleja subjetividad sociocultural

reformas. En su defecto, sus amigos globales en la industria del conocimiento a lo sumo solo le depararán fotos y admiración, aunque sin firmarle ningún cheque.

No es un dato menor: la improvisación y el decisionismo le jugaron malas pasadas a Yrigoyen, como lo recuerdan los conflictos sociales de posguerra reprimidos por el Ejército, y a Perón, al relevar en el BCRA a los equipos técnicos de Raúl Prebisch en favor del jactancioso hojalatero Miguel Miranda. En el primer caso, el providencialismo social de los militares, y en el segundo, la inflación endémica que el país padece desde hace casi 80 años. Hay, sin embargo, un signo de debilidad que la centralidad de Milei oculta: la insuficiencia de cuadros administrativos para el funcionamiento del organigrama burocrático estatal.

No tiene anclajes territoriales y sus legisladores son insuficientes, cuando no de dudosa lealtad. Vacío que les ofrece insospechada supervivencia a los fragmentos de 'la casta" que cooptó y que le deparan fallas funcionales en el interior de su gabinete, poniendo en duda la eficacia de su gestión y aun su gobernabilidad. Nuevamente, las experiencias de Yrigoyen y Perón podrían ser aleccionadoras: el primero también solía despreciar al Congreso sustituyendo leyes por decretos; y el segundo, depurando sus heterogéneos gobiernos de | y de Profesores Republicanos

funcionarios "audaces" a partir de la crisis de 1950, o de "infiltrados marxistas" en 1973/74 que hasta hacía poco conformaban su "juventud maravillosa". En el caso de Milei, el despido de su jefe de Gabinete y el escándalo de la distribución de los alimentos que apunta a su ministra de Capital Humano.

Hay otro fenómeno recurrente desde el peronismo: el "familismo", esta vez a través del misterioso el rol de su hermana. Lo involucra en otra discusión paradojal: la del género. Así lo prueba el protagonismo de dos mujeres: su hermana Karina ("el Jefe"), al frente de la estratégica Secretaria General de la Presidencia, y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, que no ha dudado en definirlo como "el jamoncito" del sándwich entre ambas. Subyace allí una discusión en torno a cómo deberá afrontar LLA el desafio electoral de 2025. ¿Tendrán tiempo para hacer la prodigiosa tarea de Yrigoyen entre 1917 y 1922 de fundar una fuerza nacional como quiere Karina? ¿O se terminará imponiendo el "frentismo" peroniano de una alianza con un fragmento de Pro y partidos provinciales?

Un último interrogante apunta a su concepción ideológica. Milei concibe al Estado que encabeza como lo más parecido a una mafia depredadora a la que se propone fulminar. Extraña estribación del cometido de su prócer inspirador Juan Bautista Alberdi, precisamente obsesionado por los armados institucionales y sus contrapesos republicanos. Por lo demás, ¿cómo habrán de funcionar la política, la economía y la sociedad en el nuevo orden posestatal? Si se circunscribiera a "la casta", podría hasta pensarse en un nuevo staff de políticos profesionalizados idóneos y honestos. Por lo demás, el anarcocapitalismo ya está en marcha desde hace décadas, como lo prueban la colonización privada de las agencias estatales y las tercerizaciones fácticas de la administración territorial de la pobreza. Y no solo por movimientos sociales, sino, en ciertas zonas, por el imperio del narcotráfico o del delito organizado.

Por ahora, parecería que el anarcolibertarismo de Milei aspira a acabar con la economía política en su concepción clásica. Los resultados se alinean con los saberes de su profesión: el déficit fiscal y la inflación decrecientes alientan la esperanza colectiva. Pero su "bilardismo" debería convencerlo de que solo los goles son amores, y aquellos no se agotan en el sesgo economicista de su visión de la realidad.

Los fantasmas de sus predecesores históricos acuden nuevamente admonitorios a instancias de la ininteligibilidad discursiva del profesor de Filosofía Yrigoyen inspirada por su pensador de cabecera Karl Krause, y de la concepción profesional del general Perón ceñido al magisterio estratégico de Carl von Clausewitz, Sería un desperdicio para quien ha puesto al país en la vidriera de un mundo ávido de nuestras potencialidades, reposicionándonos en un sitio más respetable, algo indispensable para remontar este agobiante combo de estancamiento económico, pobreza y anomia institucional de larga data.

Miembro del Club Político Argentino

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024 30 | EDITORIALES | CARTAS

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Reducir la presión tributaria

Es hora de revertir la asfixia que producen a los contribuyentes el constante incremento de impuestos y su grosera superposición entre jurisdicciones

n 1975 se reemplazaron el impuesto a las ventas y el → impuesto a las actividades lucrativas -parecido al actual Ingresos Brutos- por el impuesto al valor agregado (IVA). Este IVA fue creado con una alícuota del 13% y no gravaba a la producción primaria (productos de la agricultura, ganadería, minería, entre otros) ni a ciertos artículos de consumo popular. Fijaba una alícuota más elevada, del 21%, para ciertos bienes como automóviles, televisores y motores, por ejemplo. Para entonces, no existían ni el impuesto PAIS ni los derechos de exportación; tampoco el impuesto sobre los débitos v créditos bancarios.

tributaria de la Argentina se ubicaba en los 25 puntos del PBI. La población rondaba los 27 millones de personas y el Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, ocupaba aproximadamente 1.600.000 empleados, o sea, el 5,93% de la población eran empleados públicos. Entre jubilados y pensionados totalizaban 1.650.000 beneficiarios, que representaban el 6,11% de la población.

Los años fueron pasando, los impuestos fueron incrementando sus bases imponibles y sus alícuotas. Se creó Ingresos Brutos, reemplazando el impuesto a las actividades lucrativas, que se había derogado, más todo lo que conocemos, para

llegar actualmente a una presión tributaria que excede los 40 puntos del PBI. Esta tan asfixiante como excesiva presión tributaria tiene por objetivo mantener una estructura ineficiente del Estado que emplea a 3.900.000 de personas sobre una población de 45 millones, esto significa que el 8,67% de la población tiene empleo público. Visto desde otro ángulo, cada empleado atiende a 11 personas. Los jubilados y pensionados son actualmente 5,7 millones, lo que representa el 12,67% de la población. Obviamente, esta pirámide poblacional obliga a que se considere incrementar la edad jubilatoria.

Si actualmente se pretendiera unificar el IVA con Ingresos Brutos, En aquella época, la presión tendríamos una tasa del 35%. Bienvenida la transparencia fiscal proyectada en la Ley Bases: cada consumidor debe saber cuánto contiene de impuestos aquello que adquiere. Sería bueno que, como lo establecía el proyecto original, se contemplasen no solo los impuestos nacionales, sino también los provinciales y las tasas municipales.

Muchos países alcanzan altos porcentuales de carga tributaria, pero los servicios que brindan a cambio, como seguridad, educación, salud y justicia, justifican el peso de los impuestos.

El presidente de la Nación ha fijado como objetivo que la Argentina vuelva a tener una presión tributaria del 25%. Muchos serían los beneficios de llegar a lograrlo:

- Reducir la carga tributaria sobre los bienes y servicios que adquirimosy que hoy, en promedio, contienen un 50% de impuestos. Bajarlo al 30% aumentará el poder adquisitivo de la población.
- · El sistema será menos regresivo. Con altísimos índices de pobreza, mucha gente destina la mitad de sus ingresos a impuestos y el resto a la compra de bienes y servicios. Altamente regresivo.
- · Los de mayores ingresos pagan ese 50% solo sobre lo que consumen, no sobre lo que ahorran.
- · Alcanzaríamos mayor competitividad a nivel internacional. Actualmente, lo que exportamos está fuertemente incidido por los impuestos: retenciones de exportación, incidencia en los costos de Ingresos Brutos, impuesto al cheque, impuesto PAIS y las tasas municipales. La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) calculó que los valores de exportación en la industria automotriz se gravan con entre un 21,7 y 24,7% de impuestos. Imposible competir con los países desarrollados, que no gravan la exportación y que, además, dan muchas facilidades para concretar los negocios.
- Menor costo administrativo para el Estado y para los contribuyentes. Hoy muchas empresas cuentan con un departamento especializado en la gestión de esta pesada carga.

## Recambio poblacional

→ i planificar traer hijos al mundo es toda una decisión, pareciera J que pensar en hacerlo en la Argentina se ha convertido en un verdadero desafío. El censo 2001 contabilizaba unos 710.000 nacimientos al año y un estimado de 2,1 hijos por mujer, mientras que en 2022 fueron apenas 490.000, con una tasa de 1,4 por mujer. En 2023, solo 322.000 nacimientos; más muertos que nacimientos. También cayó el número de familias numerosas -más de cinco hijos-, que para 2001 era de más de un millón y medio, y para 2022 apenas superó los 600.000.

Esta situación responde a una tendencia mundial, pero, en nuestro caso, desde 2005 distintas causas vienen agravando el cuadro. La situación se suma a la extensión de la expectativa de vida, lo que conduce a una inversión de la pirámide poblacional. Lo confirma un reciente intorme del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral (AU).

Se considera que dos hijos constituye una tasa de reemplazo poblacional sana.

Además de menor cantidad de hogares con estructura convugal y menor número de hijos, las nuevas generaciones retrasan la materni-

dad y ven desfasar su edad reproductiva. Se suman también el mayor acceso a métodos anticonceptivos y el impacto de la pérdida de vidas por abortos, casi unas 100.000 estimadas para 2022 en todo el país. Se trata de cambios en preferencias, conductas sociales y culturales, y en acceso a tecnologías modernas de anticoncepción. También por razones económicas, aun las familias que quisieran tener más hijos limitan esta posibilidad.

La baja de la natalidad conducirá a que, temporariamente, haya más personas en edad activa. Esto repercutirá en una situación económica pasajeramente mejor, pero, al transcurrir el tiempo, volverá en contra este bono demográfico: inevitablemente asistiremos al aumento del número de adultos dependientes.

Revertir este cuadro demanda políticas de fomento para que las familias puedan tener más hijos. También promover que aquellos que por edad puedan ser trabajadores activos lo sean efectivamente, aumentando también las tasas de productividad.

Es mucho más que una cuestión demográfica. Detrás del concepto malthusiano de que la población tiende a crecer por encima de los

medios con que cuenta para su subsistencia están quienes denuncian acciones internacionales para el control poblacional, principalmente en los países en desarrollo. Lo cierto es que las políticas de población deben adaptarse a la realidad y las necesidades de cada país. Los escandalosos números de pobreza, el empeoramiento de los estándares educativos y las dificultades para acceder al empleo no deberían distraernos sobre la planificación de mediano y largo plazo dirigida a sortear el envejecimiento poblacional y el consiguiente aumento de una generalización de la pobreza.

Si bien ningún gobierno debería obligar a tener muchos hijos, pocos o ninguno, se deben promover las condiciones para superar la vulnerabilidad demográfica a la que nos conduce una preocupante tendencia en un extenso territorio vastamente despoblado.

Considerar a la familia la base de la sociedad podrá sonar perimido para muchos, pero la biopolítica no podrá prescindir de ella en esta desafiante tarea.

Las posibilidades de desarrollo económico, las condiciones de bienestar social, la inclusión y la equidad están atados a la dinámica demográfica.

### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

Todos sabemos de la crítica

situación alimentaria por

### El IVA y una idea

la que atraviesa una parte importante de la población y de los esfuerzos que hace el Gobierno para morigerarla, en el contexto de una catastrófica y muy compleja herencia. El caso desatado hace pocos días por una omisión en la distribución de alimentos almacenados, que quienes trabajamos toda una vida con intensidad y sin descansos (en mi caso como discípulo del inolvidable emprendedor industrialy mártir Dr. Oberdan Sallustro, a quien quiero honrar con estas líneas) por experiencia conocemos que puede ocurrir pese a todo, acentuó muchísimo mi preocupación y me llevó a reflexionar sobre alguna vía para bajar el costo de vida de ese, reitero, importante sector social. Y llegué a la conclusión de que una forma rápida y práctica para concretarlo consiste en lo siguiente: 1) Establecer una lista o "canasta" de alimentos necesarios para asegurar buena nutrición para todas las edades, y especialmente en la primera infancia. 2) Confeccionar la larga lista de las familias y/o personas que pueden ser incluidas, conforme a los registros de distintos planes sociales que han sido objeto de corrupción, en virtud de lo cual debe ser depurada con determinadas pruebas o contraprestaciones. 3) Disponer por ley que los alimentos del punto 1) y los beneficiarios del punto 2) pasan a ser beneficiarios de una fuerte reducción del 21% que rige para el IVA en general, bajándolo, por ejemplo, a un 5%. Es decir que a partir del momento en que se termine de "organizar" y documentar debidamente lo expuesto, el "costo básico de vida" para este rango social bajará ipso facto un 16%, es decir, un alivio importante. Si fuera necesario para no afectar el descomunal plan económico que está en marcha, sin antecedentes en la historia argentina, para el resto se podría aumentar el IVA al 22% o 23%, en fin, lo que dispongan las autoridades del gobierno nacional. Carlos Tonelli DNI18.796.008

### Trabajo, pan, paz

Me extrañó que, durante la reciente manifestación que tuvo como propósito impedir que los senadores de distintas corrientes politicas elegidos democráticamente por los ciudadanos votaran la Ley Bases, unos manifestantes llevaran un cartel con las palabras "paz, pan, trabajo". Esas tres palabras no parecen haber sido ordenadas como corresponde. Si pensamos que el poema Martín Fierro de José Her-

nández dice: "Debe trabajar el hombre para ganarse su pan", me parece que el orden correcto de esas palabras tendría que haber sido "trabajo, pan, paz". Si esas personas, que decían manifestarse pacíficamente, pero que destruyeron todo lo que les resultó posible en la plaza, tuvieran como meta el trabajo, podrían lograr una vida digna sin necesidad de pedir ayuda del Estado. En las manifestaciones también suele haber carteles con la palabra "obrero" exhibidos por un grupo de gente que acaso jamás haya visto una fábrica ni siquiera de lejos. Asimismo, hay estandartes con el nombre "Evita" y aquellos que lo llevan tal vez ignoren que la persona que nombran en el cartel se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar en la fundación que presidía y que en lugar de destruir plazas apoyó durante el gobierno de su marido la construcción de edificios públicos para beneficio de la población y estimuló a la ciudadanía a vivir de su trabajo.

Raúl H. Álvarez DNI 7.619.244

### Cánticos

Escuchar cánticos relativos como "la patria no se vende", alentados por el clero, causa estupor. No se ha escuchado la misma pasión en reaccionar ante la fenomenal corrupción de los últimos años que también afectó a nuestra nación. Más allá de esta obviedad. también causa extrañeza que desde el púlpito no se destaque, apoye y aliente al que investiga, desarrolla, invierte, arriesga, produce bienes, brinda servicios, genera empleo, paga salarios e

### En la Red

FACEBOOK Enfrentamiento entre 200 adolescentes en un shopping center



"Los jóvenes sin limites" Rosa Pistan

"¡Es la decadencia que muchos no quieren ver, que dejaron! Otro ejemplo más del mal que hicieron" Guillermo Tames

"¿200 niños menores solos y en patota? ¿Y no se hará nada con esos padres? Hay que cambiar muchas cosas en este pais..."

Diana Raquel Muñoz

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

impuestos. Estos son los que generan riqueza que produce mejores empleos y salarios, lo cual permite a las familias enviar a sus hijos a la escuela. La escuela otorga más conocimientos y desarrolla habilidades imprescindibles para combatir la pobreza, que obscenamente se ha multiplicado durante los gobiernos irónicamente afines a los "cantores" de ahora. Triste será el futuro si la Iglesia sigue equivocando el foco.

J. Gustavo Degano gustavo degano @yahoo.com

### Laboratorios

El Gobierno obligó a las prepagas a ajustar, en forma adecuada, los aumentos desmedidos que aplicó a sus afiliados, restituyéndoles lo facturado de más. Pero dejó sin intervenir el sector de los laboratorios productores de medicamentos, quienes aplican aumentos periódicos y exagerados de sus productos, dejando a los consumidores con los bolsillos flacos y en ocasiones privándose de comprar los remedios necesarios para su salud, en especial a los pobres jubilados. Carlos Figueiras DNI 4.283.754

### Barrabravas

Miércoles 19, aproximadamente a las 13. Viajando por la ruta 7 hacia Mendoza. casi en el límite con San Luis, veo en una estación de servicio cuatro colectivos de la hinchada de fútbol del Club Almirante Brown, tres motos policiales con sus respectivos uniformados (dos por moto) haciendo guardia en la entrada de la estación de servicio, dos patrulleros, una camioneta y, a la salida, dos motos más. Todo para "custodiar" a los barrabravas. Hago 15 kilómetros más y aparecen otro colectivo en la autopista, en el carril rápido, y otra moto policial a la par, custodiándolos desde el carril lento. Esto obstaculizaba a los demás conductores que queríamos adelantar al colectivo. Me pregunto, o le pregunto a la ministra Bullrich, ¿quién paga ese enorme costo operativo? Mientras los policías custodian a los barras para que no hagan macanas, como si fueran chicos de 5 años, los ciudadanos de bien nos vemos sumergidos en el miedo y la inseguridad. Seamos serios y custodiemos a los ciudadanos de bien, y encierren a los que no quieren respetar las reglas de convivencia. Ya es insostenible. Leónidas Facio

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

leonidasfacio@gmail.com

CALOR

## La enormidad de la crisis climática

Moisés Naím

-PARA LA NACION-

WASHINGTON nte la enormidad de la crisis climática, es fácil caer en la tentación de buscar respuestas fáciles. Una tecnología milagrosa, un acuerdo internacional que nos salve, un deus ex machina para sacarnos del lodazal. Pensar así es no entender lo que se nos viene encima o lo que ya está aquí: los inéditos y disruptivos eventos climáticos que forman parte de nuestra cotidianidad. Ante una crisis de esta magnitud. escoger es perder: tenemos que ir con todo por el clima.

Sabemos que las fuentes de energía renovable como la eólica y la solar son cruciales para reducir las emisiones de carbono. Afortunadamente, estas fuentes ya son pilares fundamentales de los esfuerzos para contener el calentamiento global. Sin embargo, el sol v el viento son intermitentes v dependen de condiciones geográficas y climáticas muy específicas. Para mitigar estas intermitencias, las grandes baterías son esenciales, aunque enfrentan retos que limitan su uso. Si bien sus costos vienen reduciéndose, siguen siendo altos; su capacidad de almacenamiento es limitada y su fabricación depende de materiales escasos. El hidrógeno también ofrece una alternativa prometedora para el almacenamiento y transporte de energía, aunque requiere de sustanciales aumentos en la eficiencia de producción y enormes

Capturar y almacenar el dióxido de carbono es otra manera de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. En condiciones favorables estas tecnologías pueden llegar a capturar hasta el 90% de las emisiones de CO2. Su uso es especialmente útil en industrias difíciles de descarbonizar, como la producción de cemento y acero. RADAMIS

Pero claro, no es factible en todos los escenarios ni en todas las aplicaciones, así que es solo una más de las opciones por explorar.

La energía nuclear también jugará un papel fundamental en esta mezcla de soluciones. Siendo una fuente de energía que no genera gases de efecto invernadero, ofrece una generación constante y confiable de electricidad, complementando la naturaleza intermitente de las energías renovables. Aunque su imagen pública sigue siendo negativa, la energía nuclear es hoy mucho más segura para la salud humana que los hidrocarburos. La nueva generación de plantas nucleares sería muy útil para

hacerle frente a la crisis climática. No obstante, la reticencia de muchos gobiernos y empresas privadas a embarcarse en un programa de desarrollo nuclear hace que esta fuente de energía solo pueda estar disponible a largo plazo.

Otras tecnologías menos convencionales también jugarán un papel en la lucha contra el cambio climático. Fertilizar los ecosistemas oceánicos podría fomentar el crecimiento de algas y fitoplancton, que almacenen carbono a bajo costo. Otras técnicas de fertilización marina combatirán la acidificación del océano. Técnicas para añadir minúsculas partículas de sal a ciertas nubes sobre el mar

podrían aumentar la cantidad de radiación solar que estas reflejan, sacándola de la atmósfera antes de que pueda calentarla. Generar una capa de partículas reflectantes a la estratósfera podría tener un efecto similar, reduciendo rápidamente las temperaturas y ayudando a disminuir los riesgos climáticos. Habrá que completar muchísima investigación científica antes de que tales propuestas puedan ponerse en práctica.

Cada una de estas tecnologías tiene su lugar y ninguna puede resolver la crisis climática por sí sola. Ver las estrategias climáticas como alternativas entre las que hay que escoger es comenzar con mal pie. Lo deseable es un enfoque integral que combine todas estas tecnologías para maximizar sus fortalezas y compensar las limitaciones que cada una tiene.

Combinar energias renovables con el uso de baterías y nuevas tecnologías para el uso de hidrógeno, la captura y el almacenamiento de carbono y la energía nuclear puede crear un sistema energético eficiente, confiable v flexible. El uso de los océanos para almacenar carbono complementa naturalmente la captura y el almacenamiento de carbono, proporcionandomúltiples formas de secuestrar CO2 sin que alcance a contaminar la atmósfera. Si queremos ir con todo contra la crisis climática, no podemos excluir opciones de antemano ni ceder ante falsas alternativas.

Nuestro objetivo debe ser aprovechar las fortalezas de todas las tecnologías verdes que están siendo desarrolladas para contar con una estrategia integral contra las emisiones. Si no lo logramos, los costos de nuestra inacción serán estratosféricos. Millones de vidas están en juego, y la prosperidad y estabilidad de la especie humana. Aquí no caben medias tintas. •

### CONGRESO

## El laberinto de la Ley Bases

Félix V. Lonigro

PARA LA NACION

n el tratamiento de un proyecto de ley por parte del cámaras actúa como "cámara de origen" (la que lo trata y aprueba primero) y la otra, como "revisora" (la que lo trata y aprueba después). El principio general es que cualquiera de las dos cámaras puede ser cámara de origen, salvo en los casos en los que específicamente la Constitución dispone que una de ellas debe cumplir ese rol. Por ejemplo, los proyectos de ley sobre temastributarios deben comenzar a ser tratados por Diputados.

El proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal, enviados por el Presidente al Congreso, ingresaron en la Cámara de Diputados y tuvieron media sanción. Fueron al Senado, que, en rol de cámara revisora, efectuó modificaciones, haciendo que ambos proyectos regresen a la cámara de origen – Diputados – para que tome nueva intervención, como lo establece la Constitución nacional. Ahora la Cámara de Diputados tiene dos posibilidades: insistir con su proyecto original, para

lo cual necesita el mismo quorum con que el Senado hizo las modificaciones, o aceptarlas

caciones, o aceptarlas.

Si Diputados lograra insistir con suproyectooriginal, seráeste el sancionado y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Si aceptara los cambios hechos por el Senado o no alcanzara el quorum para insistir con el proyecto original, el sancionado será el proyecto modificado por este. Lo que está constitucionalmente vedado a la Cámara de Diputados, en esta segunda intervención, es hacer nuevas modificaciones a las hechas por el Senado, cámara revisora en este caso.

¿Puede Diputados aceptar algunos delos cambios hechos por el Senado y rechazar otros? Por razonable que sea, eso no está previsto en el texto constitucional, motivo por el cual, ante a esta "laguna jurídica", fue el Congreso de la Nación el que resolvió la cuestión, mediante un "acuerdo" celebrado entre ambas cámaras, el 26 de octubre de 1995, a través del cual se definió que cuando una de ellas actúa como cámara de origen y recibe un proyecto con

varias modificaciones por parte de la que actúa como revisora, puede aceptar algunas de ellas y desechar otras. Una posterior modificación en el Reglamento del Senado incorporó ese criterio para los casos en los que este actúa como cámara de origen; no así el Reglamento de la Cámara de Diputados.

También se debate si la Cámara de Diputados, en la nueva intervención que le corresponderá como cámara de origen para el tratamiento del paquete fiscal, puede incorporar nuevamente los capítulos eliminados por el Senado sobre Bienes Personales e impuesto a las ganancias. Es cierto que cuando la cámara revisora rechaza íntegramente un proyecto de ley, este pierdeestadoparlamentarioynopuede ser tratado otra vez hasta las sesiones del año siguiente (así lo prevé la Constitución), pero en este caso no fue rechazado el texto completo de la ley, sino solo una parte (Ganancias y Bienes Personales). Esas "eliminaciones", respecto del proyecto global, constituyen solo "modificaciones" que habilitan a Diputados,

como cámara de origen, a insistir con su proyecto original, que contenía los capítulos eliminados en instancia de revisión. Diputados podrá reincorporar los artículos eliminados por el Senado.

Las diferentes interpretaciones que giran en torno a las cuestiones planteadas hacen prever que de sancionarse ambos proyectos con algunas de las modificaciones hechas por el Senado, y no con otras, podrían ser judicialmente objetados, invocándose para ello la existencia de vicios en el proceso de formación las mismas.

Si así ocurriera, con toda seguridad serían rechazados por la Justicia, que muy probablemente afirmará que las cuestiones relacionadas con el proceso de formación de la ley son propias del Congreso, y por lo tanto no son justiciables, sobre todo cuando el "vicio" invocado estuviera relacionado con las interpretaciones referidas, producto de lagunas jurídicoconstitucionales. •

Prof. Derecho Constitucional - UBA

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900. Sáb \$2700. Dom \$3200. Recargo envío al interior: \$380. En Uruguay: Lun "Vie. \$U60. Sáb. \$U85.





### MANUSCRITO

## Alta en el cielo, un águila guerrera

Joaquín Garau

-LA NACION-

ué mejor manera de homenajear a la semana que pasó -en la que hubo 37 feriados por días patrios y faltó Navidad nada más- con un grato recuerdo de aquellos actos escolares en los que todos alguna vez cantamos a destiempo el Himno Nacional, la Marcha de San Lorenzo y, más a los tumbos porque pocos lo tienen fresco, el Himno a San Martín.

una maestra pidiendo silencio a los alumnos durante diez minutos y después rogando silencio a los padres durante otros veinte minutos. Cuando todos se callaron, las ma-

dres pusieron el celular en silencio, los padres dejaron de organizar el fútbol del viernes y las abuelas encontraron dónde sentarse, empieza el acto. Dicho de otra forma: se ponen todos de pie para recibir a la bandera de ceremonia, Y ahí entra, acompañado por los aplausos, el tridente que lleva el estandarte nacional. Esos tres pobres estudiantes por dentro se mueren de vergüen-Un acto escolar empieza con za porque todos los están mirando para ver si se caen, se tropiezan o si se les patina la bandera. Y ellos desearían haber sacado malas notas y no tener la responsabilidad de representar al colegio.

Con ellos ya ubicados, y aprovechando que están todos de pie, se escuchan las estrofas del Himno Nacional Argentino. Y arranca el famoso: paaan, paaan, papán... Y el cassette salta. Más que el Himno parece una canción de David Guetta. Porque a la escuela argentina promedio no le importa la revolución del CD, no escuchó hablar del Ares y ni sintió la mención del pendrive. Menos que menos se inclinaría por esas invenciones modernas como Spotify. No, la escuela argentina es laica, gratuita, pública, obligatoria y amante del cassette. Al que le gusta bien y al que no, que se pague la privada.

Una vez resuelto el tema del Himno, y cuando el "O juremos con gloria morir" se esfumó en el aire, llega el momento más mágico de todos: el sonido empieza a fallar. En el instante en que la directora va a leer unas palabras en homenaje al prócer, el micrófono tiene un ataque de acople, interferencia y locura patria. Por momentos la deja empezar a hablar y, justo a la mitad, decide morir (el micrófono eh, no la directora, la directora sigue con

vida). Entonces la pobre docente (pobre por la situación, no por el salario, aunque también podría ser por el salario) mira hacia su público y por dentro piensa: "¿Por qué no estudié abogacía?". Sin embargo, no puede aflojar ni ceder, o al menos no mientras lee que San Martín fue valiente; Belgrano, un patriota, y Sarmiento, un adelantado a su época. Por lo que llena sus pulmones

La mujer no sabe cómo seguir hasta que el destino la ayuda con un clásico: el abanderado se acaba de desmayar

de aire y sigue leyendo a viva voz. Obviamente no se escucha nada. los padres siguen cuchicheando y los de séptimo grado se pelean con los de sexto. La mujer no sabe cómo salir de la situación hasta que el destino la ayuda con un clásico de todos los tiempos: un estruendoso sonido

y un alarido de la preceptora le indican que el abanderado se acaba de desmayar. El pobre está ahí tirado, escoltado por dos compañeros que lo miran con cara de "uy, se murió". Y no está muerto, simplemente no desayunó, se puso nervioso y encima la directora se extendió de más con su discurso.

Con el abanderado ya arrastrado tras bambalinas, arranca la puesta en escena que prepararon con tanto cariño las docentes. Y así entran las damas antiguas -cuyas madres se gastaron el aguinaldo alquilando el traje-, los vendedores ambulantes -pintados con corcho- y el alumno que tiene el protagónico, que puede ser San Martín, Belgrano, Sarmiento o, si el colegio es un poco más disruptivo, Messi o algún ex Gran Hermano.

Terminado todo eso con un aplauso final, los padres caen en la realidad de que, encima, tienen que ir al trabajo, llegar tarde y sentarse ocho horas frente a una computadora, pero con la alegría imborrable de haber visto a sus hijos ser felices y con la imagen fresca del abanderado desmayándose frente a todos. •

### De otro planeta

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



GUADALUPE PARDO/AP

CALLAO, PERÚ T ay quien dice que los gatos son de otro planeta, y cómo refutarlo. ■ A ver quién evita el hechizo de su gracia, distancia, apego discreto, belleza. Hasta del más callejero o maltratado por la vida emerge esa aura. Tigres pequeños, salvajes solapados, portadores de la conciencia del felino: saberse regio y actuar en consecuencia. Por caso, ignorar un alambre de púas que a cualquier otro ser le hubiera impuesto reparos.

El gato que aquí vemos avanza por entre el alambrado de la cárcel Colonia Sarita, en la ciudad de Callao, Perú, como si nada se interpusiera entre su cuerpo y el aire. Quizá no sean de otro planeta; tal vez-como señalan algunos de sus admiradores- su secreto sea que poseen los atributos del agua. Cada tanto habría que imitarlos y afrontar el peso del mundo con atención y sin miedo. Ser felinos, ser agua: dúctiles, suaves, sagaces, certeros. •

### CATALEJO

Ficciones

### Carlos M. Reymundo Roberts

Como es sabido, el elogio puede tener distintas modulaciones o naturalezas: elogio sincero, genuino; forzado-por ejemplo, la llamada "mentira piadosa"-, y desproporcionado, cuando no directamente falso, es decir, sin justificación alguna.

En la Argentina (¿o también en otrospaíses latinos?) abundan losque repartenelogiosa cosas no elogiables, al menos no en términos grandilocuentes. "Espectacular tu tuit. No se ha escrito nada mejor". De tanto repartir alabanzas terminan creando un mundo de ficción, hasta el punto de que, osados, pueden incluso hablar maravillas de lo que ni siquiera conocen. El elogio, así maltratado, se desnaturaliza. El elogiador se convierte en mentiroso. Por contraste, hay personas que administran muy bien sus juicios. No regalan nada, y entonces lo que dicen resulta creible.

Un viejo periodista de LA NACION, de origen sajón, era el mejor ejemplo: riguroso para aplaudir, y, además, implacable si consideraba que no debía ser aplaudido. Una vez alguien lo felicitó por una entrevista que había hechoalembajador de EE.UU. "¿Tegustó? A mí, no. Los diplomáticos son expertos en no decir nada". Elogiaba solo cuando correspondía hacerlo, y en la medida justa. Seneca enseñó a ser "parco para elogiar, y más parco todavía para criticar. •





SUSCRIBITE

Hablanos por whatsApp: (11) 5799.3654 o si preferis llamarnos: (11) 5199.4794

Living LUGARES









La casa de Diego en la Bombonera Remates, disputas familiares y el desfile de famosos: las historias del palco más simbólico de la Ribera ▶ P. 4

La muñeca del campeón Esta vez sin el mejor auto, el GP de España también se lo llevó Verstappen > P. 7





La sonrisa de Messi, síntoma de sus días felices en la selección después de tantos años de sinsabores; hoy festejará sus 37 años rodeado por un plantel que lo admira

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

GRUPO A: ARGENTINA / PERÚ / CHILE / CANADÁ









Identificación y pertenencia: diferentes cumpleaños de Messi, siempre con la ropa de la selección argentina, de 2005 hasta hoy

REDES

# Los 37 de Messi: el festejo de cumpleaños que por fin será pleno

Desde que debutó en la mayor, en 2005, la mitad de las celebraciones las pasó concentrado; se tratará de la primera como campeón mundial

Federico Águila ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY.— Messi se acostumbró a vivir en la selección. En casi dos décadas, un país entero vio al capitán llorar, renunciar, disfrutary gozar. Desde que debutó en la selección mayor en 2005 pasó la mitad de sus cumpleaños concentrado con sus compañeros; hoy festejará en la intimidad en el Hilton Short Hills de Nueva Jersey, donde el plantel de Scaloni prepara el segundo partido de esta Copa América 2024.

Desde que irrumpió en Barcelona como una figura de nivel global, Messi fue citado siempre a las convocatorias de todos los técnicos que estuvieron al frente de la Albiceleste. Y la fecha de su cumpleaños, el 24 de junio, coincidió en una decena de oportunidades con la selección: cuatro mundiales (más una copa del mundo juvenil, cuando cumplió sus 18 años en Holanda) y seis Copa América. Este será su séptimo festejo mientras disputa un torneo continental.

Alemania 2006 marcó el debut mundialista de Messi. Jugó en total tres partidos y arrancó uno como titular. Allí marcó su primer gol, apenas ingresó en el 6 a 0 ante Serbia y Montenegro. Eliminado por penales frente a Alemania en los cuartos de final, aquel Mundial fue

recordado por ese joven de melena larga sentado en el banco de suplentes mostrando toda su bronca. El DT José Pekerman no lo hizo entrar ni un minuto aquella tarde en Berlín.

El partido previo a esa eliminación, Messi festejó en la cancha sus 19 años. En Leipzig, en el este alemán, la selección derrotó en el alargue 2-1 a México con un inolvidable zapatazo de Maxi Rodríguez. Messi ingresó en lugar de Saviola faltando cinco minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario. Fue su mejor regalo. La celebración se hizo en la concentración de Herzogenaurach. La torta fue compartida por Riquelme, figura de esa generación y que también celebra el mismodía, aunque es nueve años mayor. Hubo visita de familiares, asado y cantó el exNocheros Jorge Rojas, Lionel Scaloni era parte del plantel.

Los 20 años del 10 llegaron en Venezuela durante la preparación de la Copa América 2007. Fue cuatro días antes del debut contra Estados Unidos, Argentina goleó 4-1 y Messi jugó los 90 minutos. En ese certamen la selección que dirigía Basile perdió 3-0 contra Brasil en la final. Era la época de las frustraciones.

Ese 24 de junio en Maracaibo hubo un festejo tranquilo con Riquelme. El Diez prefirió esperar a la vuelta para celebrar a lo grande los 20. "La idea era hacerlo ense-

guida, cuando volviéramos. Pero, la verdad, que primero no tenía ganas de nada", contó el día que, un mes después, se juntó con sus padres y amigos en el bar La Usina de Rosario para bailar al ritmo del Grupo Cali.

En Sudáfrica 2010 Maradona le dio toda su confianza: el aura de la 10 y hasta una vez llevó cinta de capitán. Leo jugó los cinco partidos, hasta caer en cuartos de final, otra vez frente a Alemania. La imagen del DT consolando a su heredero quedó como una de las postales de esa dura eliminación en Ciudad del Cabo.

Dos días después del triunfo ante Grecia en la lejana Polokwane llegó el cumpleaños 23. A la concentración de la Universidad de Pretoria lo fueron a buscar sus hermanos, Rodrigo y Matías. Lo llevaron al condominio donde alquilaban una casa. Allí lo esperaban Marisol, su hermana menor, y Antonela, su novia de la infancia

Una semana antes de cumplir 24, Messi estaba preparando con la selección la Copa América 2011, que se jugó en Argentina. Esa noche celebró en Puerto Madero junto a sus hermanos, Antonela y sus padres. Lo que fue un augurio de buenos deseos se transformó en pesadilla: la selección cayó derrotada por Uruguay, en Santa Fe, por los cuartos de final, y unos días antes, contra Colombia (0-0) el capitán recibió las mayores reprobaciones del público argentino. "Nunca me putearon tanto", reconoció hace poco.

En 2014, Leo fue figura y conductor del equipo que llegó a la final. Pese a jugar mejor que Alemania, cayó en el alargue y se quedó sin Mundial. Balón de Oro y cuatro goles. Dos de ellos los convirtió el día después de su cumpleaños 27: ante Nigeria para cerrar el grupo, en Porto Alegre

cerrar el grupo, en Porto Alegre. Los 28 y 29 años de la Pulga fueron en la previa de dos grandes frustraciones en la Copa América. Y contra el mismo rival, Chile. En Viña del Mar, en 2015, sopló las velitas en el hotel Radisson Concón, Dos días después, la Argentina eliminó por penales a Colombia. En la final, la suerte fue esquiva desde los doce pasos. Al año siguiente, en Nueva Jersey, la selección volvió a llegar a la final de la Copa América. Sus compañeros le organizaron el festejo dos días antes de la definición. Otra vez derrota por penales. Y aquella renuncia del 10. No le podía encontrar la vuelta a la frustración.

Para los 31, el capitán pasó el 24 de junio junto a sus compañeros en la ciudad rusa de Bronnitsy, donde el

### Variantes seguras, y quizás, hasta en las tres líneas

La Argentina no repetirá la formación del debut. Después del 2-0 sobre Canadá, mañana, desde las 22 contra Chile, por el Grupo A, Scaloni no elegirá a los mismos once jugadores. Se especula con dos cambios, mínimos, y hasta cinco, también. En la zona izquierda de la defensa, podrían ingresar Otamendi y Tagliafico por Lisandro Martínez y Acuña, respectivamente. ¿Otras opciones? Enzo Fernández por Paredes; Nicolás González por Di María y, quizas, Lautaro Martínez por Julián Álvarez. plantel de Sampaoli estaba concentrado. Antonela y sus hijos se habían quedado en la Argentina. Hubo una discreta torta con el número 31 en la concentración, donde el ánimo no era el mejor. La selección había empatado el primer partido con Islandia y el capitán erró un penal. En la segunda fecha llegó una categórica derrota frente a Croacia por 3-0. Luego vino el pase frente a Nigeria y la debacle ante Francia, por los octavos de final.

La traumática salida de Sampaoli derivó en la ratificación de uno de sus ayudantes para hacerse cargo de la selección para la Copa América de Brasil 2019. Arrancaba la era Scaloni. Tras superar la etapa de grupos, Messi recibió en Porto Alegre a casi toda su familia para celebrar los 32 años. Allí estuvieron Antonela y sus hijos, sus hermanos y sus padres, Jorge y Celia. Una semana después, la selección quedó eliminada frente a Brasil en las semifinales. La Argentina y su capitán no pudieron cortar la racha sin títulos.

En la Copa América de 2021, la de los barbijos y estadios vacíos por la pandemia, el rosarino estuvo lejos de sus afectos. La selección se mantuvo recluida en Ezeiza, y durante el certamen viajaba, jugaba y regresaba al predio de la AFA. En la serie de Netflix que retrató ese certamen, Papu Gómez y Leandro Paredes recordaron aquel cumpleaños número 34. "Les dijimos a los utileros que nos den bolsas y empezamos a meter cualquier cosa. Entonces, cada uno llegaba a la habitación de Leo con un paquetito diferente y él no se lo esperaba. Llegamos con la tortita y después uno con un desodorante, otro con un perfume y había hasta agua bendita. Un bidón de agua bendita, dentifrico...", recordaron. "Yo ya estaba acostado, tenía ganas de irme a dormir y aparecieron todos estos. Eran todas boludeces...", contó Leo.

Cuatro días después se despachó con dos goles frente a Bolivia en la etapa de grupos en el triunfo por 4 a l. De ahí, el camino hacia la consagración en el Maracaná y el inicio de un ciclo de oro que se coronó al año siguiente en Qatar.

Su último festejo fue como campeón del mundo, en 2023. Lo pasó en Rosario, junto con su familia. En la noche previa, en el Monumento a la Bandera se proyectó la leyenda "Feliz cumple, Leo". El cumpleaños 36 lo vivió en la cancha en la que siempre dijo que soñó jugar desde chico. Fue en la despedida de Maxi Rodríguez. Varios de los campeones de Qatar estuvieron ahí. Esa noche, la hinchada de Newell's le cantó el 'Cumpleaños Feliz'.

"Hacía mucho que no pasaba un cumpleaños en Rosario, con mi familia y mis amigos. Es el primero siendo campeón del mundo, así que es especial también", sostuvo el capitán.

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024



Dibu Martínez tendrá un desquite frente Chile: en tres partidos, siempre le hicieron goles; el arquero buscará otra marca

GETTY IMAGES

## No todo es el ataque: Dibu Martínez tiene números envidiables

Al arquero argentino apenas le convirtieron 16 goles en 40 partidos; del jugador controvertido a la figura que garantiza efectividad

#### Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY.— La expresión del público es irrefutable. Cada vez que Dibu Martínez aparece en escena confirma que, quitando del medio a Lionel Messi, máxima estrella mundial, es el más popular y querido. Se pudo comprobar en el caluroso paso de la selección por Atlanta, donde los argentinos no solo se apiñaban en la calle para tener una vista del plantel cada vez que subía al micro rumbo al entrenamiento, sino que pululaban por el lobby a la espera—utópica, por supuesto—decruzarse con algún protagonista.

También en el estadio Mercedes Benz, en la previa del choque con Canadá, el público estalló cuando el arquero salió a realizar el calentamiento. Aullidos para Dibu, el hombre que construyó su propio personaje con su desparpajo, su genuina insolencia y sus desbordes que irritan a todo aquel que se siente oponente. Una suerte de tómalo o déjalo envuelve al personaje público, al que entra en la cancha. Afuera es el pibe al que todos quieren, el loco lindo, el tipo sin filtro, pero frontal. El que tantas veces contó su historia de pelearla de abajo en Mar del Plata, la solitaria incursión a Buenos Aires para triunfar en Independiente, la temprana posibilidad de probar suerte en Inglaterra. Y el reconocimiento total de grande.

Hoy, Dibu tiene 31 años, estatus de leyenda y detractores en varias partes. En Colombia es tratado de irrespetuoso y ventajero tras aquella definición por penales de la Copa América 2021 en la que patentó la frase que hoy es remera: "Mirá que te como"; en Francia, por ejemplo, es enemigo público número uno después de la final ganada en Qatar, sus bailecitos y sus pullas.

Es fresco y espontáneo, aunque eso pueda traerle alguna consecuencia. Luego del triunfo ante Canadá, en el debut, irrumpió en plena transmisión cuando un patrocinador iba a entregarle el trofeo de mejor jugador del partido a Julián Alvarez, Dibu se metió, quebró el protocolo y pidió entregarle el galardón. "La rompiste, pa", le dijo a Julián, ante la nerviosa mirada del hombre del sponsor. Después habló con los medios argentinos, arremetio contra el estado del campo de juego y deslizó una crítica por el nivel de los rivales que suele tener Argentina en los partidos amistosos. Tómalo o déjalo, así es Dibu.

Perodetrás de todo ese personaje hay un arquero técnicamente estupendo, de una evolución extraordinaria que va más allá de haber atajado penales fundamentales. Seguro en los centros, gigante en los mano

a mano, es el prototipo del guardameta ganador, ese que en situaciones de apremio evita el derrumbe (si
hay duda con esto último, recurrir
al capítulo Kolo Muani de su vida).
Lo hizo en el debut ante Canadá con
varias tapadas cruciales. Y a todo esto le sumó algo que también mostró
en la noche de Atlanta: la capacidad
para poner de cara al gol a un delantero con un saque largo con el pie.
Por poco, Messi le hace facturar a
Dibu una asistencia memorable.
El arquero canadiense Crepeau lo
evitó.

Y más allá de todos los conceptos técnicos y subjetivos que se puedan destacar, hay una verdad que indican los números que engrandecen el paso de Dibu Martínez por la selección argentina. El encuentro ante Chile significará el partido número 41 de su carrera con el buzo nacional; así, superará a Antonio Roma y se meterá entre los cinco guardavallas con más participaciones, detrás de Sergio Romero (96), Ubaldo Fillol (54), Roberto Abbondanzieri (49) y Sergio Goycochea (44).

Tuvo que tener paciencia Dibu, que tras un paso por juveniles, en 2011 fue convocado por Sergio Batista para dos amistosos, ante Nigeria y Polonia, con una selección mayor alternativa. El marplatense estuvo sentado entre los suplentes en sendos cotejos, en los que atajó Adrián Gabbarini. Pasaron poco más de ocho años para que otro seleccionador confiara en sus condiciones; ese fue Lionel Scaloni.

Tomó el puesto en junio de 2021, en las eliminatorias, justamente frente al rival de este martes, Chile. Lo hizo porque el arquero titular, Franco Armani, que venía con un Mundial sobre su espalda (Rusia 2018), estaba enfermo. Dibu no salió más, salvo por fuerza mayor. Se convirtió en un indiscutible y un pilar absoluto del ciclo ganador de Lionel Scaloni. Cuando lo necesitaron, apareció. Héroe en series de penales y en atajadas fundamentales para resguardar un resultado. Es un inamovible y siempre está al servicio de la selección. Desde que tomó el puesto en aquel partido con Chile, solo faltó a cinco convocatorias por distintas lesiones. Y hubo dos partidos más en los que fue citado pero Scaloni prefirió darles rodaje a otros compañeros (Gerónimo Rulli y Wálter Benítez).

Los números de Dibu son asombrosos. Posee el coeficiente de goles en contra más bajo de todos los arqueros de la selección (-0.4), pues en los 40 partidos solo le convirtieron 16 goles.

Y el otro aspecto destacable es el de las vallas invictas, una verdadera obsesión para él. De los 40 partidos que disputó, 29 terminaron con su arco en cero. Una cifra enorme.

Y ahora llega Chile, justamente el rival que fue su puerta de entrada a la selección argentina. El dato es que Dibu se midió en tres oportunidades contra el equipo trasandino y en ninguna pudo conservar su arco en cero. Fue la len aquel debut en las eliminatorias de 2021; mismo resultado en el comienzo de la Copa América de ese año, y triunfo 2 a l, en Calama, a comienzos de 2022, en el camino hacia Qatar.

Así es Dibu, el que va por más. El de la adoración por sus hijos que lo inspiraron a llevar siempre el 23 en la espalda. Santiago, su primogénito, nació un 23 de junio. Justamente un día como hoy. Las redes fueron su consuelo para saludarlo y celebrarlo mientras se concentra para una nueva misión. A la más pequeña, a Ava, también la lleva en un lugar especial en esta Copa. En su cabeza se hizo marcar las iniciales: Sy A. Santiago y Ava. Ellos son el cable a tierra del Dibu que dentro de la cancha se transforma en una criatura de apetito ilimitado. •

### Ganaron los locales; duelo de técnicos argentinos

Estados Unidos debutó en la Copa América con un sólido éxito: por el Grupo C, el equipo local derrotó a Bolivia por 2-0, con goles de Pulisic y Balogun. El conjunto norteamericano dominó el desarrollo y, a partir de una rápida ventaja, la victoria no corrió grandes riesgos. La diferencia de jerarquía resultó fundamental en el encuentro,. Hoy, a las 19, por el Grupo D, Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, se enfrentará con Paraguay, a cargo de Daniel Garnero, y, a las 22, Brasil jugará con Costa Rica.

## **29**

### encuentros

son en los que Emiliano Martínez no recibió goles sobre los 40 que disputó con el seleccionado argentino.

"Ganamos la Copa América sin gente, solo con algunos presentes en la final. Esta es algo muy serio para el plantel".



## "Diego lo amaba". El palco de Maradona: el remate de Macri, las disputas familiares y el desfile de famosos

La Bombonera guarda un lugar venerado que supo de alegrías y peleas; en la actualidad es motivo de conflictos entre Dalma, Giannina y el resto de los herederos del Nº 10



Maradona, en el lugar en el que se sentía como en su casa: el palco de la Boml

TEXTO Leandro Contento PARA LA NACION

Un tanque anfibio, una casa con zoológico, un anillo de diamantes, una gorra del Che Guevara y una Ferrari Negra valuada en 1.000.000 de dólares fueron algunos de los regalos más extravagantes que recibió Diego Armando Maradona a lo largo de su carrera deportiva. Empresarios, políticos, diplomáticos, jefes de Estado y presidentes de distintos clubes del mundo halagaron al astro argentino con los obsequios más costosos, originales y estrafalarios del planeta. Sin embargo, ninguno resultó tan importante en la vida de Diego como el palco VIP del primer piso de la Bombonera, aquel que perteneció a Maradona durante más de dos décadas y que hoy es motivo de disputa entre Dalma, Giannina y el resto de los herederos del 10.

La muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre de 2020, reavivó la interna familiar y dejó un millonario patrimonio a repartir entre sus cinco hijos legítimos: Dalma y Gianinna, de Claudia Villafañe; Diego Junior, de la italiana Cristiana Sinagra; Jana, fruto de su relación con Valeria Sabalain; y Diego Fernando, el más chico de todos, de su vínculo con Verónica Ojeda. El palco, ubicado casi exactamente sobre la línea que divide los dos campos, también fue parte de la contienda judicial. En 2004, la comisión directiva de Boca, encabezada en aquel entonces por el presidente Mauricio Macri, le otorgó a Diego un palco "de por vida" en un sector privilegiado del estadio del Xeneize. Es decir: hasta el día de su muerte. Sin embargo, las llaves continúan en manos de sus hijas mayores.

### Bajo rastreo satelital

"Una goleada en dólares", titu-

ló LA NACION el jueves 2 de mayo de 1996, horas después de que Mauricio Macri redondeara un excelente negocio en beneficio de Boca: el ingeniero, por entonces 37 años, que transitaba su primer período como mandatario del club, había recaudado más de 5.000.000 de dólares por el remate de 32 palcos VIPy 200 plateas preferenciales en el renovado estadio boquense, reinaugurado 72 horas más tarde en la histórica derrota por 6 a 0 ante Gimnasia. Uno de los beneficiarios de esos palcos fue Diego Maradona, futbolista estrella del plantel de Carlos Bilardo, que acudió al remate junto a su amigo y representante, Guillermo Coppola.

Coppola había sido durante años el dueño del famoso palco 17, por el que habían desfilado innumerable cantidad de figuras del espectáculo (Luis Miguel, Ricky Martin), además de Diego y otros afamados personajes de la noche de los 90. Tras la remodelación del estadio. Coppola intentó por todos los medios conservar ese lugar, pero todos los palcos fueron a remate.

martillero, con muñeca para saber cuándo apretar y aflojar a los compradores, Macri abre el primer sobre lacrado con una oferta inicial de 300.000 pesos (dólares). Es por el palco "Sl" (de la mitad de la cancha, el primero hacia el sur, el lado de La Doce), el mejor cotizado de los 32, equipado con aire acondicionado, frigobar y TV de 29 pulgadas.

"Guillermo, ganalo", le pide Maradona. Coppola se niega: "No podemos, Diego, no tenemos un peso". "¡No lo pierdas, era de tu papá!", insisteelídolo. "¿Estás loco? ¿Dedónde querés que saque la plata? ¡Nos fundimos!", devuelve el agente. En

medio del murmullo, Macri le baja el martillo al primer palco rematado: "Por diez años, 305.000 dólares la oferta del señor Diego Armando Maradona, A la una, a las dos, jy a las tres!". Hay aplausos en la sala. Las cámaras giran para enfocar al Diego sonríe. Macri guiña un ojo. Coppola es acompañado por los dirigentes Pedro Pompilio y José Beraldi a identificar el palco frente a un plano gigante, apoyado sobre un soporte de madera. Los tres sonríen para la foto.

El palco, en realidad, es un regalo de Oldemar "Cuqui" Barreiro Laborda, apoderado en Argentina de la empresa de monitoreo satelital Lo/Jack que busca desembarcar en el fútbol con la idea de expandir su marca. "Es de ustedes", susurra Laborda al oído de Coppola. El empresario, condenado en 2019 a ocho años de prisión en la causa por contrabando y asociación ilícita conocida como "la mafia de los contenedores", cedería a Maradona el abono de su palco a cambio de que el ídolo boquense luciera una gorrita con el logo de la firma En su improvisado papel de y participara de diferentes actividades comerciales vinculadas con la marca. Como parte del acuerdo, que también incluyó la figura de Claudio Pol Caniggia, compañero de Maradona en Boca, Laborda le obsequió a Diego un caballo ("Ted Lapidus"), una casa rodante valuada en 100.000 dólares y el famoso camión Scania con que el ídolo se presentó a un entrenamiento del Xeneize en octubre de 1997, con Coppola de copiloto.

> Maradona transitaba su último período como jugador de Boca, pero producto de sus problemas físicos y sus idas y vueltas con la dirigencia, eran más los partidos fue-

ra que dentro de la cancha. Desde que obtuvo el palco, disputó cuatro encuentros en 1996, siete en 1997 y se perdió 14. Diego tenía su espacio asignado en la Bombonera, pero prefería quedarse en casa. "Si vengo a la cancha me mato", decía. Con el paso del tiempo, el palco SI del Alberto J. Armando se fue convirtiendo, de a poco, en uno de sus lugares predilectos.

El 1º de junio de 1996, Maradona observó su primer partido desde el palco VIP, un amistoso ante la Universidad de Chile que terminó en victoria por 3 a 1 con goles de Silvio Carrario, Fernando Cáceres y Sebastián Rambert. Cuatro meses después, Boca venció 3 a 2 a River y Diego, desde afuera, jugó su propio clásico. Roberto Pompei y Gabriel Cedrés celebraron sus goles de cara al palco del 10, que los había respaldado en la semana. Esa noche, la del famoso "nucazo" de Hugo Romeo Guerra, Diego disparó munición pesada contra Ramón Díaz ("no existe"), anunció que no volvería a Boca al final del Apertura y que su futuro podría estar en Rayo Vallecano o en el fútbol de Japón. Todo, con la gorrita de Lo/Jack.

La Bombonera cuenta con seis bandejas de populares, tres de plateas, una platea preferencial, dos torres-terrazas de cinco pisos cada una y siete sectores de palcos: los VIP, como el de Diego; los de los pisos 1, 2 y 3 del edificio que da espaldas a Del Valle Iberlucea; los A, B, C, D, My Corporativo, sobre la platea media; y los situados a ras del piso, detrás de los bancos de suplentes, inaugurados en 2017. A comienzos de abril, Boca publicó en su página web los precios actualizados de los abonos, que van desde los \$714.900 por 12 meses (en el tercer

piso, a la altura de los corners) a los \$1.370.500 (primer piso, en el centro de la cancha). Es decir: entre 8700 y 16.700 dólares al año, sin contar el adicional de Conmebol en partidos internacionales. La lista no incluye palcos VIP, ni los ubicados al borde del campo de juego, ya que pertenecen, en su enorme mayoría, a empresas y sponsors del club.

### El palco de su casa

Dalma, Giannina, Claudia, Doña Tota, Don Diego, Lalo, su hijo Jorgito, Jana, Charly García, Luciano Pereyra, Juan Maartin del Potro, el músico Fabián "Zorrito Vön" Quintero, los empresarios Pablo Cosentino y Omar Suárez son algunos de los famosos que compartieron palco con el astro entre 1996 y 2016, la última vez que pisó la cancha como hincha. Otros que cumplieron el sueño de observar un partido junto a Diego fueron los actores de la serie infantil Cebollitas, en la que Dalma interpretaba el papel de "Sofía", y el delantero malvinense Martyn Gilson Clarke, que estuvo a prueba en la reserva del Xeneize y antes de regresar a las islas se dio el lujo de comer pizza con cerveza en el palco de Diego tras una goleada de Boca 3 a 0 sobre Independiente.

"Diego amaba su palco. Era un lugar sagrado para él, porque ahi podía disfrutar de sus tres grandes amores: Boca, la familia y los amigos", repasa Omar Suárez, dueño del club nocturno Cocodrilo y parte del círculo intimo del idolo a principios de la década del 2000, "El día de la final con Cruz Azul [NdeR: por la Libertadores 2001], que se definió por penales, Diego estaba como un chico. Gritaba, rezaba, se

DEPORTES | 5 LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024



bonera, desde un sector privilegiado y con la mejor vista; la disputa por su herencia incluye ese lugar

comía las uñas. Recuerdo que festejamos con unos paraguas azules y amarillos que había mandado a fabricar con el logo de Cocodrilo, y la imagen se viralizó tanto que a la salida de la cancha la gente pagaba entre 50 y 100 dólares para llevarse el paraguas de Maradona. Ese palco tenía una magia increíble. Era para ocho personas, pero a veces éramos como mil", narra Suárez, desde Cancún.

"Todo el mundo quería ver los partidos al lado de Diego, pero él decidía quién entraba y quién no. A veces aparecía algún famoso que quería figurar un poco y Diego nos pedía que cerráramos la puerta. O los hacía pasar un ratito, se sacaba una foto y veía el partido tranquilo. Era muy celoso de su palco", agrega el empresario. Entre 2000 y 2005, Maradona se instaló en Cuba para someterse a un tratamiento de rehabilitación para su adicción a la cocaína. Sin embargo, el palco de la Bombonera fue su cita obligada cada vez que visitaba Buenos Aires.

# Para toda la vida

El 17 de enero de 2004, Boca recibió a Bolívar por la final de vuelta de la Copa Sudamericana. El equipo de Jorge Benítez había caído l a 0 en La Paz, aunque en el llano la historia sería bien distinta. El Xeneize golpeó de entrada y levantó su título internacional número 13 en una noche especial para todo el Mundo Boca. Martín Palermo llegó al gol 100, Carlos Tevez se despidió a lo grande antes de fichar para el Corinthians y Maradona recibió, en la previa del partido, "el regalo más lindo del mundo": un año y medio antes de caducar el acuerdo con Lo/ Jack, Boca le entregó una llave simbólica en la previa del partido para

que Diego utilice "de por vida" las instalaciones de su palco. Sí, hasta que la muerte los separe.

"Diego era un ídolo del club y decidimos otorgarle ese palco a modo de agradecimiento por todo lo que le había dado a Boca y al pueblo argentino. Se aprobó en comisión directiva y se le obsequiaron las llaves en el campo de juego para que tuviera el reconocimiento de toda la gente", aporta José Beraldi, titular del Departamento de Fútbol de Boca entre 2003 y 2007. La entrega solo quedó plasmada en un acta de Comisión Directiva. "Fue todo de palabra", agrega Beraldi en charla CON LA NACION.

Durante esos años, la imagen de Diego en su palco de la Bombonera recorrió las portadas de los principales medios deportivos del país. Fue, durante años, una ventana abierta a la privacidad del 10. Martín Arévalo fue uno de los periodistas deportivos que más tiempo compartió con el 10. Conoció a Diego en 2001, cuando Maradona era manager de Almagro (llevó como técnicos a Héctor Enrique y José Luis Brown) y el periodista especializado en Boca cubría la información del Tricolor de José Ingenieros. Y mantuvieron una relación de amistad hasta los días finales del astro. "A Diego le he hecho infinidad de entrevistas en su palco, pero lo que más recuerdo era cuando me indicaba qué jugador le había gustado y yo lo cruzaba al aire en las transmisiones de los partidos para que él los felicitara por el partido y le pidiera la camiseta. Diego fue el mejor productor de radio que tuve en mi vida", cuenta Arévalo, quien además le obseguió al ídolo varios de los cuadros que Diego colgó en su palco.

Otra imagen que quedó grabada en la memoria de Arévalo fue la bandera que colgó Maradona el día que Guillermo Barros Schelotto actuó en reserva ante Tiro Federal, en octubre de 2005, y la reacción inmediata del 10 cuando Marcelo Delgado, quien competía por el puesto con el Mellizo, sostuvo en declaraciones radiales que él no necesitaba "de Maradona ni de ningún dirigente" para formar parte del equipo. Diego era vicepresidente del Departamento de Fútbol y esa misma noche salió al aire en el programa de Arévalo para poner en caja al Chelo. "Muchas de las noticias que generaba Diego nacían dentro de su palco", añade Martín.

Maradona utilizó su palco hasta mediados de 2016, cuando dejó de asistir al estadio por cuestiones personales. Tampoco concurrió entre 2008y 2010, durante su etapa como entrenador de la selección; ni entre 2011 y 2012, cuando condujo al Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Su relación con Rocío Oliva lo alejó de sus hijas y también de la Bombonera. En su ausencia -siempre con el aval de Diego-, Dalma y Giannina tuvieron el control absoluto del palco de Maradona.

En 2014, Diego hizo un trato con Dalma: él le prestaba el palco a cambio de que ella no fuera a la cancha de visitante. Diego vivía en Dubai y pisaba poco y nada la cancha de Boca. En 2015 Maradona volvió a la cancha para la presentación de Carlos Tevez como refuerzo del equipo ven el reestreno de Carlitos frente a Ouilmes, la tarde del golazo de rabona de Jonathan Calleri.

Su último partido en la Bombonera fue el 14 de julio de 2016, en la derrota3a2anteIndependientedel Valle por la semifinal de vuelta de

la Copa Libertadores, antes de relanzar su carrera de entrenador en el Al-Fujairah de Emiratos Árabes, Dorados de Sinaloa y Gimnasia. En 2020 regresaría como DT, en la victoria1a0 de Boca sobre el Lobo, que coronó campeón al Xeneize. Fue el 7 de marzo y ese fue su último partido presencial, antes de que la pandemia detuviera la pelota.

# La herencia

El primer conflicto familiar se desató en diciembre de 2016, cuando el 10 se enteró por televisión de que su exesposa, Claudia Villafañe, había observado desde su palco un triunfo del Xeneize sobre Colón de Santa Fe. Claudia había acudido junto a Giannina y su pequeño hijo. El sueño de Benjamín era conocer a Carlos Tevez, que esa tarde se despedía de Boca para irse a jugar a China. "Es una vergüenza que Claudia Villafañe ingrese a mi palco sin mi autorización. Ella me estafó y me robó. Me pregunto quién la dejó entrar sin mi permiso", apareció escrito en la cuenta oficial de Maradona, en Facebook. Fue la última vez de Claudia en el palco VIP de la Bombonera.

Tras la muerte del astro, el palco central de la cancha de Boca quedó preso de la guerra familiar por la herencia del 10. En 2021, el Juzgado Civil y Comercial Nº 20 de La Plata, a cargo de la doctora Luciana Tedesco del Rivero, envió un oficio a la Comisión Directiva de Boca para conocer el estado de situación del palco. La respuesta del club, presidido en aquel entonces por Jorge Amor Ameal, actual vicepresidente, fue que el palco había sido cedido a Diego "de por vida", por lo que pertenecía en un 100% a Boca y no debía

formar parte de ninguna sucesión.

"No existía decisión más antipática que sacarle el palco a la familia de Diego. El club podía poner en venta el palco y hasta explotarlo comercialmente, pero la decisión fue que siguiera en poder de sus hijas y decidieran ellas a quiénes les permitían el acceso", revela un directivo de Boca. De esa forma, las llaves quedaron nuevamente en manos de Dalma y Giannina, quienes avisaron que no tendrían inconvenientes en devolver la unidad en caso de que Boca lo considere necesario.

El 29 de noviembre de 2020, cuatro días después del fallecimiento de Maradona, en una Bombonera semivacía producto de la pandemia, Boca venció 2-0 a Newell's en una tarde más que especial por la partida del 10. Hubo homenajes antes, durante y después de ese encuentro. Al igual que la noche de su muerte, las luces del estadio se apagaron excepto una, la del palco de Maradona. Boca ganó 2 a 0 con goles de Edwin Cardona y Ramón Ábila, que con el resto de los jugadores celebraron sus tantos de cara al palco del ídolo, ocupado por Dalma y su marido, el exrugbier de Banco Nación Andrés Caldarelli.

Once meses después, el 30 de octubre de 2021, día en que la leyenda de la selección argentina hubiese cumplido 61 años, Verónica Ojeda intentó llevar a la cancha a Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con el 10. Sin embargo, el palco fue ocupado por Dalma, Giannina y sus parejas: Andrés Caldarelli y Daniel Osvaldo.

"En Boca nos informaron que el club es el dueño absoluto del palco, pero resolvió cedérselo a Dalma y a Giannina Maradona. Cuando quisimos ir, no pudimos. Si el palco sigue en poder de la familia, todos los hijos de Diego deberían tener derecho a utilizarlo, pero Boca tomó una decisión y es poco lo que se puede hacer ante eso", le cuenta a LA NACION Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica. Baudry, Ojeda y Diego Fernando visitaron la Bombonera en junio de 2022, aunque a la platea media y con entradas de protocolo, en el sector antiguamente destinado a los dirigentes, justo enfrente del palco de Maradona.

Desde 2020, y pese al recambio de autoridades en Boca, el palco sigue en manos de Dalma y Giannina. Si bien Juan Román Riquelme estaba enemistado con Maradona, el presidente respetó el acuerdo de la familia con la anterior dirigencia y dejó el palco en poder de sus hijas. En lo que va del año, el palco se habilitó vs. Defensa y Justicia, el 10 de febrero, y ante Belgrano de Córdoba, el 3 de marzo, con la presencia de Benjamín Agüero.

El otro palco del 10 Diego Maradona no fue el único exfutbolista de Boca en recibir un palco "de por vida" de parte de la institución. Aunque la información no fue oficializada por el club, Juan Román Riquelme, actual presidente del Xeneize, fue honrado con las llaves de dos palcos VIP en el primer piso de la Bombonera, muy cercanos al que supo pertenecer al astro mundial. La iniciativa surgió a mediados de 2023, previo al partido despedida de Riquelme. A modo de homenaje, la comisión directiva de Boca decidió, en principio, otorgarle un palco VIP al igual que a Maradona, aunque luego se decretó obsequiarle uno más. Luego, el club removió el acrílico que los dividía y Román se adjudicó un palco XL en uno de los sectores más privilegiados y con mejor vista del estadio.

# POLIDEPORTIVO | FÚTBOL, TENIS Y AUTOMOVILISMO



Füllkrug rescata un empate para Alemania; la prueba más exigente está por llegar

AFP.

# Alemania y Hungría encontraron alivio en el final

Los locales y un 1-1 sobre la hora, y el equipo de Rossi ganó para sacar cuentas

Rodolfo Chisleanschi PARA LA NACION

En la Eurocopa de los goles sobre la hora, no queda más remedio que empezar por el final para resumir lo ocurrido en la definición del Grupo A. Porque Alemania le empató a Suiza en el minuto 91 luego de sufrir todo el partido; y porque Hungría venció a Escocia gracias a ungolenel99, tras vivir la angustia de la lesión de Barnabas Varga. El delantero del Ferencyaros sufrió un golpe brutal con Angus Gunn, el arquero escocés, promediando el segundo tiempo y debió ser evacuado a un hospital. Más tarde se supo que su salud no corría peligro, pero ese dato no se conocía cuando Kevin Csoboth decretaba el agónico l a 0 para los magiares.

Nada ocurrió como se presumía en una tarde/noche de fútbol chatoyemociones disparadas, sin embargo, la tabla de posiciones acabó reflejando de manera puntillosa el actual ranking FIFA. Los locales, 16 en ese escalafón, ganaron su zona; los suizos (19) fueron escoltas a poca distancia; Hungría (27) se acomodó en el tercer puesto y deberá esperar el cierre de los demás grupos para conocer su futuro; y Escocia (39) reafirmó que la fiesta que montan sus hinchas camina en exacto sentido contrario de lo que exponen sus jugadores: en su 12º participación en un torneo grande-Mundialo Eurocopa-volvióa naufragar y quedar eliminada en la primera fase,

Alemania, como quedó dicho, se quedó con el liderazgo. Su rival en octavos de final será quien quede segundo en el grupo C –¿Dinamarca? ¿Eslovenia? ¿Serbia? ¿O quizás Inglaterra? –, pero su actuación, deslucida por donde se la mire, invitó a abrir debates sobre la verdadera entidad de su juego. Ante el primer rival que le planteó dificultades, el conjunto de Julian Naggelsmann estuvo a años luz del que brilló en el estreno contra Escocia, e incluso del que derrotó con solvencia a los húngaros.

Desde hace una década, Suiza es un adversario molesto para los grandes. Carece de cracks sobresalientes, pero si se excluye su derrumbe ante Portugal en los octavos de Qatar 2022 (1-6), nadie lo supera con facilidad. Le ocurrió a Argentina en Brasil 2014 (aquel gol de Di María en el alargue); a Francia, al que eliminó por penales en la Eurocopa de hace tres años; o a España, que sólo pudo superarlo por esa vía en la misma cita. Esta vez le tocó padecerlo a Alemania.

El trabajo de Widmer, Xhaka, Freuler y Aebischer en el medio cortó de cuajo los circuitos del equipogermano, desconectó a Toni Kroos, ahogó a Florian Wirtz y aisló a Kai Havertz. Así, al local sólo lequedó la habilidad de Jamal Musiala para desordenar a una defensa muy firme, y no le alcanzó. Como la incomodidad se trasladó a la defensa, Suiza además aprovechó para golpear en una contray sacar ventaja a través de Dan Ndoye.

Sin pases, sin desbordes por afuera ni sociedades por dentro, a Alemania le quedó entonces el viejo recurso del centro a la olla. Tiró mil y acertó con el último: David Raum despachó el envío desde la izquierda y el tanque Niclas Füllkrug clavó el cabezazo en el ángulo derecho para salvar el honory el invicto. Tal vez le garantice un rival más accesible en octavos, pero en el horizonte de cuartos de final aparece España, sin duda la mejor selección vista hasta el momento.

Loocurridoen Stuttgart transitó por otros carriles. Escocia y Hungría necesitaban el triunfo para seguir adelante, pero casi no se enteraron hasta que Fernando Tello, de buen arbitraje, indicó los diez minutos de prolongación. Antes les faltó ambición a los británicos y valentía a los magiares-que siempre insinuaron algo más de nivel-para ir a buscar su suerte, y entre ambos dibujaron un choque para el bostezo, al que sólo el desgraciado accidente de Varga sacó por un rato del sopor. Hasta que en el minuto 89, Angus Gunn, el arquero escocés, debió exigirse ante dos remates consecutivos de András Schäfer y Dominik Szoboszlai, y comenzó otro partido.

Durante ese brevísimo lapso final, la pelota fue y vino, por lo general sin demasiado criterio, pero con la posibilidad de gol flotando en el aire. Entre centros que nadie llegaba a rematar, pedidos de penales y fueras de juego milimétricos, Csoboth sacudió el palo derecho de Gunn, Péter Gulacsi se estiró para ahogarle el grito a Grant Hanley y Scott McTominay le erró al arco en un remate desde el área chica. Y cuando los hinchas ya no tenían más uñas que comerse hubo un córner para Escocia. Ádam Nagy le tapó el disparofranco a Callum McGregor y desató la contra. Szoboszlai buscó a Csoboth por izquierda, el cambio de frente encontró la carrera de Roland Sallai hasta el fondo, y el propio Csoboth recibió el centro atrás para ajustar el tiro contra el palo derecho.

¿Merecido? Sí, porque dentro de lo malo, Hungría fue algo más. ¿Útil? Habrá que esperar. Con 3 puntos, el equipo centroeuropeo necesita que al menos dos de los cinco terceros que quedan por decidir no sumen más de dos unidades. No es descabellado pensarlo: puede ocurrir hasta en tres de los grupos pendientes. Mientras tanto, y una vez superada la preocupación por la salud de Varga, nadie les quitará la alegría. Jugar bien al fútbol ya es otro tema. •

# Murray se pierde su último Wimbledon

Se sometió a una cirugía en la espalda; ¿llegará a los Juegos?

Mientras el cuerpo se lo permitió, Andy Murray fue un tenista de brillante lectura del juego, estupenda capacidad atlética para defenderse y contragolpear y con una devolución de alta jerarquía. El escocés se encumbró, duranteaños, como integrante del Big 4, con Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Fue el primer británico campeón de Wimbledon en 77 años (en 2013; repitió en 2016), despojándose de la pesada figura de Fred Perry (ganador en 1936). En 2018 y 2019 se sometió a cirugías de cadera y, pese a ello, siguió compitiendo, con un implante metálico. Esta temporada, a los 37 años, tenía la ilusión de competir por última vez en el Grand Slam londinense... pero no podrá.

"Tras una operación en un quiste espinal, Andy Murray no podrá competir en Wimbledon", comunicó la cuenta del ATP Tour en X (antes, Twitter). El miércoles pasado, el exnúmero1del mundo disputaba los octavos de final del torneo de Oueen's ante el australiano Jordi Thompson, cuando sufrió una molestia y debió abandonar el partido durante el quinto game del primer set. A tan pocos días del comienzo de Wimbledon (el 1º de julio), la melancólica despedida de Murray de Queen's hacía temer lo peor. Y semejante sospecha se confirmó... porque el británico debió someterse a una operación en la médula espinal que lo alejará, al menos y según el diario The Telegraph, durante seis semanas.

El período de inactividad, incluso, también arroja serias dudas sobre la participación de Murray en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 (desde el 27 de julio, en los courts de Roland Garros). La molestia que lo obligó a abandonar el torneo en el Queen's Club (y que en las últimas horas lo llevó a un quirófano) se le sumó a la rotura de ligamentos del tobillo que sufrió a finales de marzo durante el Masters 1000 de Miami, la cual lo alejó de las canchas por dos meses.

Murray recibió tratamiento médico en el court durante su partido con Thompson en Queen's, pero no pudo continuar. Luego dijo que había perdido coordinación y potencia en su pierna cuando subió una escalera con destino a la cancha central del torneo. "Los quistes pueden crear este tipo de problemas si se desarrollan en las articulaciones de la columna. al pellizcar los cordones nerviosos. Los quistes espinales están asociados con la degeneración de las articulaciones de la región lumbar, algo a lo que aludió Murray en su rueda de prensa tras la retirada del martes", publicó The Telegraph.

# Segundo doblete de Tiago Pernía en TC2000

De 19 años, triunfó en Villicum; podio con su padre Leonel

Heredero de una pasión. Tiago Pernía es la tercera generación de pilotos y futbolistas del clan familiar que inició su abuelo Vicente, subcampeón de TC en 1997, y tuvo continuidad con su padre Leonel y su tío Mariano. De 19 años, el hijo de Leo firmó su segundo doblete de victorias en el TC2000 en el circuito de Villicum, en San Juan, donde la categoría desanduvo la quinta fecha del calendario; Tiago se estrenó como ganador en San Nicolás, 34 días atrás.

Nació en Dallas, cuando Leo jugaba al fútbol. De regreso al país emuló a su padre al enseñarse en las divisiones inferiores de Sportivo Italiano. Pero la adrenalina por la velocidad se impuso al vértigo de la pelota y en Villicum volvió a enseñar su capacidad para firmar la cuarta victoria sobre diez carreras que corrió la categoría. "La victoria del sábado me generó felicidad, pero sabía que no me podía relajar. Soñé que ganaba y eso me hizo levantar con una fe extra hoy [por ayer], aunque cuando el semáforo se puso en verde no fue nada fácil. Primero tuve que defenderme de Facu [Facundo Aldrighetti]y cuando se le rompió un neumático apareció para presionarme Berni [Bernardo LLaver], que intentó un sobrepasoen la última vuelta y terminamos haciendo una maniobra bárbara entre los dos. Si le salía era un maniobrón", señaló Tiago, que suma se ubica tercero en el campeonato con 90 puntos, por detrás de Leonel (134 unidades) y de Llaver (111).

En 2024, Tiago comparte el TC2000 y el Turismo Nacional con Leonel y Mariano. "Cuando soy el peor de los tres en el TN me hacen lavar los platos y ahora que gané me hacen pagar la cena", dijo sonriente en charla con Carburando Radio, quien es el primer integrante de la familia en ganar en San Juan. •



Fútbol

Copa América 19 » Colombia vs. Paraguay. Dsports (610/1610 HD)

22 » Brasil vs. Costa Rica. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Dsports (610/1610 HD)

Eurocopa

16 » Albania vs. España. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) 16 » Croacia vs. Italia. StarLA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

# AUTOMOVILISMO | FÓRMULA 1 E INDYCAR



Festeja Max Verstappen, que suma 61 de los 120 triunfos de Red Bull Racing en la F.1

# Sin el mejor auto, el talento de Verstappen al servicio del triunfo

El neerlandés doblegó a Norris (McLaren), sumó la séptima victoria en el año y la cuarta en el historial del GP de España

# Alberto Cantore

El salto sobre el grupo de mecánicos, apenas descendió del auto, fue un desahogo para Max Verstappen. La estadística señaló la cuarta victoria, tercera consecutiva, del neerlandés en el Gran Premio de España y ocho podios en los últimos nueve años en el circuito de Montmeló. Las fabulosas cifras lo imponen como el tercer piloto con más éxitos y celebraciones en el trazado catalán, por detrás de Michael Schumacher (20, en total) y de Lewis Hamilton (18), aunque los números no reflejarán las dificultades que debió sortear MadMax para sellar su victoria 61 con Red Bull Racing, escudería que festejó 120 primeros puestos en la Fórmula 1.

El mensaje por radio del ingeniero Gianpiero Lambiase para desatar el asalto sobre George Russell
(Mercedes), decisivo para llegar a
la cabeza de la carrera, controlar
el desarrollo y las estrategias para
desalentar la recuperación de Lando Norris (McLaren), que el sábado
le arrebató por 0,020 segundos la
pole position y presentó credenciales para pulsear por la victoria.

Anotarse el mejor cajón en la grilla de largada en Montmeló simplifica el sendero al triunfo. Los espacios para los sobrepasos no abundan en el dibujo y ensayar una sólida partida abre el camino. Verstappen perdió ese espacio de privilegio y, además, el RB20 quedó posicionado en el sector de la pista con menos grip, lo que dificulta el lanzamiento y hasta aumenta el riesgo de ceder posiciones. Pero

fue Norris quien tuvo un flojo movimiento al apagarse los cinco semáforos yasí se generó una batalla de tres autos: el británico en la desesperación por defenderse apretó al neerlandés, que pisó con una rueda la tierra, y por la cuerda externa asomó como una exhalación Russell para avanzar desde la cuarta a la primera posición. Un inicio desbordante en emociones, con maniobras ejecutadas al límite.

La secuencia obligó a una veloz recuperación de Verstappen, porque las prestaciones del RB20 están lejos de enseñar la arrolladora superioridad de su antecesor, el RB19, con el que apabulló en 2023. MadMax era consciente de que quedar durante varios giros por detrás de los dos británicos-Norrisy Russell-dinamitaba la oportunidad de ganar. Doblegó al rival de McLaren tras la ajustada largada y apenas se habilitó el DRS recibió la recomendación de Lambiase y se lanzó con furia para avanzar sobre el piloto de Mercedes. "Piénsalo, puede ser nuestra mejor oportunidad", lo animó el ingeniero desde el muro. Con el sobrepaso, abrochó una parte del éxito; el resto de la tarea consistió en vigilar el ritmo de Norris, que era superior en carrera, y la degradación de los neumáticos en un asfalto abrasivo.

"Conseguimos ser punteros en la segunda vuelta y en el primer stint pude aumentar la ventaja para después desarrollar una carrera a la defensiva, porque Lando y McLaren eran rapidísimos y no sufrían tanto el desgaste de las gomas", analizó con rapidez Verstappen, que luego ensayó dos detalles del triunfo: "En la largada tuve que hacer algo de rally, pisar el pasto y perder inercia... Fue crucial adelantar tan rápido a Russell, porque los neumáticos toman temperatura en las curvas de alta velocidad y son dificiles de gestionar. Es distinto cuando se corre en la cabeza de la carrera, con aire limpio".

La victoria enseñó que Verstappen tiene algo más que el resto y ese plus no es el auto. Ese dominio abrumador dejó de existir y el neerlandés debe esforzarse para ganar. Un año atrás, en el mismo escenario, se anotó un Grand Chelem: marcó la pole, se alzó con el triunfo, registró la vuelta rápida de

# Clasificación

| P. PILOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MARCA        | TIEMPO                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1º M. Verstappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RBR          | 1h28m20s277                     |
| 2° L Norris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | McLaren      | a 2s219                         |
| 3s L. Hamilton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mercedes     | a.17s790                        |
| 4° G. Russell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mercedes     | a 22s320                        |
| 5º C. Leclerc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ferrari      | a 22s709                        |
| 6° C. Sainz Jr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ferrari      | a 31s028                        |
| 7º O. Piastri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | McLaren      | a 33s760                        |
| 8° S. Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RBR          | a 59s524                        |
| 91 P. Gasly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alpine       | a lm02s025                      |
| 10°E Ocon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alpine       | a lmlls889                      |
| II <sup>1</sup> N. Hulkenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haas         | a lml9s215                      |
| 12°F. Alonso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aston Martin | a I vuelta                      |
| 13° Z. Guanyu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sauber       | a I vuelta                      |
| 14°L Stroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aston Martin | a I vuelta                      |
| 15º D. Ricciardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RB           | a I vuelta                      |
| 16° V. Bottas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sauber       | a I vuelta                      |
| 17° K. Magnussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Haas         | a I vuelta                      |
| 18° A. Albon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Williams     | a 1 vuelta                      |
| 19°Y. Tsunoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RB           | a l vuelta                      |
| Comment of the Assessment of t |              | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN |

Promedio del Ganador: 208,682 km/h. Récord de vuelta: Norris, en la 51, lml7sl15, a 217,405 km/h. Campeonato: Verstappen, 219 puntos; Norris, 150; Leclerc, 148; Sainz Jr., 116. Próxima carrera: 30 de junio, GP de Austria, en Spielberg.

Williams

a 2 vueltas

20° L. Sargeant

## Colapinto, una tarea destacada y podio en la F.2

De la frustración a la felicidad. Del 17mo puesto en la carrera Sprint al segundo lugar en la Feature en el Gran Premio de España, la sexta fecha del calendario de la Fórmula 2. Franco Colapinto revirtió más que un resultado: dibujó una hoja de ruta casi perfecta y sumó el segundo podio en la categoría telonera del Gran Circo. Ensayó una buena largada, que muchas veces se presentó como un déficit del pilarense; tomó ventaja de los errores rivales -el despiste de Paul Aron-, ejecutó una maniobra de superación impecable ante Gabriel Bortoleto y administró el desgaste de los neumáticos para ser escolta del ganador Jack Crawford.

DPA

la carrera y lideró todas las vueltas; además hizo una diferencia de 24 segundos a Hamilton, que fue segundo el año pasado y ahora completó el podio a menor distancia en el cronómetro. Sin la mejor herramienta, que actualmente es propiedad de McLaren, MadMax exhibe las virtudes de piloto de elite y ejecuta el plan. La voracidad del neerlandés suplanta la merma en la competitividad del RB20. "Para eso me pagan", dijo sonriente, aunque más allá de la humorada fue un llamamiento al equipo: "Llevo semanas diciendo que necesitamos aportar más rendimiento, porque el resto trae más actualizaciones que nosotros. Tenemos que trabajar, porque si hay que manejar al 101% algún día saldrá mal".

El aura de Verstappen es el que persigue Norris, que se encarama como el rival que más lo exige en el calendario, más allá de que el británicoalcanzó un triunfoal igual que Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc, los pilotos de Ferrari. El rostro desbordante de felicidad de MadMax contrastó con el del joven del equipo de Woking. "No fue el mejor comienzo, aunque no creo que fuera una mala salida. Dos metros marcan la diferencia entre ganar una carrera o no ganarla y es una pena que ese margen tan pequeño nos haya costado el triunfo. Eramos el auto más rápido y la carrera la perdí al principio, así que no hice un buen trabajo", se lamentó Norris, que se demoró en dar el zarpazo sobre Russell, aunque lo hizo con clase, después de intercambiar la posición durante un par de curvas y provocar el apaluso del público por las maniobras.

El auto más rápido no pudo con el mejor piloto de la grilla, aunque que se compriman los rendimientos de los equipos son buenas vibras para la Fórmula 1. Verstappen sigue sumando triunfos, lidera el Mundial de Pilotos con una brecha de 69 puntos sobre Norris, que desplazó a Leclerc del segundo puesto del campeonato. Los circuitos de Red Bull Ring, en Austria, y Silverstone, en Gran Bretaña, completaran la primera trilogía consecutiva de grandes premios del curso: escenarios que asoman favorables a McLaren, pistas que pondrán nuevamente a prueba la capacidad de MadMax para enseñar que también puede ganar sin disponer del mejor auto. •

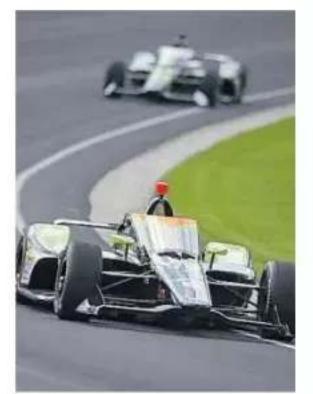

Canapino, de regreso

@JHP

# Canapino, 18<sup>vo</sup> después de penalizar por un incidente

Regresó en Laguna Seca a IndyCar, tras la ausencia en la carrera en Road América

El decimotercer puesto en la clasificación, el mejor en 25 carreras desde que, en 2023, se sumó a la categoría, y un tercer puesto en el warm-up alentaron un regreso auspicioso, aunque un despiste después del segundo relanzamiento marcó un rendimiento irregular, en el que no pudo descubrir una estrategia para ser protagonista. Ello, más una penalización, ubicaron a Agustin Canapino en la 18va posición en Laguna Seca, en la octava fecha de IndyCar que ganó el español Alex Palou (Chip Ganassi Racing).

La desafectación del arrecifeño por parte del Juncos Hollinger Racing (JHR) para Road América, tras los días agitados que el *Titán* desanduvo tras el incidente con Theó Pourchaire (Arrow-McLaren) en Detroit generó incertidumbre sobre su futuro, aunque la propia estructura lo confirmó para Laguna Seca y el resto del calendario, junto a Romain Grosjean (terminó 4<sup>10</sup>).

Aquelincidente con el francés se convirtió en un desborde que movilizó a IndyCar: amenazas para el galo en redes sociales, la ruptura de laalianzaestratégicaentreelJHRy Arrow-McLaren, un comunicado de Canapino en el que rechazaba los mensajes de odio y defendía al público argentino que es amante del automovilismo, los ataques del que también fue víctima el argentino. Una novela que tuvo a un tercer piloto como actor secundario: Nolan Siegel, de 19 años, que ganó las 24 Horas de Le Mans en la clase LMP2, suplantó al Titán en Road América y en la última semana fue anunciado como reemplazante de Pourchaire en Arrow-McLaren.

En Laguna Seca, el Titán firmó una de sus mejores actuaciones el año pasado, aunque un incidente con Callum Ilott impidió cerrar la temporada con un resultado destacado-se perfilaba para terminar entre los cinco mejores-: ahora, el desempeño fue irregular en una pista demandante para el auto y el piloto, donde se multiplicaron los accidentes, despistes, roces... Canapino provocó la última bandera amarilla-rozóa Kyffin Simpsonm que fue atropellado por Graham Rahal-, fue penalizado y cayó de la posición 12 a la 18. El calendario seguirá el 7 de julio en Mid-Ohio. •

# CONTRATAPA » LA COPA AMÉRICA

NUEVA JERSEY.- "Estoy viviendo el sueño de mis padres", dice a LA NACION Nelson Rodríguez, sentado en uno de los sillones del VIP del estadio de los New York Red Bull. el equipo de la liga estadounidense que el sábado, mientras la selección argentina preparaba su partido frente a Chile, venció a Toronto por 3 a 0. Tiene acento "argentino mezclado con gringo", como él mismo define, Rodríguez es vicepresidente la MLS, una de las ligas de mayor crecimiento en los últimos años y una de las que más factura en el mundo. La MLS se potenció más aún con el desembarco de Leo Messi.

Rodríguez nació en Nueva York, en 1965, y recuerda con nostalgia la historia de su familia, que llegó desde Caballito a comienzos de los años 60. Fue el primer graduado universitario de su familia y sostiene que "las mejores cosas de la vida" se las dio el fútbol. Hincha de la selección, recuerda la época en la que iba con su padre a ver al Cosmos de Pelé, cómo vivió de cerca el "drama" de Maradona en el Mundial 94 y analiza la revolución que causó en Estados Unidos y en la MLS la llegada de Messi desde su llegada a Inter Miami.

Este hombre de tono cortés y vestido de traje, camina por los pasillos del estadio ubicado cerca del aeropuerto de Nueva Jersey como si fuera un espectador más. Tiene un alto cargo en una organización que posicionó en los últimos años a la MLS como una de las ligas con mayores ingresos. El Inter Miami, por ejemplo, casi triplicó el año pasado su volumen de negocios (tuvo ingresos por 118 millones de dólares) desde la llegada del astro argentino. El equipo se convirtió en el segundo más grande al lograr una valoración superior a los US\$ 1000 millones. Los Ángeles Fútbol Club es la otra franquicia que supera esa cifra, impensada para cualquier equipo sudamericano.

# De Caballito a Nueva York

El padre de Nelson era joyero. Llegócomoadelantadoyestuvodos años juntando dinero para traer al resto de su familia. Los tres hermanos de Nelson, que habían nacido en la Argentina, llegaron a Estados Unidos con 9, 7 y 5 años. Él fue el único nacido acá, en 1965.

No era habitual ese tipo de emigración de argentinos en los años 60. "Por lo que me contaron mis padres, ellos vinieron a cumplir el sueño americano. Pensaron que este era un país con oportunidades", cuenta. La tragedia golpeó a la familia Rodríguez: dos de sus hermanos mayores fallecieron muy jóvenes en dos accidentes separados.

"Son asuntos de la vida", dice, con pena Nelson, aunque asegura que el fútbol le dio muchas alegrías: "Las mejores cosas de mi vida vinieron por el fútbol. Ahí aprendí la historia de ser argentino".

Rodríguez recuerda con emoción la llegada de Pelé al Cosmos a fines de los años 70. "El equipo se mudó a Nueva Jersey, donde nosotros vivíamos y fuimos a vertodos los partidos con mi padre. Y cuando te digo todos, todos", resalta.

Su madre era ama de casa y hablaba poco y nada de inglés. En la casa estadounidense de los Rodríguez se hablaba mucho de su país de origeny se comunicaban a través de un "spanglish" con acento argentino. "Para la cena preguntaba: 'mamá, ¿qué comemos for dinner'?. Mis hermanos hablaban español perfecto con acento puro argentino", agrega.



Nelson Rodríguez es vicepresidente de la MLS, que tiene a Messi como protagonista

# Dinastía albiceleste.

# Es hijo de argentinos, maneja la MLS y habla de los 10

Nelson Rodríguez nació en Nueva York, en 1965; sus padres venían de Caballito; vio a Maradona y alaba a Messi



Texto Federico Aguila ENVIADO ESPECIAL

#### -¿Qué recuerda de su familia y su relación con la Argentina?

 Yo me siento muy argentino por las costumbres: los Reyes Magos, la comida, las milanesas que nos hacían una vez por semana. En nuestra casa se hacía asado cada fin de semana y mi mamá amasaba pasta los domingos. El fin de semana nos visitaban tres o cuatro familias argentinas que vivían en Nueva York. Disfrutabamos todo el día en el parque o en el mar. Es una vida que mis padres trajeron con ellos.

#### -¿Mantenían contacto con Buenos Aires?

-Mis padres viajaban a ver a sus familiares, pero yo empecé a viajar de más grande. Fui muchas veces a ver partidos de fútbol. No soy hincha de ningún equipo pero sí de la selección. Cuando era niño solo podía ver por televisión el Mundial Su padre siguió aquí con su oficio. o la liga italiana en la RAI. Por eso miraba a Maradona cuando estaba en el Napoli.

#### -¿Cómo recuerda su vida de joven en esta ciudad?

-Soy el primero de mi familia que se graduó en la universidad. Estudié Comunicaciones en la Universidad de Nueva Jersey. A la par saqué también licencia para ser director técnico de fútbol en los Estados Unidos. Estudiaba mucho el fútbol y hasta

fui entrenador de una universidad en Pensilvania.

## -¿Conqué escuela futbolística argentina se identificaba?

-Era dificil en ese tiempo ver partidos del fútbol argentino desde acá. Pero todos los meses recibía El Gráfico y me gustaba leer todo lo que pasaba allá.

### -¿Cómo empezó a convertir su pasión en su profesión?

 Me metien el mundo de fútbol profesional en 1993 con el Mundial de Estados Unidos. Trabajaba para el jefe de la sede del estadio de los Gigantes de Nueva York, el equipo de fútbol americano. Mi jefe estaba en la organización de todos los partidos que se jugaban allí por el torneo. Poco después se abrió la puerta de la MLS, ya que yo trabajaba en el equipo de los MetroStars, la franquicia de Nueva Jersey que jugó en la liga entre 1996 y 2005.

## -Trabajóen el último Mundial de Maradona como jugador.

-Viajé a Nueva Inglaterra para ver el partido de Argentina contra Nigeria y vi el gol de Maradona. Ese fue el último partido, el de la famosa imagen de la enfermera. A la noche, después del partido, yo estaba en una cena con dirigentes de FIFA y recuerdo que los llamaron para avisarles que Maradona había dado positivo de doping antes que se haga público.

-¿Qué sintió?

-Recuerdo que pensé que el Mundial ya no podíamos ganarlo. Porque fue un trauma.

#### -¿Es más hincha de Argentina o de EE.UU.?

-Siempre hinché por Argentina aunque también por el país donde nací. En la Copa América de 1995 EE.UU. le ganó a Argentina 3-0. Yo estaba en mi casa mirando arriba el partido y mi padre lo hacía abajo. Con cada gol que metía Estados Unidos, mi papá los gritaba. Y yo lloraba. Se intercambiaron los papeles. -¿Cómo fueron sus primeros pasos en la liga hasta llegar a vicepresidente?

-Al comienzo de la liga yo arranqué en un departamento que estaba a cargo de negociar todos los contratos con los jugadores. Ahora lo hacen las franquicias, pero en esa época yo me encargaba de eso. Arrancamos en un departamento internacional dentro de la liga. Tenía los mismos propietarios pero se encargaba de promocionar el fútbol por fuera de los equipos de la MLS. De 2003 hasta 2008 promovimos partidos internacionales dentro de los Estados Unidos, compramos los derechos de la Federación Mexi-

cana y armamos un torneo con los equipos mexicanos, organizamos amistosos de Argentina y Colombia, y trabajamos en la famosa gira del Barcelona y el Real Madrid, entre muchas otras cosas.

### -¿Así logró crecer?

 Si tenés éxito en tu trabajo y mostrás capacidad, acá tenés una serie de promociones.

#### Messi y su sueño pendiente

Rodríguez dejó la liga en 2014 por un tiempo. Trabajó un año en el proyecto de las Chivas USA, con sede en Los Ángeles, hasta que vendieron la franquicia a otro grupo. Al año siguiente fue a trabajar a los Chicago Fire, donde arrancó como director deportivoy luego llegó a presidente. De los cinco años que estuvo en ese club recuerda el fichaje de la estrella alemana Bastian Schweinsteiger, que había sido campeón en Brasil 2014 frente a Argentina. "Yo estuve en la tribuna del Maracaná cuando perdimos con Alemania la final y él levantó el trofeo. Cuatro años más tarde lo contraté y le recordé ese momento. Él sonrió, pero siempre demostró que es top como persona y profesional", rememora.

## -Volvió a su cargo de vicepresidente en la MLS justo en el momentoquellegaMessiaInterMia-

mi¿cómo explica ese fenómeno? -Messi podía jugar donde él quisiera, sin embargo eligió la MLS y el Inter Miami. Eso es como un sello de credibilidad para nosotros, ya que ha dado totalmente otra cara a la liga. Hay mucha gente que quiere ver a Messi, pero cuando lo ven a él también lo conocen a Cremaschi (el estadounidense de ascendencia argentina de 19 años que juega en Inter Miami), o vienen a ver el Red Bull y se dan cuenta que este estadio es hermoso. Entones Messi abre esas puertas. Esta liga va en muy buen camino, sigue creciendo y va a seguir creciendo. Messi es uno de los tres momentos más grandes en la historia de fútbol en este país: Pelé, primero, Beckham, segundo, yahora Messi, el más grande de todos.

#### −¿Qué sensaciones le produce su presencia?

 Es impresionante. En cualquier estadio que él juega bate el récord de asistencia. La gente local muchas veces se siente como visitante, hasta quiere que meta un gol, es increíble.

#### -Su figura se proyecta más allá del público latino.

 Messi trasciende a todos. Estuve en Nashville para un evento y comí en un pequeño restaurante. Ahí había un nene de cuatro años sentado con la remera del Inter Miami. Algo increíble.

# -¿Tiene trato con él?

-Tengo un código un poco raro. Estoy de traje y nunca voy al vestuario. Nome meto en la cancha. Son áreas de ellos. Yo tengo que respetar esa línea para él y para cualquier jugador. Obviamente que estoy interesado en aprender de los jugadores. Sobre qué se puede mejorar. Tenemos que hablar con los jugadores para aprender, pero no me voy a imponer, no le voy a pedir un autógrafo.

## Nada que ver con los dirigentes del fútbol argentino.

 (Se ríe) No, nada que ver, somos un poco distintos.

#### -¿Legustaría relacionarse con el fútbol argentino y trabajar allá?

 Me encantaría, sería un sueño porque aprendería más. Y siempre quiero mejorar y aprender. A la vez me gustaria pensar que nuestras experiencias de acá podríamos compartirlas para mejor un poco, no digo mucho, al fútbol argentino. Sería un sueño vivir ahí un tiempo y poder trabajar.

# espectáculos

La hija de Katie Holmes y Tom Cruise ya no usa el apellido de su padre artisticamente se hace llamar

Edición a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @f Facebook.com/lanacion = espectaculos@lanacion.com.ar

# Sonrie la taquilla . El fin de semana extralargo se vivió "intensamente" en los cines argentinos

De la mano de Intensa-mente 2 y ahora acompañada por Mi villano favorito 4, la cartelera cinematográfica rompió un récord de 27 años

## Marcelo Stiletano

LA NACION

tensa-mente 2 ya no está sola, desde el último jueves tiene el aporte a este doble impulso, la concurrencia total a salas y complejos de nuestro país alcanzó el viernes una cifra de 550.576 espectadores, según los números que maneja la consultora Ultracine. de convocatoria excepcional que superó en apenas tres días, entre el jueves y el sábado, el millón y medio de tickets vendidos.

nuevo récord de taquilla para un solo día gracias a que la de este

último viernes fue la jornada de mayor venta de entradas de los últimos 27 años, merced en bue-Imparable desde el estreno, In- na parte a la colosal atracción que despierta Intensa-mente 2.

Los datos del nuevo récord pade Mi villano favorito 4. Gracias ra un solo día forman parte de una serie histórica iniciada en 1997, año en el que el mercado argentino empezó a manejarse con estadísticas confiables relacionadas con el movimiento de público y de boletería en cines. La marca Todo, dentro de un fin de semana más alta se había alcanzado el 22 de junio de 2019, con 547.035 entradas expedidas, en coincidencia con el apogeo de Toy Story 4, que por ahora sigue siendo la pe-Los cines argentinos tienen un lícula de mayor concurrencia en nuestro país.

Continúa en la página 2

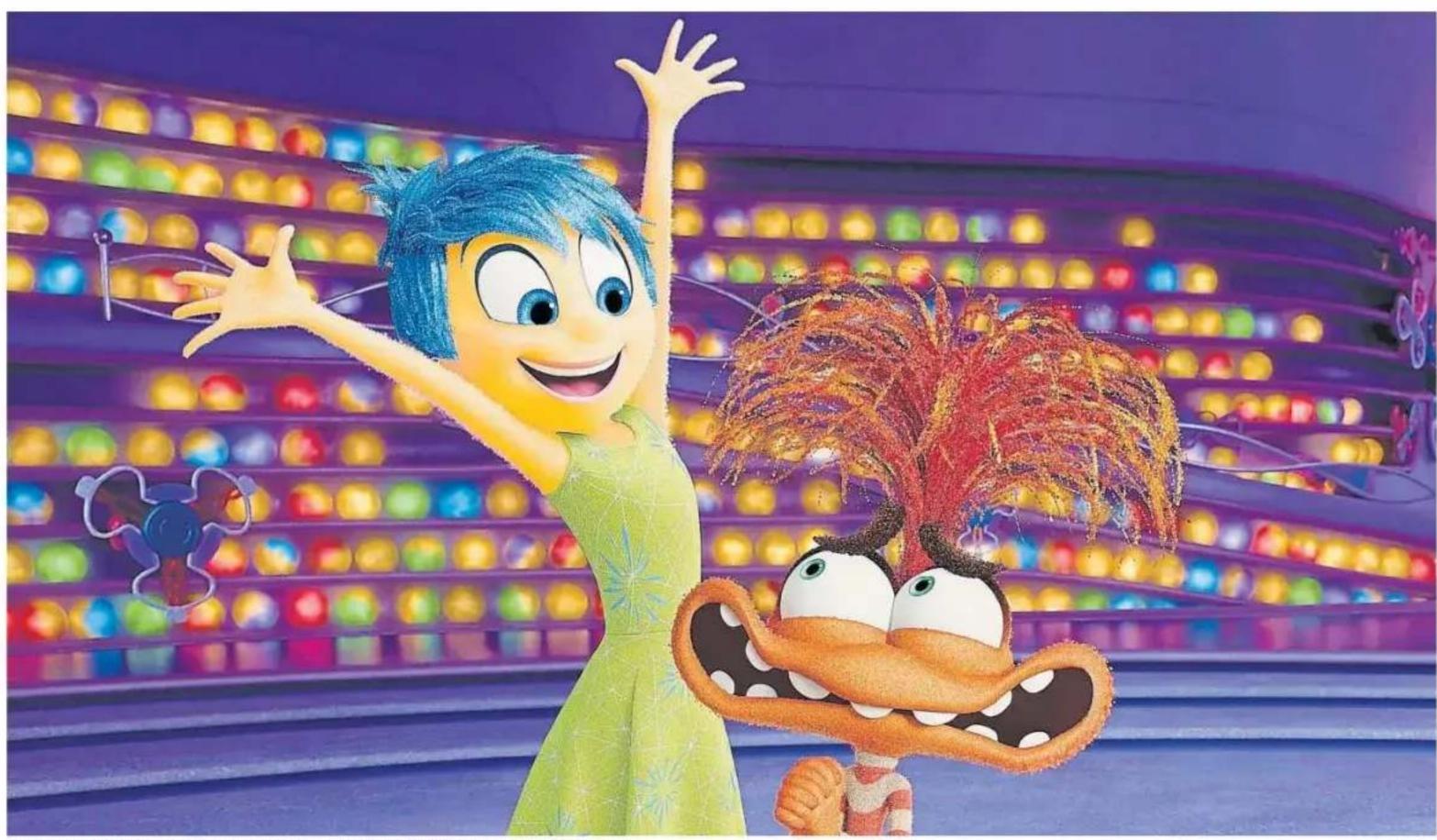

Intensa-mente 2 superó el millón de espectadores este fin de semana largo

DISNEY PIXAR

# Nahuel Pennisi.

"Un gran desafío es adaptarme a las modas, a lo que se escucha, y poder sostenerme"

Acaba de lanzar Momentos; su historia de vida y sus ganas de hacer un disco para chicos

Textos Mauro Apicella

ahuel Pennisi tiene cuatro álbumes publicados. Momentos, el último, será presentado formalmente en vivo con un concierto que programó para el 13 de septiembre, en el Teatro Gran Rex. Pero antes hizo una breve presentación para la prensa que tuvo una particularidad. Fue en el Teatro Ciego donde se hizo la primera reproducción del álbum; luego, Nahuel cantó en vivo. Lo singular fue la oscuridad, como si quisiera jugarles una broma a los periodistas presentes o, más que nada, llevarlos a su territorio, la ceguera. Pero no hubo bromas ni mensajes en esta cuestión, sino una explicación absolutamente más simple.

"El sentido que se nos ocurrió fue

de darnos un espacio para escuchar música con los aviones detenidos en el aire. De alguna manera, siempre escuchamos canciones haciendo algo: trabajando, sentados a la compu, cocinando. Incluso pensando en cualquier otra cosa. Entonces, quizá la oscuridad para las personas que ven sea algo muy potente, como podria ser de potente para mi ver. Ese sentido de ir hacia adentro fue lo que sentí que estaba bueno. Vivir la experiencia de escuchar la música desde ese lugar, más allá de hacer la broma de 'llevarlos a mi mundo'. En realidad, el sentido era más musical y que los mismos medios con los que siempre charlamos tuvieran una experiencia distinta. Me parece im-

portante poder seguir alimentando la emoción desde la música".

Hoy, ya treintañero, Nahuel es el mayor de cinco hermanos nacidos y crecidos en el conurbano bonaerense. Quiso un día subir a una bicicletay lo logró, con la ayuda de padres y hermanos. Lo hizo de manera metafórica ytambién literal. A la bici real le dioun par de pedaleadas con la temeridad de un niño frente al desafio. A la otra, a la que convirtió en canto, también la enfrentócon la temeridad del niñocapaz de hacer que cualquier cosa fuera posible. Criado en una familia muy musical y con una habilidad propia para el canto, un día tomó la guitarra y encaró hacia las peatonales. Continúa en la página 3

# Récord de taquilla. Tras 27 años, Intensa-mente 2 superó una marca de Toy Story 4

A un mes de las vacaciones de invierno, las salas son testigos de jornadas más propias del receso invernal; un millón de espectadores vieron el film este fin de semana largo

#### Viene de tapa

Este nuevo récord de espectadores 2 supera todos los cálculos. Tras la para un solo día en los cines argentinos se integra a un prodigioso ciclo de salas llenas y convocatoria fuera de lo común registrado en las dos últimas semanas a partir del éxito de Intensa-mente 2, un verdadero acontecimiento social a la altura de lo que pasa con esos contados títulos que trascienden los límites de su reconocimiento como estreno importante en los cines. Algo parecido ocurrió con Barbie, Relatos salvajes, La pasión de Cristo y Argentina, 1985 en diferentes etapas, registros y contextos.

La repercusión de Intensa-mente jornada de ayer, último día del fin de semana doble, la nueva película de Disney y Pixar superó la marca de los tres millones de espectadores en apenas 10 días (se estrenó el jueves 13) en las salas y complejos cinematográficos de todo el país. Solo el último millón y medio corresponde a las cifras de convocatoria de estos últimos jueves, viernes y sábado.

#### Dueñas de la cartelera

Este fin de semana extra largo fue extraordinario para los cines y resultó todavía mejor en la taquilla

(como se esperaba en el mercado local) que el anterior, también extendido gracias a que se agregó el feriado del lunes 17. En apenas 72 horas, entre el jueves 20 y el viernes 21, los cines argentinos registraron más de un millón y medio de entradas vendidas (1.504.564, según los últimos números oficiales registrados hasta ahora por Ultracine).

De ellos, 924.886 correspondieron a Intensa-mente 2y 522.130 a Mi villano favorito 4, las dueñas absolutas y excluyentes de la hiperconcentrada cartelera local. Estos dos tanques animados de Hollywood se quedaron en ambas jornadas casi

con el 97% del total de las entradas de cine vendidas en todo el país. A pesar de esta disponibilidad se hace difícil por la altísima demanda conseguir entradas para las dos películas que acaparan casi toda la convocatoria. Mientras tanto, el casi inverosímil 3% restante debió repartirse entre las otras 46 películas que tiene la cartelera local en este momento.

Con toda esta convocatoria impresionante de los últimos días en los cines, ahora el mercado se pregunta si sería posible igualar el boom de público que tuvieron los cines argentinos a finales de julio de

2023 con otra marca histórica que tampoco registraba antecedentes desde 1997. Entre el 20 y el 26 de ese mes fueron al cine 2.890.521 personas. Como esta cifra se registró en plenas vacaciones de invierno del año pasado, la mayoría de los analistas creeque será muy dificil equilibrarla en esta semana.

Como nos recordó en las últimas horas el sitio especializado cinesargentinos.com, que fue el primero en anunciar los números del nuevo récord de taquilla para un solo día, la venta de tickets y el movimiento de los cines tienen la característica de ser muy parejas y sostenidas cada día del receso invernal. Ahora estamos frente a otro fenómeno. Un mes antes de las vacaciones, los cines sacan el mejor rendimiento de un atípico fin de semana largo con números muy elevados de concurrencia, pero al que le seguirán tres jornadas laborables entre hoy y pasado mañana.

No será lo mismo que en 2023, pero aunque no se llegue a superar aquelrécord semanal de concurrencia a los cines vigente desde el año pasado, en estos días asistimos a un fenómeno que supera todas las previsiones alrededor de Intensa-mente 2 y que también es observado desde Hollywood. Como sabemos, el éxito local no hace más que reflejar la impresionante repercusión que la película de Disney y Pixar está obteniendo en todo el mundo. Y a la cabeza de ese entusiasmo del público aparece to do el mercado latino americano. El sitio Deadline, una de las usinas de información sobre la industria de Hollywood más influyentes y mejor informadas, señaló en las últimas horas que Intensa-mente 2 alcanzará este fin de semana una recaudación global de 650 millones dedólares y que la Argentina figura quinta entre los países (44 en total) que más recursos aportaron para llegar a esa cifra.

Los cinco mejores mercados internacionales para Intensa-mente 2 fueron México (49,3 millones de dólares), Reino Unido (21,6 millones), Corea del Sur (20,1 millones), Alemania (13,1 millones) y la Argentina, con casi 12,3 millones de dólares. La película se exhibe actualmente en 44 países y en casi todos es la más vista en este momento. Hasta la última hora del sábado, gracias a los registros más recientes, Intensamente 2 había recaudado en la taquilla de nuestro país poco más de 11.158 millones de pesos.

La película es en todo el mundo, y particularmente en la Argentina, una pasión de multitudes que está todavía lejos de alcanzar su techo. Ahora va en busca de su próxima marca: superar a Toy Story 4 (otra producción surgida de la misma usina creativa) como la película más vista en la Argentina desde 1997, con un total de 6.635.000 entradas vendidas en 2019. Intensa-mente 2 llegará a la mitad de ese valor al término de este fin de semana extra largo y tiene por delante todo un mes de repercusión muy alta, coronada con las vacaciones de invierno, para alcanzar la línea de Toy Story 4 e intentar superarla.

Intensa-mente 2 va a recorrer ese escenario casi sin competencia, porque no se espera de aquí, hasta las vacaciones de invierno, ningún otro estreno con el mismo poder taquillero, a excepción de Deadpool & Wolverine, el próximo 25 de julio. Mientras tanto, el otro gran tanque de la cartelera local, Mi villano favorito 4, acumula casi 350.000 tickets y en solo dos días ya se ubico en el octavo lugar dentro de las películas más vistas de 2024 en la Argentina, pero al mismo tiempo resigna sus aspiraciones frente a Intensamente 2, que la superó ampliamente en las dos primeras jornadas de competencia directa, sacándole una ventaja de casi el doble de entradas vendidas entre el jueves y el viernes últimos.



Con las emociones a flor de piel, Intensa-mente 2 bate récords

DISNEY PIXAR

# LAS CIFRAS



550.576

entradas vendidas

Por Intensa-mente 2en un solo día. Rompió el récord de Toy Story 4

97% de las entradas vendidas en este fin de semana largo correspondieron a Intensa-mente 2y Mi villano favorito 4



Mi villano favorito 4 ya es la octava película más vista del año

UNIVERSAL PICTURES

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

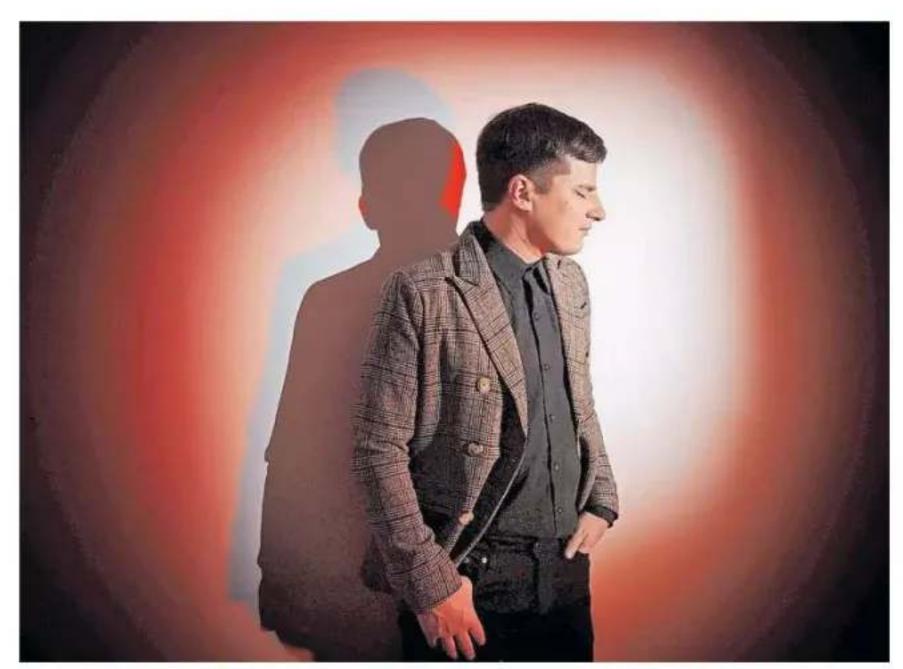

Pennisi pasó de tocar en la calle a ser reconocido internacionalmente

MARTIN BONETTO/SONY MUSIC

# Nahuel Pennisi. "Prefiero hacer las cosas a quedarme con la duda"

El cantante acaba de lanzar su cuarto álbum, *Momentos*; sus próximos proyectos y el fuerte apoyo de su familia

# Viene de tapa

Las peatonales de Lomas de Zamora, Quilmes y las de Buenos Aires también.

Pasó el tiempo. De músico callejero se convirtió en músico de escenarios. Un día llegó a participar en el Festival de la Canción de Cosquín y años después fue la consagración de este festival de folklore. Otro día pasó de los escenarios a los estudios de grabación y no solo fue nominado a los Latin Grammy, también fue convocado para cantar en una de las ceremonias de premiación. Otro día se convirtió en el compañero de vida de Mayra; y otro día, juntos, se convirtieron en los papás de Mateo y, unos años después, de Alma. Momentos en la vida de un treintañero que es, también, uno de los músicos más versátiles y más apreciados de la Argentina por sus colegas.

#### -¿Qué desafíos tenés por delante?

-El más importante es reconocerme en los caminos que vaya transitando. Que el desafío sea salirme de mi zona de confort, pero disfrutando de lo que hago. Seguir siendo pleno en lo que me toque. Un gran desafío es adaptarme a las modas. A lo que se está escuchando. Me pasó en los premios Gardel. Estar rodeado de tantos artistas nuevos de música urbana. Los nuevos sonidos que hoyya son naturales para los oídos. En ese sentido, el desafío es adaptarme y sostenerme.

#### -Momentos parece un álbum de corazones rotos, de amor y desamor ¿Lo percibís así?

-Si hablamos de cosas imprescindibles, el amor tiene que estar y la música también. En ese sentido, está bueno hablar de todo lo que se desprende de ahí. Hay canciones escritas pensando en una pareja, en una mujer, pero también en los hijos, como "Tu sonrisa". Y otra que habla de los recuerdos. De repente, con el tiempo uno se va olvidando de la voz de un ser querido que hace

tiempo que no está más. ¿Cómo te imaginas la cara de esa persona con el paso de los años? Quizá una foto te hace recrear un momento. Eso también es parte del amor.

#### -¿Hay situaciones personales de pérdida que atraviesan las canciones?

-En general, no. A veces la inspiración puede venir de algo que te cuenta la gente, que me imagino, o de algo que viste en un video. Y quizás eso te marca y te imaginás a vos mismo perdiendo un ser querido. En lo personal, mi abuelo, que era como mi viejo, murió hace dos años y seguramente que me dejó mucho su partida. Mucho para aprender y fortalezas. Debilidades también, pero uno tiene que tratar de convertirlas con recuerdos y preguntas. Siempre desde el buen lugar, no desde la melancolía. La música es algo fabuloso para eso.

#### -Hay mojones en ese camino. De tocar a la gorra en la calle a subir por primera vez al Festival de Cosquín y de ahí a los Latin Grammy. Pero, seguramente, existen otros más personales.

-El de los Latin Grammy fue tremendo porque había sacado mi primer disco y cuando me llamaron no solo me avisaron que estaba nominado, también me dijeron que iba a cantar [en la ceremonia]. Fueron dos bombazos. Ahí es donde pensé que la música tenía cosas grandes para ofrecerme y uno tenía que estar a la altura. Pero también ganar las Gaviotas en Viña del Mar. No me imaginaba tanto. Con estar me conformaba. Una gaviota era demasiado, imaginá dos. Y otro momento que atesoro, porque me gusta mucho el fútbol, es haber cantado el Himno Nacional en la cancha de Boca. Se vinieron todas las pasiones juntas. El amor por el fútbol, por la música y por mi país. Porque cantar el himno es ser, durante dos minutos, la voz guía del pueblo. Todo eso me conmovió.

#### -Interesante eso de ser guía. ¿Qué querés ser de acá en adelante?

-Seguir siendo la persona que soy. Agradecida, sencilla, honesta, con miles de desafíos. Ojalá pueda seguir descubriéndome y ponerme rutinas y disciplinas de trabajo. Obviamente, cuando uno es padre de familia es más difícil porque hay que equilibrar. Y lo que más espero es que cuando sea grande no tenga que reprocharme nada. Porqué no hice esto o porqué lo hice. En todo caso, que todo lo hecho tenga un aprendizaje. Y que vaya con esta frase: prefiero hacer las cosas a quedarme con la duda. Espero eso.

# -¿Al día de hoy, hay algo que no pudiste hacer?

 No. Ahora estoy apuntando a un disco integramente de música latinoamericana donde pueda reunir canciones propias con otras de nuestro cancionero y de nuestro corazón. Yo crecí con un Spinetta que me daba poesía supervoladora, que meemocionaba hasta las lágrimas. Y con Mercedes Sosa, que cuando yo era chiquito pensaba que las canciones las escribía ella por la tremenda intérprete que fue y que es. Megustan las dos cosas, interpretar y escribir. Y homenajea a la música popular. Y otro desafío es hacer un disco de música infantil.

## -¿Cuáles son los mojones personales de tu vida?

-Bueno, claramente los nacimientos de mis hijos. El nacimiento de Mateo fue muy fuerte porque era el primero y porque llegó en un momento que no esperábamos.

"Mi familia me acompaña mucho. Mis hijos se saben mis canciones" Sabíamos que faltaba poco pero no que llegaría el día que llegó. Cuando nació Alma también fue muy fuerte. Fue cuando me dieron [el premio] de la Consagración en Cosquin. "Medueletodo, pero te estoy esperando", medijo mi mujer. Y apenas llegué fuimos a la clínica. El hecho de que me hayan esperado fue muy emotivo. También atesoro momentos chiquitos, pero son grandes. Un asado con la familia, un abrazo con un hermano, un brindis con un amigo. De esos momentos tengo muchos. A comparación del nacimiento de un hijo parecen poco, pero creeme que son valiosos. En la amistad uno elige y es elegido. Con la familia es distinto: uno nace donde le toca y sus hijos son como la vida quiere.

#### -¿En esa familia de cinco hermanos hay más músicos?

-Sí, a Gaspar, el cuarto, le está yendo espectacular. Tiene 20 años y la rompe. Me encanta lo que está haciendo. Todos mis hermanos tienen facilidad para la música. Él tiene vuelo propio.

# -Hace un rato me hablaste del desafío que representa estar conectado con la música actual. Sin embargo, Momentos es un disco un tanto atemporal por abarcar rangos generacionales muy amplios.

-La palabra Momentos es amplia, el concepto del disco también. Me gusta sacarme fotos con la gente a modo de agradecimiento [después de los recitales]. Y me doy cuenta de que hay gente grande, adolescentes y niños. Y pienso en qué es lo que cada uno ve de mí. No sé la respuesta, pero, evidentemente, el espectro musical amplio sirve para seguir manteniendo ese público de familia. Y que tenga que ver con lo que a mí me gusta. Hace cinco años no grababa cumbia. Hoy sí.

#### -Grabaste con los artistas más diversos. ¿Hay una música que te haya hecho sentir más en casa?

-Gracias a Dios, la música siempre me ha hecho jugar de local. La música popular es el terreno en el que mejor me siento. Portodo lo que me dieron La Negra [Sosa], Spinetta o Silvio [Rodríguez]. Soy muy fanático de las músicas populares de los países. Y me gusta el desafío de ponerme objetivos. Funcionar de la misma manera con músicas distintas y poder convivir con todo eso.

#### −¿Qué es lo que hay antes y después del show de septiembre en el Gran Rex?

-Venimos de México, de tocar en el Lunario. Fue una experiencia muy linda. Se vienen más giras por el país y después empezaré a grabar este disco que te conté de música popular. También esperando el verano, que es el momento donde uno recorre festivales.

# -¿Y la familia te banca?

-Y no sabés cómo. A mi mujer le toca estar mucho en casa. El otro día me decía: "A veces me gustaría que tu vida fuera otra, para poder compartir más tiempo". Pero nos conocimos haciendo lo que hacemos y parte de la vida y del respeto es acompañar. Mi familia me acompaña mucho. Mis hijos se saben mis canciones y eso para mí es señal de que la música une.

#### Mientras que la música se transforma en algo cada vez más visual, la posibilidad de ver nunca estuvo dentro de tus desafíos.

-Si tuviera la posibilidad estaría muy pendiente de la estética visual y del movimiento sobre el escenario. Toda esa información que no tengo la concentro en la música. Hay que seguir por ahíy la confianza se trata de delegar. Yo delego lo visual en gente que está a la altura y que, también, entiende mi esencia. Obviamente, de todo estoy al tanto; de todo lo que sucede en una pantalla, pero en lo que me concentro es en la música. ●

# Suri ya no usa el apellido de su padre, Tom Cruise

por el segundo nombre de su mamá

Las vidas de Tom Cruise y su hija Suri van por caminos separados. Ni el paso del tiempo ni los lazos sanguíneos fueron suficientes para reunir a la joven de 18 años con su padre, con quien no se la ve en público desde 2013. La distancia entre ambos empujó a Suri a tomar, recientemente, una tajante decisión.

En su fiesta de graduación, la hija de la expareja de actores apareció acreditada no con su nombre de nacimiento, sino como Suri Noelle, adoptando así el segundo nombre de su madre, Katie Noelle Holmes. Esta no fue la primera vez en la que Suri prefirió ser llamada con su nombre artístico.

La intención de la joven de no usar el apellido de su padre surgió hace unos meses cuando protagonizó Head Over Heels, un musical producido por su exclusivo colegio en Nueva York. Allí, la adolescente también figuró simplemente como Suri Noelle.

"Suri no es ciencióloga y nunca lo será", sentenció un exvocero del misterioso culto y explicó así no solo la razón de la distancia entre la estrella de Hollywood y su hija, sino también la barrera que impide que hoy se vuelvan a ver. Al parecer, el actor mantiene contacto con sus otros dos hijos -Isabella y Connor- porque ellos sí profesan la misma doctrina religiosa que él.

Suri Cruise llegó al mundo el 18 de abril de 2006. Su nacimiento fue un absoluto misterio: durante varios meses no trascendió ni una sola imagen de la pequeña. La falta de una postal que confirmara su existencia comenzó a generar dudas. En octubre de ese mismo año, Holmes y Cruise presentaron a la pequeña en la portada de Vanity Fair. "¿Alguien quería verme?", tituló la revista y publicó una serie de imágenes capturadas por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz. Desde ese momento hasta el final de la relación entre Holmes y Cruise, la familia se mostró siempre muy unida.

La última foto pública del actor con su hija data de 2013, cuando hicieron un viaje a Disneylandia. Según se informó por aquel entonces, la protagonista de la exitosa serie Dawson's Creek decidió romper su matrimonio por temor a criar a su hija dentro de la Cienciología, el culto al que el actor le dedica su vida. Desde ese momento el vínculo entre Cruise y Suri se volvió distante, hasta que se rompió.

Suri dejó de ver a su papá y creció en Nueva York, ciudad en donde siempre se la vio acompañada de su madre y disfrutando de todo tipo de actividades: pasear a sus perros, comer afuera o hacer compras. La niña también se hizo famosa por su adoración por la moda, pasión que la llevó a convertirse en una de las más jóvenes it girls. De hecho, a través de su cuenta de Tik Tok, la joven reveló que seguirá sus estudios en la Escuela de Diseño de Carnegie Mellon y para eso se mudará a Pittsburgh, en Pensilvania.

# El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Parcialmente nublado Vientos moderados

del sector sur.

Mañana mín, 5" | máx. 11"





Luna Sale 20.41 Se pone 10.27 Nueva 5/7 Creciente 13/7

O Llena 21/6 Menguante 28/6

SANTORAL San Juan Bautista | UN DÍA COMO HOY de 1935, en un choque de dos aviones en el aeropuerto Las Playas, de Medellín, muere Carlos Gardel | HOY ES EL DÍA Internacional de las Mujeres en la Diplomacia

# Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| L | 9 | 5 | 2 | b | 3 | 8 | I | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | t | 8 | 9 | 9 | ε | Z | L |
| 8 | ε | 2 | 4 | 6 | 1 | S | b | 9 |
| Þ | 7 | 6 | t | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 |
| 9 | 6 | 1 | S | 3 | 4 | Z | 8 | Þ |
| ٤ | 5 | 8 | Þ | 9 | Z | L | 6 | I |
| Ī | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | t | ε | 2 |
| 5 | L | 6 | 3 | 2 | b | 1 | 9 | 8 |
| 2 | + | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 5 |   |   | 8 |   |   |   |   | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 | 4 |   |   |   |   |   |
| 2 | 3 |   |   |   |   | 6 |   | 1 |
|   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 4 |   | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 |
|   |   |   | 8 | 1 | 7 | 2 |   |   |
| 6 | 4 | 5 | 1 |   | 7 |   |   |   |
| 7 | 2 |   |   | 5 |   |   | 1 |   |
| 9 | 1 | 8 |   |   | 2 | 5 | 6 |   |

C Ediciones de Mente

# Humor petiso Por Diego Parés

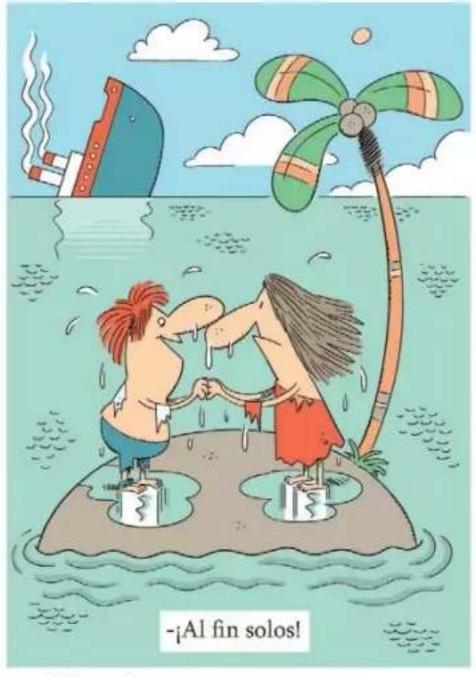

Hablo sola Por Alejandra Lunik

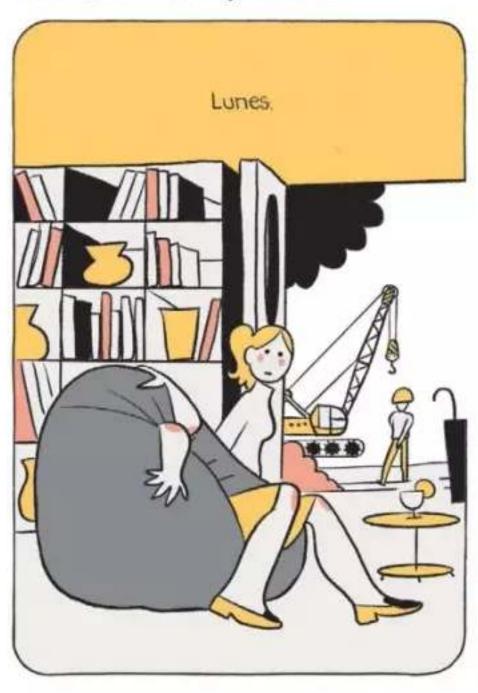

# Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre









Macanudo Por Liniers

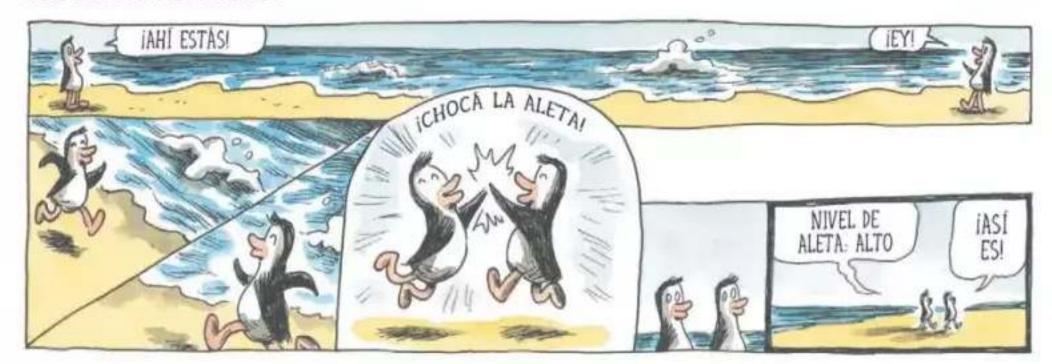



**Negocios.** Una marca nacional de fast food invertirá US\$30 millones en la apertura de 30 nuevos locales. **Pág. 3** 

SEGUINOS EN 🕜 📵 🍪 🖾

# inmuebles

comerciales & industriales





# RETAIL: UNA EXPERIENCIA DE COMPRA PARA CADA NECESIDAD

**Versus.** Las similitudes y diferencias entre los centros comerciales y los shoppings, dos conceptos con particularidades propias para atraer público diverso y reactivar el consumo

LA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024 2 INMUEBLES COMERCIALES

# NOTA DE TAPA

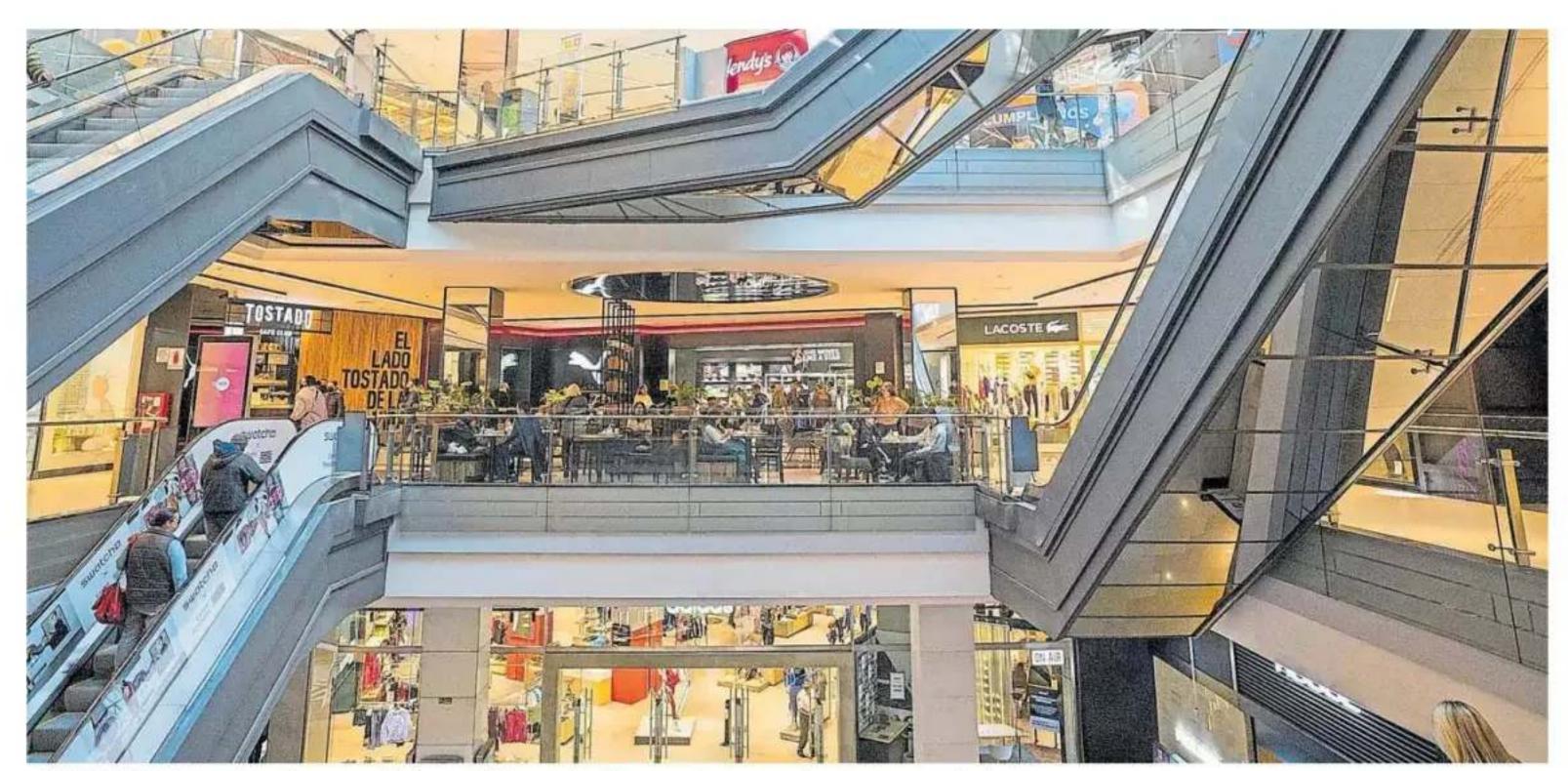

• SELECTIVOS Los malls suelen tener más de un edificio, con locales mayoritariamente de ropa y entretenimiento

# Shoppings y centros comerciales. Dos negocios con impronta propia

Son conceptos que conviven y se retroalimentan con exigencias distintas en metros cuadrados, variedad de marcas, diseño de locales, oferta de servicios y tipo de público; los precios y lo que se viene en el sector

POR Leandro Murciego LA NACION

ras la pandemia, los paseos de compras y los shoppings fueron cambiando tanto desde su fisonomía como la forma de entender el negocio. Estos espacios comenzaron a redefinirse, convirtiéndose en lugares de experiencia y de relacionamiento. Esto afectó tanto a los shopping centers como a los denominados Centros Comerciales de Servicios (CCS), este último formato comenzó a multiplicarse en algunos sectores, principalmente del Gran Buenos Aires.

El concepto de centro comercial es un grupo de negocios minoristas y otros establecimientos comerciales que son planificados, desarrollados y que pertenecen a un mismo dueño. Esta propiedad suele ser administrada como un inmueble único. El tamaño y la orientación comercial del centro son, generalmente, determinados por las características del mercado y del área de influencia. "Las tres configuraciones físicas principales de los centros comerciales son centros comerciales cerrados, abiertos e híbridos. Los cerrados (malls) se pueden divi- mientos y de servicios y, en algunos Buenos Aires fue Patio Bullrich, fun- to, retail, entre otras opciones cláen general, con mayor porcentaje de ropa) y centro suprarregional (igual al anterior, pero de mayor dimensión)", explica Marcelo Zuliani, director comercial de Colliers.

En la Argentina el formato másconocido es el de los shoppings o mall. Estos suelen ser complejos de gran tamaño formados por uno o varios edificios, que albergan una gran can-



• PARKING Los estacionamientos gratuitos son un diferencial en los centros comerciales

tidad de locales, áreas de entretenira oficinas. Además, suelen contar con amplios sectores de parking.

En la historia, las primeras referencias de este tipo que se conocen son los pasajes cubiertos parisinos. En la ciudad de Las Luces se construyeron, entre fines del siglo XVIII y 1850, unos 150 de esos complejos comerciales, los cuales serían los antecesores del shopping center actual.

to, hasta hoy, mucha agua pasó bajo el puente. En la actualidad, en el país hay más de 55 malls, muchos de los cuales comenzaron a transformar su modelo de negocio.

Los shoppings, según los especialistas consultados, podrían definirse como un ecosistema de permanencia donde el consumidor obtiene múltiples experiencias, pasando

El primer shopping en la ciudad de desde gastronomía, entretenimienconvocar a las primeras marcas. Este fenómeno se observa sobre todo en la Argentina donde, dado el contexto de inseguridad, no existe un mercado de retail de lujo a la calle. Por ello, las principales marcas se hospedan en shoppings, además de la tracción que propicia el tenant mixo conjunto demarcas. Recientemente, se sumaron, en distintos shoppings, nuevas

propuestas como los espacios de coworking y salud", afirma Lucas Desalvo, especialista en Retaily Lastmile en Cushman & Wakefield.

En lo que tiene que ver con el público, en el caso de los shoppings, el público no es necesariamente de la zona. "Las propuestas de mayores dimensiones o más importantes suelen atraer a personas de otras localidades o áreas que van a esos centros en busca de su variada oferta. El tiempo de estadía suele ser superior al de los centros comerciales tanto de servicios como a cielo abierto", cuenta Martin Potito, eco-

nomista y director de L.J. Ramos. Según los expertos, los Centros Comerciales de Servicios son un concepto más nuevo o poco común en este sector. Sin dudas, en la Argentina, los primeros referentes de este tipo de negocio se localizaron en la zona norte, más especificamente en Pilar, más tarde fue el turno de Nordelta, Paseo Plaza Canning y Nuevo Quilmes Plaza, entre otros. Sindudas, un gran motor para estos desarrollos fue el crecimiento de la vida suburbana. "Pero no todo está del otro lado de la General Paz. CABA también tiene su referente: dir en centro regional (productos casos, hasta un sector destinado pa- dado en 1988. Desde aquel momen- sicas. "Este tipo de complejos suele Distrito Arcos. Este espacio, que cuenta con vacancia del 0% y que tiene una extensa lista de espera de firmas que demandan allí un lugar, durante la pandemia tomó una gran relevancia y posicionamiento. En el territorio bonaerense otros que también cuentan con lista de espera son: Plaza Canning o Paseo Comercial Torcuato", cuenta Andrés Di Nallo, broker locales comerciaLA NACION | LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

# PLANO DE OBRA

les de Adrián Mercado Real Estate.

A diferencia de los shoppings, que se focalizan en ofrecer una amplia variedad de tiendas comerciales, los CCS se centran en satisfacer las necesidades cotidianas de los consumidores. "Estas propuestas comerciales, se presentan como una alternativa a lo existente y como una experiencia diferente a los consumidores, al integrar en un solo lugar una oferta con un mix de comercios y servicios, en un ambiente seguro, y con rangos horarios muy ampliostodos los días", cuenta Potito.

El tamaño, la variedad comercial, los servicios comunes y actividades complementarias que estos ofrecen están directamente relacionadas con su entorno y con las necesidades de la zona. Suelen tener una administración centralizada, publicidad y promociones homogeneizadas y coordinadas, entre otras características. Este, según los especialistas, se trata de un negocio de renta variable.

Mientras los shoppings suelen tener muchas tiendas de indumentaria y esparcimiento por sobre las propuestas de servicios, estos centros comerciales priorizan en su tenant mix rubros tales como: gimnasio, centro de salud, banco, supermercado, farmacia, ferretería y pinturería, belleza, tiendas de productos especializadas, entre otros, sin dejar de ofrecer espacios gastronómicos y recreación. "Es muy común que estos centros cuenten con estacionamiento gratuito, lo que hace más fácil y conveniente para los consumidores su estadía", resalta Marcelo Chane, integrante del grupo de profesionales asesores de Nuevo Quilmes Plaza, el centro comercial de servicios a cielo abierto del barrio de Don Bosco, en Quilmes. Y agrega: "El consumidor puede encontrar en estos espacios un mix de marcas relevante, donde se priorizan locales de franquicias nacionales, marcas regionales junto a otras zonales. Esto tiene por objetivo que el consumidor pueda identificarse claramente con la propuesta económica y de contenido del espacio, en un solo lugary de manera amigable".

Estos centros comerciales de servicios suelen estar ubicados en áreas suburbanas con mucha población, lo que significa que están más cerca de los hogares de los consumidores y es más fácil de llegar en un corto lapso. El diseño de este espacio suele estar realizado a escala humana. lo cual suele facilitar el acceso. Además, cuentan con espacios abiertosdonde el verde y la naturaleza están presentes. "Estos complejos resuelven las necesidades de los vecinos en un solo lugar sin tener que recorrer tantos kilómetros para cuestiones cotidianas", afirma Diego C. uno de los vecinos de la zona.

Según Chane, los centros comerciales de servicios ofrecen una experiencia de compra personalizada. "Para mucha gente, ir a un shopping seconvierte en una experiencia abrumadora, mientras ir a los CCS suelen ser mucho más amigable", cuenta.

# Diferencias y similitudes

De acuerdo con The International Council of Shopping Centers, cerca dela mitad de estos centros están anclados por un supermercado, mientras que una tercera parte tienen a una farmacia como ancla. "Estas tiendas anclas están soportadas por tiendas que venden medicamentos, artículos varios, cafeterías y servicios personales", cuenta Zuliani.

Otra de las similitudes, plantea Potito, es que -en ambos formatostras la pandemia se observa un mejor balance en la composición del tenant mix entre servicios y comercios. "Hoy, el objetivo principal es atraer un mayor caudal de público que pueda encontrar una oferta de

productos y servicios amplia, en un entorno seguro", dice el especialista.

Desalvo afirma que el mercado de CCS tiene mayor dinámica. Estas propuestas tienen una gran rotación tanto de inquilinos como de propietarios. "Quizá, en este punto, el mercado de los shoppings sea la contracara, ya que se encuentra concentrado en menos players. En ese caso, la firma que lo explota unifica desde la política de precios hasta la estrategia de marketing, entre una gran cantidad de factores que definen el negocio", cuenta Desalvo.

Si bien, las marcas de indumentaria suelen elegir ambos formatos, tanto el shopping center como el centro comercial de servicios, suele haber algunas diferencias. En el primer caso, las que buscan este formato comercial son las tiendas de indumentaria más de diseño y moda que requieren, al momento de compra, de más tiempo en la decisión de los clientes. El CCS, si bien no excluye al rubro de indumentaria, está apuntado a otro tipo de marcas. La propuesta comercial que ofrecen los centros comerciales de servicios suelen tener opciones más definidas y relacionadas con los hábitos del público de la zona. En muchos casos, las marcas que forman parte del CCS suelen ser emprendedores o empresas locales o marcas chicas.

#### Los precios

Hablar de valor por m<sup>2</sup>, según los referentes, es un poco complejo. Tanto en los centros comerciales de servicios como en los shoppings centers, la mayoría se comercializa bajo un formato que está compuesto porunvalormínimodealquileroun porcentaje sobre la facturación realizada por la firma, fruto de la venta de sus productos, lo que sea mayor. Además, contempla un porcentaje para la publicidad y promoción del centro comercial, y los gastos comuneso expensas. "En el caso de los que tienen un porcentaje sobre las ventas, ese diferencial se abona luego de cerrado el mes a efectos de computar los porcentajes", comenta Potito.

Entre las novedades del sector se destaca el lanzamiento del primer centro comercial de servicios de Pilar del Este: Cardinal Shopping. Se tratará de un complejo de 7647 m², que contará con 36 locales comerciales en tres plantas. "El lugar dialogará con el entorno natural, ya que contará con cascadas de agua en altura, jardines verticales, plazas, y amplios espacios verdes desplegados por su predio", afirma Pablo Batalla, CEO de LB Company, desarrolladora de Cardinal Shopping.

La planta baja tendrá 22 locales, con superficies que van entre los 50 y 120 m², complementados con entrepisos de entre 25 m² y 58 m², y un gran local destinado a un supermercado. "Además, la planta baja contarácon 280 módulos de estacionamiento equipados con estaciones de carga para vehículos eléctricos".

En el primer piso se encuentran 15 locales comerciales con dimensiones que oscilan entre 42 m² y 88 m², junto con un macro local destinado a un gimnasio. En el segundo piso se distribuyen cinco locales de 111 m² a 174 m² con doble altura, y una plaza gastronómica. Actualmente, se venden locales a partir de US\$85.000.

Los especialistas sostienen, que tanto malls como CCS son conceptos que conviven y que se retroalimentan, algunos se enfocan más en servicios y tienen un formato más flexible, mientras que otros requieren mayores concentraciones urbanas. Sin embargo, hay una cierta mutación que se observa en el mercado de los shoppings tradicionales a enfocarse más hacia el servicio, la gastronomía y el esparcimiento a una mayor escala de la que originalmente tuvieron. •

# **GPS**

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



UNA FIRMA QUE NO DEJA DE CRECER. La cadena de comida rápida Mostaza dio a conocer su plan de desarrollo 2024, el cual contempla la apertura de 30 nuevos locales, que demandarán una inversión estimada de US\$30 millones. Estos nuevos espacios se desarrollarán bajo dos formatos: los tradicionales -que se ubican sobre la vía pública y que tienen entre 250 m² y 300

m²- y los AutoMostaza, con estacionamiento y área de despacho para conductores.

La firma nacional de fast food busca terminar el año con presencia en todas las provincias. Hasta el momento la empresa cuenta con 180 espacios gastronómicos en la República Argentina y espera alcanzar las 350 sucursales, en los próximos cuatro años.

# **US\$15**

# MILLONES

Es lo que invirtió en 2023 la firma Holcim Argentina para continuar desarrollando su plan de sustentabilidad. Gracias a ese proceso de descarbonización, la empresa redujo un 7,3% la emisión de gases, es decir, unas 25.000 toneladas de CO<sub>2</sub>. Lo que equivale a unas 10.000 hectáreas de bosques.

#### MARTÍN POTITO Director de LJ Ramos

"En el tramo de Santa Fe, entre Riobamba y Plaza San Martín, hay unos 350 locales, de los cuales solo el 4,8% están libres. Allí, el valor de alquiler mensual ronda los US\$16,2/m²."



## En la zona sur se vende un local comercial

En Quilmes (a pocas cuadras de la avenida Calchaquí y avenida La Plata), la firma Adrián Mercado ofrece para la venta un local comercial de 632 m² cubiertos. La propiedad permite la construcción de tres pisos adicionales en su espacio aéreo. La inmobiliaria lo vende a US\$800.000.

# Abrió otro showroom

La firma Häfele, especializada en herrajes, inauguró un showroom premium, ubicado en VEN Street Center (Tigre). "El nuevo espacio, el 19" de la marca, cuenta con 89 m² y demandó una inversión de \$20 millones. En el local se exponen herrajes y electrodomésticos de la marca Bosch", afirmó Darío Giarrocco, gerente general de Häfele Argentina.

# **US\$24**

# POR METRO CUADRADO

Es el valor de alquiler que defienden las oficinas del edificio Proa, que está ubicado sobre la Avenida del Libertador al 100, en Vicente López. El inmueble, que es comercializado por la firma inmobiliaria Colliers Argentina, es una torre de categoría A+, que cuenta con certificación LEED Gold y que tiene disponible unos 1393 m².

# \$50

# MILLONES

Es lo que debió desembolsar la firma Thermomix para inaugurar el nuevo local ubicado en el barrio de Palermo (Avenida del Libertador al 2700). El espacio comercial es el séptimo de la marca del robot de cocina y tiene unos 188 m² de superficie. La compañía vendió, tan solo en mayo, 1350 unidades, es decir, un 63% más que hace un año.

# clasificados

www.lanacion.com.ar PARA PUBLICAR: 4318 8888



# Oficinas

Plaza S. Martin 500mts y 250m coch vig ABGA 1161352052

# Departamentos

Venta

Otros Cap. Fed.

2 dormitorios

#### Asamblea 1200

M Lum Recicl Impec mts. del Pque Imperdible u\$s 93000 1153207903 TASACIÓN s/cargo

# Bóvedas y Cementerios

Venta

Memorial cuotas 1154181990



Alhajas, Arte y Antigüedades

Libros Antig Grabados Fotos

Cuadros Libros Arte 4823-0247

Compra

Muebles diseño Vajilla cristaler metal plateado plateria 47231576/1144792218

# Muebles

# Compra

### Muebles

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582



# Astrología y Tarot

Astrología Abre caminos Unión parej

Trab fuert Sol-Fabio 1153138635

# Solidarios



PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

# Trabajo Voluntario

Pedido

Comunicación, redes Para sumar valor en sus redes sociales y en su comunicación institucional, la Asociación Mujeres Microempresarias busca voluntarios para la tarea de Community Manager y comunicación institucional. La tarea incluye: control y edición de flyers y videos, diseñar, redactar y corregir textos institucionales, editar y actualizar los contenidos de su web. La asociación capacita y asesora a mujeres de bajos recursos de zonas rurales para desarrollar proyectos que lleven a su independencia económica. Más información y envio CV: Maria Cristina al 11-2371-5718, mail:

mujeresmicroempresarias@

## Voluntarios coro

Convocan a voluntarios con o sin conocimientos de música, de todas las edades y voces pa-ra formar parte del Coro para hospitales de niños del grupo T.E.A.M.Ho. Esta asociación brinda talleres gratuitos de arte y música a chicos que se encuentran en hospitales pediá-tricos de la ciudad de Buenos Aires y a sus familias, también a los que se encuentran con internación domiciliaria. Ofrece la posibilidad de iniciarlos en su formación artistica profesional. Para más información, comunicate al cel.: 15-2567-1344, mail: profesoresnacionales@

### Salud

Acompañamiento Necesitan voluntarios para ofrecer el desayuno en plazas de la ciudad de Buenos Aires a

personas en situación de calle y profesionales para la Red del

Posadero de Fundación Lumen Cor en el que ofrecen acompa-

ñamiento personalizado y pro-fesional a personas y familias

en situación de vulnerabilidad, orientación en casos de adiccio-

nes y de salud mental, desarro-

llando estrategias de reinser-ción social y laboral. Si querés

fundacion@lumencor.org, cel.:

ayudar comunicate al mail:

11-6538-6539. Conocelos en

www.lumencor.org

Recepcionistas

Para la recepción de los pacien-tes que concurren a las consul-tas y para brindar turnos FUN-

DALER, Fundación de Asma y

Alergia, necesita la colabora-

ción de voluntarios. Esta orga-

nización de la ciudad de Buenos Aires, se dedica a mejorar la ca-

lidad de vida de las personas con asma y alergias, realizando

actividades educativas y asis-tenciales para los pacientes y

sus familias. Para sumarte, co-

municate con la Secretaria a

4050/1553; mail: secretaria@

E. Finochietto 894, CABA

los tels.: (011) 4300-4756, 4307-

fundaler.org.ar o dirigirse a Dr.

# Pedido

### Televisores

Necesitan televisores en buen estado para equipar las salas o lugares de resinserción para que las pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico José A. Esteves cuenten con un tiempo agradable de entrenimiento y de acceso a la actualidad. La Asociación Cooperadora del Hospital Neuropsiquiátrico Jo-sé A. Esteves de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, tiene como misión promover el optimo funcionamiento de los servicios que preste el hospital, apoyando su labor. Si podes ayudar comunicate con Mario al: 15-5024-9892, por mail: mariokupfer@gmail.com

## Niñez y adolescencia

#### Pedido

Utiles escolares Para los 200 chicos y chicas que concurren a la Casa de los Niños en la Fundación Pelota de Trapo, Avellaneda, Buenos Aires, necesitan: hojas rayadas y cuadriculadas, biromes, lápices negros y de colores, gomas, carpetas nro. 3, cuadernos tapa dura, adhesivo escolar, tijeritas y cartucheras. Esta Fundación acompaña a chicos de 1 a 13 años en situación de vulnerabilidad, les ofrece a través de sus programas desayuno, almuerzo y merienda, actividades recreativas, deportivas, apoyo escolar y atención pediátrica. Para ayudar: 11-3374-9357 (Silvana), mail: pelotadetrapo@ pelotadetrapo.org.ar

#### Educación

# Pedido

# Heladera o freezer Para el equipamiento del come-dor de la Escuela 1-364 Dr. José Ceferino Palma en Estancia

Las Cuevas, Tupungato, Men-doza, necesitan un freezer o heladera en muy buen estado. Esta escuela rural de frontera recibe a 34 alumnos de nivel inicial y primario a los que ofrece desayuno, almuerzo y merienda. Si podés ayudar comunica-te con la Prof. Selva al (02622) 468-828, mail: dge1364@ mendoza edu ar o con Bibiana, colaboradora, al mail: bibiana.ruibal@gmail.com

## Ayuda Asistencial

#### Pedido

#### Alimentos

Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar arroz parboil, pure de to-mates y legumbres para preparar los alimentos que entregan durante sus recorridas noctur-nas por la ciudad de Buenos Ai-res. Si podés colaborar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino.Pagina

#### Celular, notebook

#### Para comunicarse con las familas asistidas y para la Red de Contención Psicosocial donde atienden a personas que pasan por estados de depresión o son víctimas de violencia de género y abuso, Redes Institucionales Solidarias necesita un celular, notebook o PC. Esta asociación de I. Casanova, Buenos Aires, ayuda a comedores comunitarios, brinda programas de capacitación, desarrollo y contención psicológica a través de asistencia directa o talleres en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail:

gloduartepsiq@gmail.com

#### Pelotas, redes, conos Para las clases de fútbol infantil que ofrecen en el Centro de Fomento Cultural y Deportivo Juventud Zona Sur, necesitan: pelotas, redes, arcos fútbol 7, ca-

misetas, botines, conos, peche-ras y demás artículos deportivos. Este centro ubicado en los Altos de San Lorenzo, ciudad nidad del barrio, brindando diferentes propuestas sociales, deportivas y culturales accesible a todos. Si podés colaborar comunicate con Lucas al mail clubjuventudzonasur@

#### Otros

## Pedido

Abrigo, art. higiene Sumate a la campaña Frío 2024 de Fundación Cultura de Trabajo donando: mantas, ropa interior, abrigo, aislantes y art. de higiene personal, como desodorante, jabón, peine, cepillo de dientes, toallas femeninas o máquinitas de afeitar para entregar en sus recorridas a personas en situación de calle. Esta fundación de la ciudad de Buenos Aires busca que personas y familias salgan de situaciones de vulnerabilidad sociohabitacional a través de la inclusión laboral. Más información: www.culturadetrabajo.org.ar/ campanafrio2024, mail: admi sión@culturadetrabajo.org.ar Horario de atención, en Av. Lafuente 198, Ls. a Js. 10 a 16 hs



CON TU DIARIO

## Recreación SÁBADOS

Pedido

**00**6

de La Plata, Buenos Aires, es un punto encuentro para la comu-

Nunca dejemos de movernos

# economía

# **DOMINGOS** CON TU DIARIO

SÁBADOS **CONTUDIARIO\*** 

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.